

Hunter Biden. condenado

El hijo del presidente de EE.UU. compró un arma siendo consumidor de drogas. P.24



Federer dio cátedra Recibió un doctorado y emocionó con sus lecciones de vida. P.45

Miércoles 12 de junio de 2024

#### BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.209. PRECIO: \$1.900,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54.

# El Senado define el futuro de una ley clave para el Gobierno

Se prevé un quórum ajustado para la Ley Bases, que intentan voltear los K.

El Ejecutivo continuó ayer las negociaciones hasta último momento para poder comenzar el debate por la Ley Bases y el paquete fiscal, y asegurarse los votos para su aprobación en general. Martín Lousteau confirmó su presencia, pero los senadores de Santa

Cruz José María Carambia y Natalia Gadano, ya anunciaron que no darán quórum. Hay dudas en cuanto a la discusión por artículo, ya que la oposición dialoguista, respaldada por el kirchnerismo, busca modificar cuestiones como las facultades delegadas, las

empresas públicas a privatizar, el RIGI y Ganancias. Los K podrían intentar colar en la sesión el tratamiento de la modificación de la fórmula jubilatoria. Por tratarse de un debate prolongado, recién mañana habría una definición de los dos proyectos de ley. P.3



Marcin Banot, de 36 años, tuvo en vilo ayer a la Ciudad. Sin cuerdas ni arnés y con apenas un par de guantes por toda herramienta, trepó por una torre de

Retiro. Alertados, llegaron la Policía de la Ciudad y los bomberos, que lograron atraparlo a tres pisos de la "cumbre", y lo detuvieron, acusado de "violación

de domicilio". La Ciudad quiere que pague el costo del operativo de rescate. Banot tiene un historial de escaladas semejantes en el mundo. P.34

### Consorcios en alerta por las subas de las expensas

La fuerte suba de las tarifas de servicios como la luz y el gas amenaza los presupuestos de los consorcios, que ya vienen golpeados por el aumento del agua y el salario de los encargados. En los últimos tres meses, las expensas sufrieron aumentos de entre el 40% y el 70%, y en algunos casos llegaron al 100% o más. Además de las tarifas de servicios y la paritaria de encargados, subieron los costos de abonos de mantenimiento, como ascensores o bombas de agua. Frente al alza del gas, los edificios con calefacción central la prenden por menos tiempo o a temperaturas más bajas. P.30

### Caputo, a la espera de US\$ 800 millones y otro acuerdo con el Fondo

El ministro de Economía dijo ayer que "no va a haber crisis" y se mostró confiado en que esta semana el FMI anuncie el desembolso previsto de US\$ 800 millones para la Argentina. En paralelo, adelantó que se empezó a hablar de un nuevo programa con el organismo, que implicaría el envío de fondos frescos. Caputo, además, desmintió por redes sociales que vaya a haber una devaluación. P.8

#### Caída mayor a la prevista

Para el Banco Mundial, la baja de la economía argentina será del 3,5%. Antes había estimado un 2,8%. P.10



Ceremonia. Con religiosos aplaudidores.

### La misa que se convirtió en un acto militante contra Milei

Fue en la iglesia porteña de la Santa Cruz, en un homenaje a Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Los asistentes empezaron a cantar "La patria no se vende", latiguillo contra Milei. "En una casa de Dios, mensaje a las fuerzas del Cielo", ironizaron. P.13

#### Oficial: Mondino no va al G-7 porque no fue acreditada

Pese a la presencia de cancilleres de otros países en esa cumbre, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que la ausencia de la ministra se debe a una cuestión de "acreditación y organización" de ese foro. Al final, Milei irá a Suiza a la reunión por Ucrania. P.12

Sumario CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

### El extraño suceso en casa de la ministra Pettovello





**Héctor Gambini** hgambini@clarin.com



o primero que hay que decir es que no hay ningún tipo de evidencia que indique que alguien haya intentado entrar a la casa de la ministra Sandra Pettovello, en un barrio de Moreno.

Lo segundo es que, a pesar de la lógica e inmediata repercusión sobre el extraño episodio, la fiscalía 1 de Moreno está investigando el hecho de oficio porque allí, hasta anoche, nadie había hecho ninguna denuncia.

Según el parte policial, un hombre llamado Marcelo Rubén Basiloto (en realidad, su apellido es Basilotta) llamó el lunes al 911 diciendo que había oído ruidos en la casa del lote 4, propiedad de Pettovello, quien no estaba en el lugar.

La Policía entró al lote señalado junto al hombre "no hallando anomalías visibles. ni daños, ni faltantes". Cuando llamaron a la ministra, ella llegó, revisó la casa y dijo que todo estaba bien y no le faltaba nada.

La Policía se fue. Fin del episodio. El misterio llegó más tarde.

Otro llamado al 911, a las 19.32 del mismo lunes, fue registrado así: "Sospechosos intentan ingresar a la casa de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello; rompen cerco perimetral".

La Policía regresó al barrio donde había estado un rato antes y volvió a hablar con Basilotta, quien les dijo que él no tenía ninguna novedad sobre lo que ya habían visto y les aseguró-esto es lo que llama ahora la atención de los fiscales-que no fue él quien llamó al 911 por segunda vez.

Es en este momento cuando la Policía recorre el cerco perimetral del barrio-una pequeña urbanización semicerrada, con un acceso sin guardia y 10 lotes en 3 hectáreas-y halla "dos boyeros cortados". Los boyeros son alambres eléctricos, aunque estos no estaban conectados a la corriente. Los cortes se hallaron en el alambrado del barrio, lejos de la casa de la ministra.

El parte policial, firmado por los comisarios Darío Alegre y Antonio Zalazar, agrega que no se pudo determinar si los alambres fueron cortados ese día o si va estaban así.

A raíz del episodio, el gobierno aseguró que se trató de un amedrentamiento a Pettovello, por luchar contra las mafias. "Es una consecuencia del destape de corrupción más grande que se hizo en la Argentina en las últimas décadas", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

#### Fue un segundo llamado al 911 el que sembró más misterio sobre el episodio.

Pero, ¿quién hizo el segundo llamado al 911, luego de lo cual el alambre apareció cortado? En el Ministerio de Seguridad bonaerense dicen que no es esencial constatar la identidad de quien llama porque alguien puede prevenir algo de buena fe amparándose en el anonimato.

Alguna usina del gobierno hizo correr rápido entre los periodistas, el propio lunes a la noche, que podía tratarse de "una interna entre servicios de inteligencia".

¿Para asustar a la ministra o para beneficiar su imagen, tras varias semanas en el foco de la tormenta? En la AFI acaba de asumir un nuevo director y todo es posible entre espías que buscan posicionarse, pero no es una hipótesis que esté mirando la gente de Seguridad de Patricia Bullrich, que sigue el caso con atención.

Otras fuentes buscaban más datos sobre el autor del primer llamado al 911.

Marcelo Basilotta no es cualquier vecino. Tiene cercanía con la ministra por lazos familiares -ambos son descendientes de los fundadores de la fábrica de alfajores Guaymallén- y por haber sido funcionario suyo hasta que ella lo despidió.

Este año, Basilotta dejó el Concejo Deliberante de General Rodríguez para asumir como director de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, que es donde Pettovello montó su búnker. Duró 37 días. Tras cambiar el nombre por Casa Patria Libertad, Basilotta renunció el 21 de marzo pasado. En el Ministerio dijeron que se fue por "irregularidades en su gestión".■

EL SEMÁFORO

Ignacio Miri imiri@clarin.com

Pedro Sánchez Presidente de España.

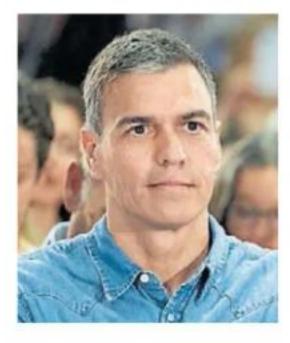

Más problemas

La Fiscalía europea quiere saber si su esposa, Begoña Gómez, usó fondos comunitarios en la causa por supuesta corrupción y tráfico de influencias en beneficio de un empresario. La misma ONG denunciante. acusa a David Sánchez, hermano del presidente, de malversación. El Mundo

#### Marcelo Bailaque Juez federal.



Complicado

Enfrenta un proceso en el Consejo de la Magistratura en el que se lo investiga por obstaculizar un procedimiento contra narcotraficantes. Las sospechas aumentan porque el juez hizo ingresar sin concursar para trabajar en su juzgado al hijo de un contador de un grupo narco. El País

Mónica Dawidowicz Sobreviviente del Holocausto.





Premio y testimonio

Fue distinguida por el Centro Ana Frank Argentina durante un acto en el Teatro San Martín po r "su compromiso en la transmisión de la memoria de la Shoá, sus testimonios y la pedagogía de la esperanza". Dawidowicz alertó contra el "recrudecimiento del antisemitismo". Spot

EL SEMÁFORO

#### Fernando Sendra fsendra@clarin.com



#### CRUCIGRAMA

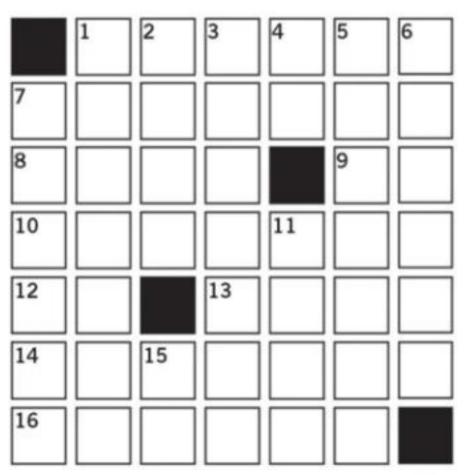

 Se dice de la cama individual cuyas medidas oscilan entre los 80 y 105 cm de ancho. 7. Técnica gimnástica acompañada de música y basada en el con-trol del ritmo respiratorio. 8. En el juego del truco, reunión de tres cartas del mismo palo. 9. Símbolo del hierro. 10. Introducir cambios en el aspecto de algo. 12. Abreviatura de ibídem. 13. Cubre la superficie de una cosa con oro. 14. Traspasarás algo gratuitamente. 16. Cuerpos celestes.

 Una de las cuatro islas mayores de la Sonda de Indonesia.
 Planta arácea.
 (Giorgio –)
 Compositor italiano, autor de la canción Take my breath away, de la banda sonora de la película Top Gun (1986). 4. Símbolo del exabyte. Sortearás una cosa en una rifa. 6. Parte lateral de una calle destinada al paso de los peatones (pl.). 7. Continente natal de Nelson Mandela. 11. Sufijo: devorador. 15. Director técnico.

Horizontales, 1, Camera. 7. Aeróbic. 8. Flor. 9. Fe. 10. Renovar. 12. Ib. 13. Dora. 14. Cederás. 16. Astros. Verticales: 1. Célebes. 2. Arón. 3. Moroder. 4. EB. Rifarás. 6. Aceras. 7. África. 11. -voro. 15. DT.

Tema Del Día 3

#### La pelea política



Patagónicos. Los senadores Natalia Gadano y José María Carambia de Santa Cruz comunicaron ayer a través de un video que postearon que hoy no darán quórum.

# El Senado define la Ley Bases, clave para Milei, y la Rosada confía en tener quórum y los votos para aprobarla

La sesión arranca a las 10. El anuncio de dos senadores de Santa Cruz que no iban a dar quórum provocó un cimbronazo en el oficialismo. Pero Lousteau sí lo dará. Los votos, muy ajustados.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

El Gobierno debió continuar ayer con las negociaciones hasta último momento para contener el apoyo de los senadores dialoguistas con el único objetivo de evitar alguna fuga en los votos que contaba para la aprobación en general de la Ley Bases y el paquete fiscal en la mega sesión convocada para hoy a las 10 en la Cámara alta.

rante la tarde hasta hubo dudas acerca de si el oficialismo lograría el quórum para poder sesionar. Esto se debió a que dos senadores santacruceños anunciaron que no darían quórum para el arranque de la sesión. A esto se sumaba el rechazo del kirchnerismo y la falta de acompañamiento del radical prometica general.

Martín Lousteau. Un **combo** que puso en duda el éxito del oficialismo debido a que los números asomaban **demasiado justos**.

Entre los libertarios y los aliados más cercanos siempre habían dado daban por seguro que tenían el número para el quórum (37 senadores) y para la sanción en general de los proyectos enviados por el Gobierno. Contaban entre los presentes a Lousteau, ya que el senador y jefe del radicalismo anunció que iba a defender su dictamen de minoría.

Pero ayer al Gobierno se le complicó con el giro de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano que restaron su apoyo a las propuestas del Gobierno. Según explicó el legislador, el acuerdo con la gestión de Milei era para la firma del dictamen, pero no había comprometido su voto para el apoyo en general. Carambia había firmado el despacho en comisión a cambio de un aumento en las regalías mineras que pasarían de 3 % a 5 %. Pero al parecer el senador, que tiene juego propio en el Congreso sin responder al gobernador Claudio Vidal, desconfía que se vaya a aprobar la medida. El lobby de las mi-

#### El presidente de la UCR estuvo reunido ayer con Villarreal

neras puso en peligro el objetivo de los santacruceños y a eso se agrega que en Diputados, el oficialismo dice tener los números para ratificar la media sanción.

En un mensaje difundido a través de la redes sociales, Carambia la reunión el senador confirmó su y Gadano convocaban a no dar quópresencia en el recinto, **dando al**-

rum en la sesión de hoy al tiempo que exigían que se trate primero la movilidad jubilatoria, propuesta que tiene la media sanción de Diputados, junto al paquete fiscal. La intención de los santacruceños es garantizar la caída de la reversión del impuesto a las Ganancias antes de avanzar con la Ley Bases que reclama el Gobierno.

Lo cierto es que la decisión de los senadores generó más que preocupación en el oficialismo y sus aliados porque dejaba los números justos para el quórum. "No sé si el oficialismo tiene los números, ahora hay 36 senadores", deslizó un dialoguista durante la tarde.

Frente a esta sensación, Victoria Villarruel convocó a Martín Lousteau en busca de que el radical le garantice el quórum. Y tras la reunión el senador confirmó su presencia en el recinto, dando al-

#### go de alivio al Gobierno porque tendría garantizado el arranque de la sesión.

Pero la presencia de Lousteau no implica que vote a favor las iniciativas del Gobierno. Es más: en los poroteos previos aparece votando en contra.

Aún sin el respaldo del senador radical, el oficialismo está confiado en que conseguirá la aprobación de la ley en general, ya que en el peor de los casos terminarían empatados en 36 con los votos de los radicales, el PRO, La Libertad Avanza y los bloques federales y provinciales, dejando la definición en manos de Villarruel.

Sin embargo, nada está garantizado. Incluso circulan especulaciones sobre algun ardid para evitala sesión. En caso, por ejemplo, de

Sigue en la página 4

Tema Del Día

#### La pelea política

#### Viene de la página 3

que los 33 senadores del peronismo se abstuvieran y la misma posición adoptan los dos santacruceños y Lousteau, la sesión se terminaría por caer porque en el Senado las abstenciones se cuentan como ausencias y el oficialismo con los aliados no llegaría a los 37 para el quórum.

Las conversaciones entre los distintos bloques fueron un continuado durante la tarde de ayer. Los radicales se juntaron en el segundo piso para definir la estrategia. El primero en llegar a la reunión fue Lousteau y el único ausente fue el mendocino Rodolfo Suárez.

Las primeras especulaciones indican que la UCR aportará 13 de los 14 votos posibles, incluyendo a la chubutense Edith Terenzi, que estuvo en la reunión pese a que está en el bloque Cambio Federal. En tanto, Maximiliano Abad, quien aún jugaba al misterio, postergó alguna definición a la espera de ver cómo se posicionaba el resto del bloque. **Votaría a favor**.

La única baja que daban en el bloque que comanda Eduardo Vischi era la de Martín Lousteau, quien ratificó su intención de defender su dictamen de minoría.

#### El radical Abad jugó al misterio, pero se cree que votará a favor

En principio, desde la UCR ya anticiparon que buscarán nuevas modificaciones a lo firmado en el dictamen y, si bien no hay una negociación abierta con el kirchnerismo, la oposición unificada puede dar vuelta los artículos, aunque no tiene garantizado los dos tercios para bloquear un intento de Diputados por imponer la versión de la media sanción.

Pretenden modificar el capítulo vinculado con las privatizaciones para permitir que los senadores puedan votar cada una de las empresas y así excluir a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y medios públicos. También buscan cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Este esquema es rechazado por el Gobierno y puede ser modificado cuando vuelva a Diputados si en el Senado no sale con los dos tercios.

Pero en un Senado convulsionado, la noticia sobre la baja de los
santacruceños fue caída del cielo
para el kirchnerismo que festejó
como un gol de la victoria el
anuncio de Carambia y Gadano
convocando a no dar quórum. Alicia Kirchner apareció en la reunión de bloque con su celular
mostrando el video de los senado las propuestas del Gobierno y
pidiendo que primero se trate el
paquete fiscal.

Aunque el Gobierno logre la aprobación en general de la Ley Bases y el paquete fiscal, podría sufrir luego algunos reveses al votarse en particular.

# Varios artículos ultra sensibles para Milei aún penden de un hilo

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Incluso si el Gobierno consigue la aprobación en general de la Ley Bases y el Paquete Fiscal **igual no podrá relajarse**. En el tratamiento en particular, las Facultades Delegadas, las **Privatizaciones**, y el **Impuesto a las Ganancias** figuran en rojo, al igual que algunos puntos del Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI).

El dictamen salió-tras una intervención de urgencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos- con más disidencias que acompañamientos plenos. Varias de esas disidencias tienen que ver con esos puntos. Los artículos se aprueban por mayoría simple. Si todos los senadores estuvieran sentados, al kirchnerismo -que tiene 33 senadores propios- le alcanzaría con conseguir cuatro voluntades más para voltear artículos.

El proyecto declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Pero además, faculta al Ejecutivo a disponer la disolución total o parcial, fusión, escisión, modificación o transferencia de organismos de la administración central o descentralizada del Estado. También le permite intervenir organismos y liquidar fondos fiduciarios.

El radical Pablo Blanco aseguró de entrada que votaría en contra de las facultades delegada. "No pienso votar las facultades delegadas porque no me genera confianza este Gobierno", había declarado en el arranque del debate en comisiones. Martín Lousteau -que presentó un dictamen paralelo- no declara emergencia ni delega facultades



Rodeado. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, dialoga ayer con la prensa. EMMANUEL FERNÁNDEZ

en su proyecto. Mientras que otros federales, como Edgardo Kueider, tambiénplanteó reparos al tema.

En el oficialismo no quieren ceder más en ese punto. Ya hicieron modificaciones, como agrandar el listado de organismos en los que el Ejecutivo no podrá intervenir, pero descarta nuevos cambios. Aseguran que el Congreso le delegó facultades a todos los gobiernos, de distintos colores políticos.

En el resto de las cuestiones siguen abiertos a negociaciones y de eso dependerá cuántos acompañamientos cosechen. "Ellos siguen negociando cambios. Iremos viendo qué modifican para decidir cómo votar", aseguró una senadora.

El paquete de privatizaciones es otro punto sensible. Concretamente son tres las empresas que generan la discusión: Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que abarca la TV Pública y Radio Nacional.

Los senadores patagónicos de distintas bancadas se abroquelaron por Aerolíneas y Correo. Aseguran que una privatización puede hacerles perder la conexión de 
vuelos a destinos que hoy son deficitarios pero clave para ciudades y 
pueblos menos turísticos. Ni hablar Tierra del Fuego, donde el viaje por tierra lleva días de viaje y los 
ciudadanos argentinos deben entrar por Chile a su provincia.

La oposición le pidió sistemáticamente que saque a Aerolíneas y al Correo del artículo de privatizaciones para evitar que se puedan caer también las otras empresas entre ellas Aysa, el Correo Argentino y el Ferrocarril Belgrano Cargasque figuran en el mismo listado.

Con la reversión del Impuesto a las Ganancias, a pesar de que el oficialismo ya cedió en reincorporar el diferencial del 22 % para zonas desfavorables, por motivos políticos, los patagónicos no van a votar a favor y complican. A ellos se suman quienes ideológicamente están en contra del Impuesto e incluso habían votado por su eliminación durante el gobierno de Alberto Fernández.

A su vez, el RIGI tuvo numerosas críticas en el debate en comisión: que es excesivamente beneficioso para los inversores, que afecta a los inversionistas y empresarios locales, que invade autonomías provinciales e incluso que es un peligro ambiental.

#### Los que están en peligro

#### **FACULTADES DELEGADAS**

El proyecto declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. Además, faculta al Ejecutivo a disponer la disolución total o parcial, fusión, escisión o transferencia de organismos estatales. También le permite intervenir organismos y liquidar fondos fiduciarios.

#### PRIVATIZACIONES

La Ley Base deja sujetas a privatización total Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U. A su vez, plantea la privatización o concesión de la empresa de aguas AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

#### GANANCIAS

El impuesto a las Ganancias empieza a pagarse a partir de un sueldo de \$1.800.000 en el caso de solteros y de \$2,2 millones para casados. La actualización será por inflación (IPC) en septiembre y después cada seis meses. El Senado reincorporó el diferencial del 22 % para las zonas patagónicas en busca de apoyos.

#### RIGI

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es para inversiones iguales o superiores a US\$ 200 millones. Obtienen beneficios fiscales, aduaneros y cambiario, como una alícuota única de Ganancias del 25% y la contabilización del 100% del Impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias.

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

# El peronismo apunta al fracaso del Gobierno y a evitar fugas propias

Los senadores de UxP celebraron la decisión de sus dos pares de Santa Cruz de no dar quórum. Tensión por eventuales apoyos de senadores a algunos artículos.



Primera línea. José Mayans, jefe de Unión por la Patria, con las cristinistas Di Tullio y Fernández Sagasti.

#### Martin Bravo

mbravo@clarin.com

Pasadas las 18.30, en el segundo piso del Congreso, el video que publicó el santacruceño José Carambia en Instagram se festejó como un gol. Lo mostró al resto de los senadores Alicia Kirchner, acaso con información privilegiada por su condición de co-provinciana, mientras transcurría la reunión del bloque de Unión por la Patria en la oficina del formoseño José Mayans. Era la confirmación de que el Gobierno tendrá hoy una sesión cuesta arriba en su intento de sancionar la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Con Natalia Gadano, Carambia llamó en esa grabación a no dar quórum y reclamó que primero se apruebe la recomposición de los haberes a los jubilados y el proyecto con reformas fiscales como condición para tratar la Ley de Bases. De ese modo el oficialismo seguía con posibilidades de reunir los votos para avanzar con los proyectos, aunque con lo justo. Un escenario más propicio para el objetivo del PJ de frenar ambos proyectos.

Aun con la desconfianza que genera Carambia por sus repentinos cambios de postura, la distancia de los dos santacruceños deja más expuestos al resto de los senadores que acompañan al oficialismo, de acuerdo con la mirada de los referentes de Unión por la Patria. "Ahora estamos 36 a 36. ¿Alguno se va a animar a ser el 37?", metieron presión con la pregunta retórica.

En esa cuenta incluían los 33 de Unión por la Patria, a Carambia, Gadano y Martín Lousteau, el radical que presentó dictamen propio y de ese modo dejó asfaltado el camino para un acuerdo entre los que resisten los proyectos para el debate en particular, en el caso de que el oficialismo consiga el número para aprobarlos en general.

Antes que nada el Gobierno tendrá que reunir el quórum para abrir la sesión. Lousteau adelantó

que se sentará en su banca, aunque el riesgo también quedó instalado para el momento de la votación. Como en el Senado las abstenciones no equivalen a presencias, 36 apoyos podrían no resultar suficientes para el oficialismo: si el resto se abstiene o abandona el recinto, ese número no le alcanzará para aprobar las leyes.

En paralelo a las estrategias-múltiples, en función de los diferentes escenarios-para bloquear tanto la Ley de Bases como el paquete fiscal, el peronismo a su vez afronta el riesgo concreto de un quiebre durante la discusión del articulado. Para la votación en general, los 33 integrantes de Unión por la Patria coincidirían en el rechazo.

En caso de que se imponga el oficialismo algunos podrían acompañar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la restitución de Ganancias, el blanqueo y la moratoria impositiva, a pedido de un grupo de gobernadores. El tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz hablaron con senadores de UxP con el propósito de que apoyen esos artículos.

En la extensa reunión de bloque -más de tres horas- en el despacho de Mayans procuraron pulir la estrategia y contener lo máximo posible las eventuales fugas. Durante la tarde, los miembros de la bancada radical se juntaron también en el segundo piso, en el despacho de Eduardo Vischi. En ambos encuentros hubo punteos y cálculos sobre los artículos que podrían modificar, a partir del dictamen de Lousteau, llegada la instancia del debate en particular.

Con el panorama abierto y en un contexto de especulaciones y cierto desconcierto sobre las proyecciones para las votaciones, tanto los radicales más críticos como los peronistas transmitieron confianza para reunir en algunos artículos los votos para imponer una redacción alternativa al dictamen del oficialismo.■

### Polémica por el voto de una senadora: se iría a una embajada

A un día de la decisiva sesión por la Ley Bases en el Senado, ayer se conoció un documento interno de Cancillería dirigido a la dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta pidiendo antecedentes jurídicos de la senadora Lucila Crexell que tiene un monobloque y es un voto clave para Javier Milei-como paso previo para designarla embajadora de la UNESCO.

La nota, fechada al 6 de junio, aún no ingresó al Senado y cerca de diente quedó "paralizado".

"Nosotros no tenemos nada", afirmaron desde la Cámara que dirige Victoria Villarruel. "Si esta operación es para generarme presión o un cambio en el sentido de mi voto no lo voy a hacer", aseguró a Clarín la senadora Crexell, quien ya tiene comprometido su voto a favor de la Ley Bases, en acuerdo con el gobernador neuquino Rolando Figueroa.

Según pudo saber Clarín, el dola senadora aseguran que ese expe- cumento -que **no es un pliego-** es **Senadora.** Lucila Crexell.



enviado por la Dirección de Personal de Cancillería a la dirección de Asuntos Jurídicos del Senado, como "parte del procedimiento para estos casos", en referencia a la nominación para la embajada.

Cerca de la senadora Crexell reconocen que había, desde el año pasado, un acuerdo para avanzar en esa dirección, pero que días atrás quedó paralizado. "El acuerdo está frenado" aseguran.

Desde el Senado, derivaron las consultas a Cancillería, donde a su vez se preguntaban cómo llegó ese documento a los medios.

Crexell negó que la oferta de la embajada tuviera que ver con la búsqueda de su voto por la ley bases, sino que viene de antes. La neuquina termina su mandato el año que viene. "Hubo una conversación con Pablo Cervi (diputado de la UCR) el año pasado y antes de que se definan las elecciones a Presidente. En su momento yo tenía pensado ir a un organismo internacional, estaba trabajando para eso. Y en ese caso Cervi (que iba detrás suyo en la lista) iba a asumir como senador", declaró la semana pasada Crexell en LM Neuquén.

Después, según asegura, cuando Patricia Bullrich pierde la presidencial quedó todo "stand by". Su voto a favor de la Ley Bases, asegura, responde al pedido del gobernador Figueroa. "Coordinamos con Rolando de que él iba a avanzar en las negociaciones con el Ejecutivo y así se hizo. Y yo voy a cumplir".■

Jazmín Bullorini

6 Tema Del Día

#### La pelea política

# Los K se guardan una jugada: colar en la sesión la reforma jubilatoria

La suba en los haberes jubilatorios tiene media sanción. El PJ necesita juntar dos tercios del Senado para su intento y dependen de otros bloques. Dudas en la UCR.

#### Carlos Galván

cgalvan@clarin.com

En los últimos días desde la bancada de Unión por la Patria del Senado hubo tanteos con legisladores de otros bloques, principalmente de la UCR y los de los sectores llamados dialoguistas. El plan que les propusieron desde el peronismo a sus pares es buscar forzar en la sesión convocada para hoy para debatir la Ley Bases y el paquete fiscal también el tratamiento del proyecto de movilidad jubilatoria, que tuvo la semana pasada media sanción de la Cámara de Diputados.

De lograr su objetivo, sería un golpe político fuerte para la administración de Javier Milei. Es que la Casa Rosada va detrás de un triunfo con la aprobación de sus iniciativas y tendrá enfrente a Unión por la Patria buscando propinarle una derrota con el proyecto de suba en las jubilaciones, que el propio Presidente anticipó vetará en caso de que se apruebe.

El proyecto de movilidad jubilatoria se aprobó en Diputados por 160 votos a favor, sobre todo de UxP, la UCR y los bloques federales, y 72 negativos, del PRO y la Libertad Avanza.

Esto indicaría que en el Senado, donde entre el peronismo y los radicales suman 46 votos, la iniciativa **debería prosperar sin demasiados problemas**. Con 37 ya tienen asegurada una victoria.



Cara a cara. El bloque de la UCR, con Lousteau, y sus diferencias.

Aunque el proyecto, que este lunes fue girado de Diputados a la Cámara alta, reúne consensos para ser aprobado, el punto de conflicto podría ser el cuándo.

En la bancada que conduce el peronista formoseño **José Mayans** plantean que el momento es **ahora**. Argumentan que no se trata de opacar un eventual triunfo del oficialismo con la Ley Bases sino de que la suba en las jubilaciones **no puede esperar más**.

Alegan que si no se trata en la sesión de hoy existe un riesgo concreto de que recién se lo debata a principios de agosto.

"El oficialismo intentará dilatar lo más que pueda el tratamiento en comisión del proyecto. Y después viene el receso de invierno. Perfectamente se pueden salir con la suya y dejarlo para dentro de dos meses", advierte un senador del PJ.

Se había especulado con que Mayans anunciaría su intención en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó este lunes la vicepresidenta Victoria Villarruel y de la que participaron diferentes jefes de bloques del Senado. Pero de acuerdo con las fuentes consultadas, la propuesta siquiera se deslizó. Por eso, ahora se espera que directamente busquen el tratamiento del proyecto en el recinto este miércoles.

Pero hay varios peros. El primero es que en el plan de Labor Parlamentaria que se aprobó en la noche de este lunes solo figuran dos proyectos para ser tratados en la sesión, Ley Bases y el paquete fiscal.

Desde el oficialismo dijeron que ese plan fue firmado por los senadores peronistas Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, lo que implicaría un compromiso. Pero un senador que votará a favor de la Ley Bases, que es muy anti K y que participó de la reunión indicó que en realidad los tres peronistas no habían firmado nada.

Igual, el peronismo puede pedir durante la sesión un apartamiento para poner a consideración el proyecto que contempla actualizaciones mensuales por inflación en los haberes de los jubilados y una recomposición extra de 8 puntos.

Eso sí: el reglamento del Senado estipula que para colar un proyecto en una sesión que fue convocada para tratar otras iniciativas se necesitan dos tercios de los votos. Más aún: también necesitaría dos tercios porque la iniciativa acaba de ingresar al Senado y todavía no cuenta con dictamen de comisión.

Dos tercios del Senado, de estar presentes los 72 senadores en sus bancas, se consiguen con **48.** UxP tiene **33.** Necesitará sumar 15 a su embestida.

Es posible que logre convencer a algunos senadores de algunos bloques provinciales (en Diputados esas bancadas acompañaron la iniciativa), pero igual precisará que se suban a su movida al menos 10 senadores de la UCR. Así lo admiten en el propio bloque del PJ.

Pero en la bancada radical, que suma 13 miembros, no había hasta anoche consenso en subirse a la jugada del peronismo.

"De ocurrir, es posible que el bloque vote dividido. Pero estimo que somos mayoría los que creemos que el proyecto primero debe ser tratado en comisión y que debería votarse en otra sesión", dijo un senador de la UCR. Para ese legislador, es improbable que prospere el planteo del UxP.

Habría un problema adicional. Para que se trate la moción del peronismo, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien estará al frente de la sesión, debe aceptar que se la vote. ¿Y si no acepta?

Especialistas en derecho parlamentario, sin embargo, sostienen que la vice **no tendría forma de impedir la votación si se trata de una moción**.

Y recordaron que hay **anteceden tes** de sesiones especiales con un temario cerrado en las que se habilitó el tratamiento de otros proyectos gracias a que se reunieron los dos tercios.

Aun sin contar con los dos tercios, Unión por la Patria intentaría que se trate el proyecto.

Buscará dejar en evidencia a los que no apoyaron las subas en las jubilaciones que propone la iniciativa.



Tema Del Día

# Histeria en vísperas de una batalla crucial para Milei

EN FOCO



Eduardo van der Kooy nobo@clarin.com

esta altura del recorrido -seis meses en el poder-resulta dificil discernir cuánto le interesa al gobierno de Javier Milei la aprobación de la Ley Bases por su contenido. Cuánto, como una señal política de gobernabilidad. La que viene demandando el Fondo Monetario Internacional (FMI). La duda estaría aflorando por dos razones. La volatilidad de los mercados registrada desde la semana pasada. Aquel gesto de una oposición heterogénea en la Cámara de Diputados que dio media sanción, a contramano del Poder Ejecutivo, a una fórmula de compensación en los haberes jubilatorios. El Presidente bramó porque, a juicio suyo, podría alterar el equilibrio fiscal. El rugido respondió, además, a que por primera vez debió resignar la centralidad de su papel institucional.

Milei, Luis Caputo, el ministro de Economía, y Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, se encargaron de aclarar que, aún sin la Ley Bases y el paquete fiscal, el programa de reformas seguirá adelante. Atendible reafirmación de autoridad que, sin embargo, perdería peso específico sin aquellas normas que las apuntalen. "Toto" Caputo recitó a propósito un rosario de promesas. Anunció primero que si la experiencia en el Senado concluye bien retrotraerá a sus valores originales el Impuesto País. Es decir, al 7,5%. No especificó si ese descenso aplicaría a todos los rubros.

En las últimas horas dio otro paso. Anunció que con la aprobación de la Ley Bases en la Cámara alta podría iniciar nuevas negociaciones con el FMI para el diseño de otro programa que le permita obtener flujo de dinero y pensar en el levantamiento del cepo.

Todo el combustible oficial pareciera destinado a activar al máximo los motores en el Senado, donde los libertarios podrían darse por satisfechos con la aprobación en general de aquellos proyectos. No estarían dispuestos a poner el grito en el cielo si en el tratamiento en particular se incorporaran algunos cambios que no modifiquen el espíritu de las leyes. Podrían interpretarlo, igualmente, como una victoria política.

El Gobierno debe conseguir en el Senado el número mágico de 37. Estaría boyando en las inmediaciones: 36. Aseguran que Francos, el gran negociador, y Victoria Villarruel, la cosechadora, podrían tener garantías de la diferencia que estaría faltando. No sería el caso de la neuquina Lucía Crexell que se sabe acompañará. A futuro, ocuparía la embajada en la Unesco por un extraño acuerdo libertario con representantes de "la casta". Menos los dos santacruceños, Jose Carambio y Natalia Gadano, que amenazan con boicotear el quórum.

La incertidumbre indujo a la toma de previsiones. Si la vicepresidenta se tuviera que hacer cargo del Ejecutivo por la gira internacional que iniciará Milei, **el senador puntano Bartolomé Abdala estaría habilitado regla-**



Ley Bases. Todos los motores del Gobierno están puestos en el Senado, en medio de días complejos para Javier Milei.

mentariamente para sufragar dos veces. Como legislador y titular provisional de la Cámara alta. Siempre que se produjera un empate en la votación.

El Presidente especula con demorar su partida hacia Italia para darle tiempo a la vicepresidenta a que concluya el cometido. Es una especulación porque el previsible largo desarrollo de la sesión en el Senado quizá lo obligue a partir igual. Reina un cierto clima de histeria en el oficialismo en las vísperas del desafío crucial que le espera. Ese estado de ánimo se refleja en la agenda del primer mandatario. Esta semana, que lleva cuatro días, resolvió tres modificaciones en la agenda internacional.

Primero había resuelto cancelar su salida. La canciller Diana Mondino, sus asesores cercanos y algunos empresarios amigos le hicieron comprender la inconveniencia de no estar presente en la cumbre del G-7 que se realizará en un pueblito de Italia, sobre el Adriático. Lo principal es que fue invitado personalmente por la premier italiana, Giorgia Meloni. Una de las ganadoras el domingo pasado en las elecciones para el Parlamento Europeo. La mujer ha tenido elogios públicos hacia Milei. No es todo: del encuentro participarán también, entre otros, Joe Biden, el alemán Olaf Scholtz, el francés Emmanuel Macron y Fumio Kishida, el premier de Japón.

En principio había descartado asistir a la Cumbre por la Paz que se realizará en Suiza. Recibió una invitación personal del presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky. Había delegado la responsabilidad en Mondino quien no iba a concurrir a Italia. Pábulo para una marea de versiones sobre la inestabilidad de la canciller que mantendría una relación tiran-

te con Karina, la hermana del Presidente. La secretaria general pasó a su órbita la agencia de promoción de inversiones que dependía de Relaciones Exteriores. Más allá de todos esos desencuentros, el Presidente resolvió finalmente viajar también a Suiza. Permanecerá fuera del país hasta entrado el fin de semana.

Las convulsiones acostumbran a ser una característica de la administración de Milei en estos primeros seis meses. **Trasunta dificultades para salir con rapidez de los pantanos en que cae con recurrencia**. Sucede, por caso, con la crisis que ya lleva semanas en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello. Allí estalló un escán-

#### Esta semana, Milei resolvió tres modificaciones en su agenda internacional.

dalo por la falta de distribución de alimentos estoqueados en dos galpones estatales, en Villa Martelli y Tafi Viejo, Tucumán. La novedad surgió en medio de las revelaciones de Pettovello sobre los fraudes millonarios de organizaciones piqueteras con los planes sociales. También, con la aparente inexistencia de algunos merenderos donde se derivaban alimentos y dinero. El más complicado en esta historia sería el Polo Obrero de Eduardo Belliboni.

Después de una intervención judicial, a cargo del juez Sebastián Casanello convalidada por la Cámara Federal, quedó al descubierto el ineficaz funcionamiento de Capital Humano. Sobre llovido, mojado. La ministra denunció por supuesto delito en la contratación de empleados tercerizados a su ahora ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, hermano del legislador provincial bonaerense, Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel. Ambos vienen sosteniendo un silencio llamativo, pese a las acusaciones. Capital Humano está convertido en un hervidero.

El clima se enturbió más cuando el Gobierno denunció el lunes que **Pettovello había sido objeto de una intimidación.** Información ratificada ayer por el portavoz, Manuel Adorni. ¿Qué sucedió? Una presunta intromisión de desconocidos en el terreno de una vivienda que Pettovello posee en un barrio semicerrado en Moreno. El corte, o intento, de un cerco perimetral.

La Fiscalía de Moreno-General Rodríguez intervino a raíz del aviso de una vecina alarmada por el ladrido de sus perros. Se inspeccionó la zona, sin detectarse ninguna anomalía en el cerco electrificado que rodea todo el barrio. Se hallaron en otro sector dos cables comunes cortados. Aunque no se logró establecer desde qué época estarían así.

La asesora legal del ministerio, la ex camporista Leila Gianni, también hizo trascender que había recibido amenazas a través de mensajes telefónicos. Se trata de la abogada que impulsó las denuncias contra los piqueteros y contra el pediatra De la Torre. Partícipe de una reyerta verbal en Comodoro Py junto al piquetero K, Juan Grabois.

Todos, episodios conocidos con muchísima imprecisión oficial que sólo ayudan a intoxicar de sospechas una crisis en Capital Humano que nunca cesa. ■ El País

La marcha de la economía

# Caputo tuvo que salir a desmentir una devaluación por redes y prometió fondos frescos del FMI

A sólo 48 horas de prometer una rebaja del impuesto PAIS, el ministro dijo en redes que "la baja del impuesto no viene asociada a ninguna devaluación". Aclaró además: "No va a haber crisis".

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

A 48 horas de que el ministro de Economía, Luis Caputo, haya prometido una baja del impuesto PAIS en caso de que fuera aprobada la Ley Bases, el funcionario tuvo que salir a desmentir un eventual salto cambiario. "Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, que en caso que se apruebe la Ley Bases, la baja del impuesto país NO viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80/20 actual ni el crawling de 2 pct", dijo en Twitter ayer a la tarde. En el posteo, además de nombrarlo, copió al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Ayer volvió a ser una jornada de nerviosismo financiero en medio de tensiones cambiarias y la incertidumbre sobre la Ley Bases que hoy tratará el Senado: subió el riesgo país y el Banco Central por tercera jornada consecutivo vendió dólares (ver más aparte).

El ministro responsabilizó a la oposición por la suba del dólar, negó que hubiera una crisis y se mostró confiado en lograr este jueves la aprobación de un desembolso de US\$ 800 millones del Fondo Monetario, a la vez que prometió un nuevo programa con el organismo.

"Lo que pasó en el mercado es que la política va a tratar de meter la cola, pero no se enganchen con eso. La macroeconomía está ordenada...No se coman el cuento, tenemos superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, la situación está muchísima más sólida, es una oportunidad histórica, no hay so-

brante de pesos para hacer daño", dijo Caputo en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en un evento de la Fundación Libertad y Progreso.

Caputo se mostró optimista sobre las tensiones cambiarias. "No me asusta, no va a haber crisis", sostuvo, y lo vinculó a la "política". "Es una lástima porque mayo fue un mes espectacular, antes de este ataque político, el riesgo país era de 1.200 puntos y el dólar estaba en \$ 1.100, fue récord superávit fiscal y la inflación bajó a la mitad respecto de abril", explicó en una jornada en la que el riesgo país superó los 1.500 puntos (ver aparte).

Los dólares paralelos iniciaron la rueda con subas que por la tarde se moderaron en el caso del contado con liquidación y el blue quedó a un paso de los \$ 1.300. En ese marco, el ministro admitió que "seguramente **puede haber un poco más de volatilidad,** pero no hay asidero
económico". "El cuento de que 'vi
muchas crisis' no tiene fundamentos" y deslizó posibles medidas:
"cuando sea el momento, vamos a
hacer los cambios necesarios".

En medio del atraso en la llegada de un desembolso de US\$ 800 millones, el ministro dijo que el FMI se encuentra en la "reevaluación" de las metas y que la reunión del directorio "va a ser el 13". "A partir de ahí empezaremos a hablar nuevo programa, lo tenemos desde agosto del año pasado, no va a ser algo nuevo y esperemos con ese nuevo programa, probablemente llegue plata", explicó frente a un auditorio de empresarios.

Durante la cumbre organizada también por el CATO institute, un think tank conservador fundado por el economista admirado por el Presidente, Murray Rohtbard, Caputo advirtió que la herencia recibida fue una combinación de "lo peor" del Rodrigazo, la hiperinflación de Alfonsín y Menem y la crisis del 2001. "Teníamos un país con cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional, un paciente más cerca de pasar al otro lado", disparó.

Para el ministro, Javier Milei se animó a hacer algo que "nadie hizo en 100 años" al alcanzar el superávit fiscal desde el primer mes y reducir un déficit de cinco puntos. Destacó la supuesta mejora en términos reales de la asistencia social y desmintió que se haya "sentado sobre la caja", luego de acordar en mayo un bono para pagar la deuda de Cammesa con las generadoras de energía. "Este Gobierno no va a renunciar al orden macroeconómico", desafió.

En otro tramo de su discurso, defendió la baja de tasas del 133% al 40% nominal anual. "Subir la tasa se hace para descomprimir el crédito, en Argentina no aplicaba eso porque la inflación no obedecía al recalentamiento de la economía. Y, por otra parte, no hay crédito, pero tendríamos una montaña de pasivos remunerados, si subíamos la tasa, hubiéramos exacerbado el descalabro monetario y hubiera sido imposible salir del cepo".

El jefe del Palacio de Hacienda minimizó la imposibilidad de aprobar leyes en los primeros seis meses de gestión. "Si sale la Ley Bases, va a acelerar la economía, si no sale, es una cuestión de tiempo. El Presidente, el año que viene, va a ganar con 60 o 70% de los votos", sostuvo. "Con la ley todos los dedos van a quedar marcados".

Caputo le pidió a los empresarios que apoyen el modelo. Delante suyo estaban Rodrigo Perez Graciano (Grupo Stellantis), Juan Manuel Vaquer (Dupont) y Cristiano Rattazzi (exFiat), "Tienen que empoderarse, si se convencen, la economía empieza a recuperar rápidamente, el superávit que tengamos se lo vamos a devolver en baja de 
impuestos", prometió, y los llamó a que "confien". "No hay condiciones macro para que haya susto". 

■

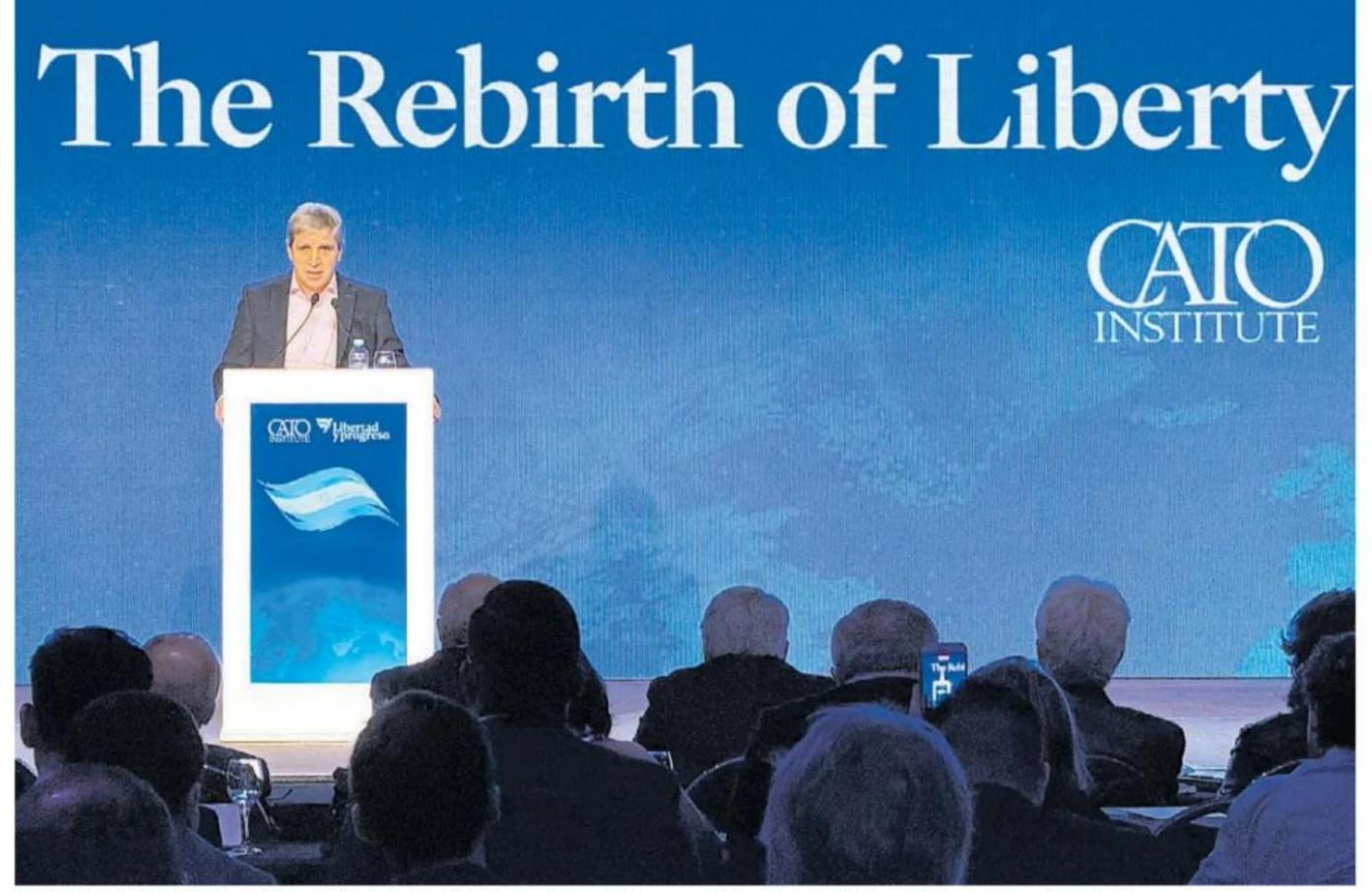

Pidió apoyo. El ministro de Economía, Luis Caputo, en su discurso de ayer, varias veces apeló a que los empresarios inviertan.

# El blue tocó los \$ 1.300, el riesgo país subió y el BCRA vendió dólares

El billete informal finalmente cerró en \$ 1.295, pero anotó la quinta suba consecutiva. Cuáles son las razones del repunte y por qué el Central vende divisas.

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

El dólar blue marcó un nuevo récord nominal: tocó los \$ 1.300 y finalmente cerró en \$ 1.295, un avance de 15 pesos en el día. Desde el gobierno responsabilizan a la oposición por la escalada del informal. "Es una reacción a las trabas políticas", dijo a la mañana el ministro de Economía Luis Caputo, en referencia a los tropiezos que encuentra la Ley Bases para avanzar en el Congreso (ver más aparte).

quinta suba consecutiva y se puso a tono con la suba que los dólares financieros tuvieron en los primeros días del mes. Así, mientras el MEP y el contado con liqui aumentaron 5%, el blue trepa 6%. Después



Con cepo y sin comprar. El Banco Central ahora no está acumulando.

#### del mediodía cedió cinco pesos y se vendió a \$ 1.295.

Detrás de la recomposición del blue hay **tres razones** principales.

#### 1. El fin de la siesta

Hasta mediados de mayo, el dólar blue estaba planchado. Había subido tan solo 10% en cuatro meses y medio, mientras en ese lapso la inflación había trepado 70%. Algo similar venía ocurriendo con los dólares financieros, que también empezaron a reaccionar ese mes, en medio de una menor acumulación de reservas de parte del Banco Central. Las demoras en la liquidación del campo acotaron la oferta en el mercado y esto recalentó la percepción de que el dólar oficial estaba atrasado y que el Central tendría menos chances a futuro de controlar el ritmo devaluatorio. Con los niveles actuales, el blue aumentó 30% desde el 1 de enero.

#### 2. La baja de las tasas

El mes pasado el Banco Central bajó la tasa de interés de referencia, que hoy está en 40% anual. Así, los plazos fijos en pesos pagan un interés mensual inferior al 3%, por debajo de la inflación. Quienes buscan defender el poder adquisitivo de los pesos desechan las colocaciones a plazo, incluso en las billeteras digitales con disponibilidad inmediata de los fondos, y empiezan a volcarse otra vez al dólar.

Esto se potencia a partir de cierta recomposición de los ingresos que en los últimos dos meses estarían subiendo levemente por encima de la inflación. Si bien esto no compensa la pérdida de poder adquisitivo a lo largo del 2024, en algunos sectores de la población da margen para cierta capacidad de ahorro.

De este modo se invierte la tendencia que se venía dando en la primera parte del año, cuando los argentinos **salían a vender el "canuto"** para hacer frente a una inflación que apaleaba a los salarios. Eso hizo que en el verano aumentara la oferta en un escenario con demanda hundida. Ahora, la demanda empieza a recomponerse.

#### 3. La tensión política

Las dificultades del Gobierno para avanzar en los proyectos que considera centrales para los cambios que busca implementar, **suben la incertidumbre en el mercado**. A seis meses de iniciado el mandato, Javier Milei no logró que el Congreso le apruebe ninguna ley y consensuar con la oposición.

En los mercado esto se tradujo en **alzas del riesgo país**, que el jueves pasado rozó los 1.600 puntos básicos, caída de bonos y acciones y suba de los dólares financieros.

El blue es el último cable de transmisión de esta tensión y el reflejo de que si el Gobierno no consigue la aprobación de la Ley Bases suben las chances de que estas variables tengan mayores presiones y esto **pegue sobre el dólar oficial**.

Ayer, el Banco Central tuvo que vender US\$ 31 millones. Fue la tercera venta consecutiva, aunque todavía mantiene un saldo positivo de US\$ 59 millones por las compras de los primeros días del mes. ■



# COMPRO PROPIEDADES Inhibida - Falta de Papeles - c/Juicio Sucesiones Complicadas 4813-3234 11-41605132 sucesionesypropiedadescompro.com







### GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS

Argentina necesita un Pacto Nacional Educativo.

#PactoEducativo



El País CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

#### La marcha de la economía



Motosierra. Para el Banco Mundial, el ajuste está golpeando la actividad económica.

# El Banco Mundial baja su pronóstico y dice que el PBI caerá 3,5% este año

Afirma que es por el plan de ajuste. Su estudio anterior era - 2,8%. Pero apunta a una suba del 5% para 2025.

El Banco Mundial empeoró las perspectivas de crecimiento de la economía argentina para este año y pronosticó que el PBI del país caerá un 3,5%, más aún de lo que había previsto apenas dos meses atrás, debido a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, mantuvo el pronóstico de que habrá una marcada recuperación el año que viene del 5%.

El organismo presentó este martes en Washington un informe de actualización de proyecciones para todos los países, en el que vuelve a calcular los números que había divulgado en la última asamblea de Primavera, en abril de este año.

La proyección de la recesión se agudizó más aún para la Argentina, ya que hace apenas dos meses el Banco Mundial había pronosticado que el PBI caería un 2,8% por el plan de estabilización de Milei. El Fondo Monetario Internacional también había previsto en abril una caída de 2,8%.

El capítulo argentino del informe difundido este martes señala ahora que la caída será más profunda: "Se proyecta que la economía argentina se contraiga marcadamente, un 3,5% en 2024, antes de repuntar un 5% en 2025".

Al explicar los motivos de la nueva cifra, señalan que "las autoridades están tratando de hacer frente eliminen nuevas distorsiones del en 2025-26. ■

a los importantes desafíos económicos del país con un nuevo enfoque de política basado en parte en la consolidación fiscal y el reajuste de los precios relativos, incluido el tipo de cambio". Agregan que "se espera que la inflación se mantenga elevada este año, aunque disminuyendo a un ritmo rápido", desde una previsión de 200% en enero a una actual cercana al 90%.

#### El FMI mantiene su proyección de una caída del 2,8%.

La inflación general y la subyacente han seguido disminuyendo en toda la región, aunque a un ritmo más lento, señalan. "La excepción entre los principales países de América latina es Argentina, que experimentó un aumento significativo de la inflación mensual a principios de 2024 y ahora muestra signos de relajación tanto en la inflación como en las expectativas de inflación", afirman.

El informe es mucho más optimista para el año que viene en Argentina. "Se espera que la actividad económica se consolide en 2025 a medida que se aborden los desequilibrios macroeconómicos, se

mercado y se controle la inflación", señalan. Calculan el año próximo un repunte de un 5% del PBI.

El Banco Mundial también revisa a la baja el crecimiento general de la región y señala a la Argentina como uno de los motivos importantes del cambio. Según las proyecciones, el crecimiento en América latina y el Caribe se debilitará aún más, hasta el 1,8% en 2024 (antes pronosticaba 2,3%), debido a las elevadas tasas de interés reales en 2023 y al débil crecimiento del comercio en 2024. "El crecimiento para 2024 se ha revisado a la baja en 0,5 puntos porcentuales desde enero, principalmente debido a la reducción de las exportaciones regionales y a un marcado deterioro de las perspectivas a corto plazo para Argentina, donde se espera que las medidas de política fiscal y monetaria necesarias para abordar los desequilibrios crónicos provoquen una contracción temporal".

El año que viene la región revertirá la tendencia. "Se espera que el crecimiento de la región repunte hasta el 2,7 % en 2025 a medida que las tasas de interés se normalicen junto con una inflación más baja".

A nivel global, el Banco proyecta que el crecimiento mundial se estabilice en 2,6% este año.

Luego se espera que suba al 2,7%

### "Si pudiéramos poner un examen en el empleo estatal, no habría ñoquis"

Lo dijo Federico Sturzenegger. Avisó que podría asumir después de que se apruebe la Ley Bases.

Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

"Después de la Ley Bases". Esa fue la respuesta de Federico Sturzenegger cuando Clarín le preguntó sobre su posible designación como "ministro" de una cartera de modernización. Javier Milei lo anunció hace más de dos semanas en medio de la crisis de gabinete que terminó con la salida de Nicolás Posse, pero todavía no oficializó los cambios para encumbrar al ideólogo de la Ley Bases que mañana enfrentará una parada clave en el Senado.

El economista disertó este martes sobre la "regulación y libertad económica" en el Hotel Hilton en Puerto Madero. En ese marco, apuntó contra los "intereses" que impiden que la Argentina sea un país desarrollado, y sugirió cambios en el sistema de contratación del Estado cuando le preguntaron desde el auditorio cómo profundizar la "racionalización" del empleo público, un proceso que derivó en despido de 11.000 personas y podría sumar más cesantías a fines de junio.

"Nuestra constitución habla de la estabilidad del empleo público, el sentido era que cuando hubiera un cambio de gobierno no pudiera desplazar a toda la administración y tener una servil o adicta. Pero la realidad es que cuando un gobierno se va, antes de irse, llena el Estado de militantes y ñoquis. La solución es otro artículo de la Constitución que dice que la única condición es la idoneidad con un proceso transparente y apolítico", explicó.

Y mencionó su experiencia al frente del Banco Ciudad entre 2013 y 2015, donde "entraban los hijos de la política" hasta que impulsó un "proceso de selección" con avisos en los diarios. "De 30.000 personas, elegíamos a los mejores promedios, priorizamos 100 candidatos de colegios públicos y tuvimos 25 paros, el sistema de ingreso cambió radicalmente el banco", dijo, y disparó: "Si pudiéramos hacer lo mismo despertó nuevos aplausos.

en el sistema público, escaparíamos de los ñoquis".

Sturzenegger encabezó por la tarde uno de los paneles del evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso y el instituto CATO, un think tank conservador con sede en Estados Unidos fundado por Murray Rothbard, el economista admirado por Javier Milei. Por la mañana, expuso el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, y luego fue el turno del premio nobel de economía, James Heckman, quien se reunió con el asesor presidencial.

Después de que el economista estadounidense Robert Lawson ubicara a la Argentina junto con Venezuela en lo más bajo a nivel regional en su "índice de libertad económica", el encargado de desregular la economía dijo que la Argentina está en su propio "Triángulo de las Bérmudas". "En una punta está la corporación empresaria, en la otra la sindical y abajo el gestor político que es el partido peronista", dijo, y arrancó los primeros aplausos del auditorio.

"Las corporaciones extraen recursos de la sociedad y se hace de privilegios, los sindicatos con sus cajas, los empresarios con el menor índice de apertura económica de 165 países, subsidios, exenciones impositivas, Javier Milei lo llama el modelo de la casta", señaló. "Si se eliminan las rentas se debilitan estas corporaciones para que no sigan influenciando en el sistema", agregó, y puso como ejemplo el acceso a Starlink, la firma de Elon Musk, a partir del DNU 70.

En medio de las tensiones en el gabinete por la reconfiguración por el control de las empresas públicas y las concesiones, Sturzenegger esquivó la pregunta que le hicieron sobre por qué se demora la dolarización. "Yo no contesto esas preguntas, lo tuvieron al ministro (por Caputo), yo hago temas de desregulación, me pidió ayuda Milei y la preguntas con la macro se las dejo", respondió, y



Nuevos retos para las empresas Seguir innovando es un desafío permanente para el negocio agropecuario. Y el escenario económico impone hoy también hacerlo con una alta eficiencia en los costos. A esto se suma la creciente demanda internacional por una producción alimentaria que tenga en cuenta la sustentabilidad y la trazabilidad de la producción. Cuáles son las soluciones tecnológicas de punta que se aplican. Las experiencias de los productores y los industriales del sector.

### INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD, LA NUEVA FRONTERA DEL CAMPO



Mesa 1

Secretario de Bioeconomía de la Nación.



13 de Junio - 19hs

Transmisión por **Clarin.com** y por nuestro canal de **youtube** 

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

AUSPICIA













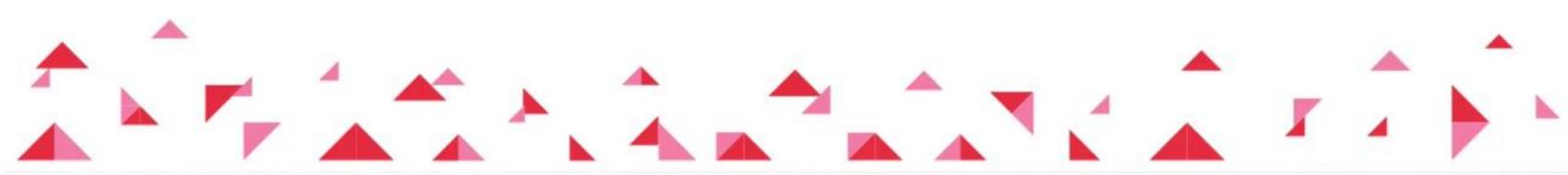

El País CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

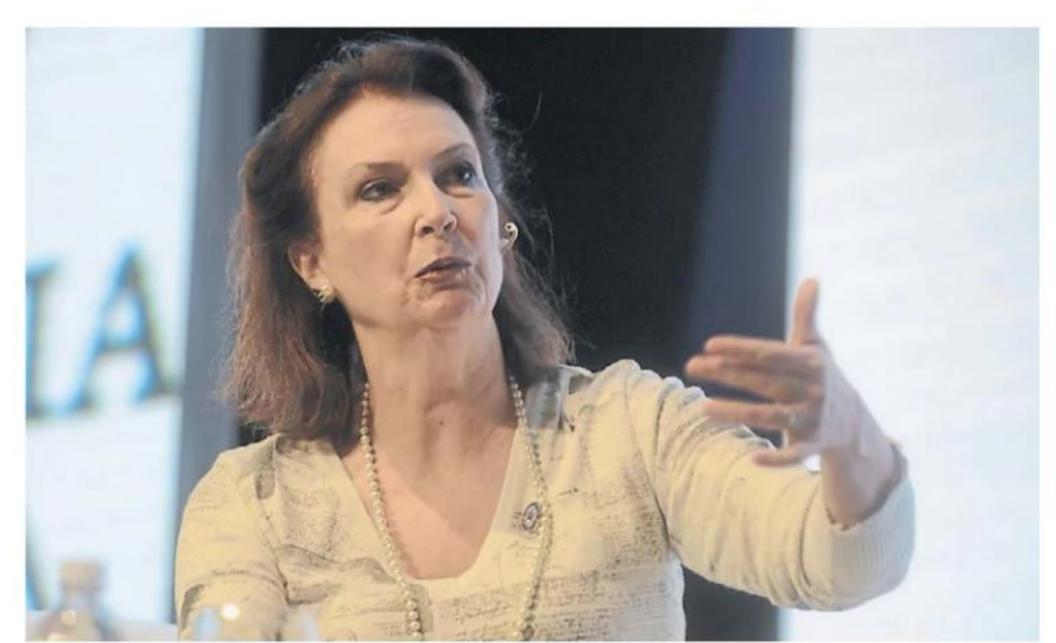

Problemas de "organización". La canciller Diana Mondino. No va al G7 en Italia, pero sí a Suiza.

# El Gobierno dice que Mondino no va al G-7 por temas de "acreditación"

Según el vocero Adorni, no tenía sentido una comitiva "grande" que la incluya. Karina Milei va con su hermano.

El Gobierno dio una insólita explicación en torno a la ausencia de la canciller Diana Mondino de la cumbre del G-7 en Italia al atribuirla a un problema de "acreditación" y de "organización" de ese foro "que no permite que acceda una comisión grande a esas reuniones".

Al menos, esa fue la argumentación que dio el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia en Casa Rosada este martes.

"Lo del G-7 y la canciller, esto es una comitiva, de hecho, originalmente este viaje estaba planeado con parte del gabinete. No se pudo dar esta comitiva, un poco más ampliada, ante un evento de relevancia como es el G7 porque, efectivamente, hay una cuestión de acreditación de los diferentes anillos y de la organización propia del G7 que no permite que acceda una comisión grande a las reuniones. Por lo tanto, no tenía sentido que funcionarios viajemos para, básicamente, no poder participar del evento", fue la respuesta de Adorni a la pregunta puntual sobre la ya anunciada baja de Mondino en esa cumbre que reunirá a los mandatarios de los países más poderosos del planeta. Allí Milei estará acompañado de su hermana y funcionaria, Karina Milei.

Cancilleres de otros países, según pudo saber Clarín, participa-

Esta situación se da en un contexto de versiones días pasados sobre la continuidad de Mondino. A la pregunta de si está ratificada en el cargo, el vocero sostuvo que "por supuesto que sí, de hecho, hoy compartimos reunión de gabinete".

Mondino se verá con el Presidente en Suiza, adonde asistirá finalmente a la cumbre en apoyo de Ucrania en su guerra con Rusia (ver aparte). A Italia fue invitado por la anfitriona Giorgia Meloni. Estarán allí Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Fumio Kishida y otros líderes de este grupo de economías industrializadas y ricas. También otros invitados, como Lu-

#### **LA INTEGRAN 22 PAÍSES**

#### Liga Árabe: dura queja a Milei por el desplante

Los 22 países que integran la Secretaría General de la Liga de los Estados Arabes salieron a manifestar su "insatisfacción y asombro" por el faltazo de Javier Milei al Centro Cultural Islámico Rey Fahd, el viernes, ante la presencia del encargado de Negocios de Palestina, Riyad M.A. Alhalab. En la liga arabe hay países poderosos como Arabia Saudita, Bahrein, ran del G-7 junto a sus mandatarios. Qatar, y Emiratos Arabes Unidos. con los empresarios.

la da Silva, Narendra Modi y Recep Tayyip Erdogan. La permanencia en el Gabinete de la canciller, ausente en la cita más importante del G-7, había sido puesta en duda la semana pasada por versiones salidas del mismo Gobierno.

Milei la quería desplazar molesto por el serio incidente del viernes pasado en el que el Presidente decidió suspender una visita a la Mezquita-Centro Cultural de Palermo a manera de "contactos" y "saludos" con una comunidad a la que le da la espalda por su fuerte alianza con Israel.

Al enterarse de que estaba el encargado de negocios de la Autoridad Nacional Palestina, que Argentina misma reconoce como Estado desde 2010, Milei decidió dar la vuelta a irse y dejó plantado a una veintena de embajadores. Ello en el medio de la fuerte condena de 50 países musulmanes a las declaraciones del mandatario contra el "terrorismo islámico" sin que se diferencia el terror del Islam.

A todo esto, la canciller quedó políticamente tocada por la absorción, por parte de Kasrina Milei, de un área clave de la Cancillería, que pasa a la Secretaría General de la Presidencia. Se trata de la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, que maneja el contacto

### Al final, Milei viaja a Suiza y se ve con Zelenski: cumbre por la paz en Ucrania

El mandatario lo había cancelado, pero revisó su decisión. El líder ucraniano estuvo en su asunción.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

El presidente Javier Milei cambió de opinión y al final viajará a Suiza. Es una decisión de último momento. Volodimir Zelenski le había enviado un mensaje especial al Presidente para que su amigo argentino se haciera presente al menos en la ceremonia inaugural de la cumbre que se va a realizar en Bürgenstock, Suiza este sábado 15 y domingo 16 en apoyo de Ucrania en su guerra de resistencia contra Rusia.

Además, tal como anticipó Clarín, unas 20 organizaciones de la Argentina que representan a parte de los 500.000 ucranianos y descendientes en este país dejaron un petitorio al gobierno libertario con el mismo contenido.

Tras varias idas y venidas, el Presidente había decidió viajar solamente entre jueves y sábado a Puglia, Italia, adonde Georgia Meloni lo invitó a participar de la cumbre anual del G7.

La canciller Diana Mondino no fue sumada por Javier Milei al encuentro de los grandes líderes del G7 (ver aparte). Tampoco el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora estará con el Presidente en Suiza, adonde también viajarán también el ministro Luis Petri. El jefe de la cartera de Defensa viajará a Italia y tal vez a Francia para encontrarse en estos días con sus pares allí. En Suiza, mientras Mondino articulará las políticas del Estado, Petri va a participar en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. En esta cuestión hay muchas ideas en danza, pero ninguna en acción al momento.

Este lunes, en el concurrido cóctel que organizó el embajador José Frederico Ludovice para festejar el Día Nacional de Portugal de Camões y de las Comunidades Portuguesas, los invitados sólo mencionaban la cumbre de Suiza.

En ese tren, varios invitados que disfrutaban de unas deliciosas croquetas de bacalao, recordaron que Zelenski hizo una distinción especial a Milei al venira dos por sus líderes. ■

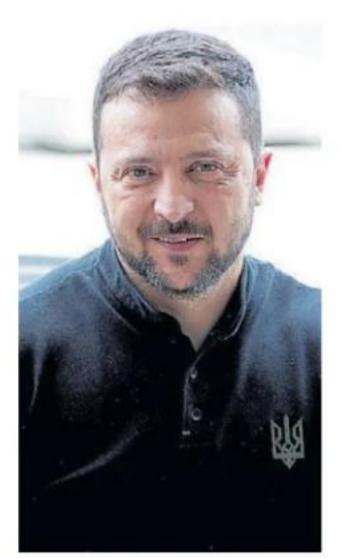

En guerra. Volodimir Zelenski.

su asunción presidencial el 10 de diciembre pasado. Y también que Argentina es el único país de Latinoamérica que el mandatario ucraniano visitó en medio de la guerra. Para los europeos, la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, el 24 de febrero de 2022, es motivo de un fuerte rechazo. El embajador Ludovice habló de la guerra que altera a Europa hasta en su discurso.

Milei y Zelenski hablaron en varias ocasiones. La última vez, el 10 de mayo pasado, cuando ambos mantuvieron una videoconferencia. "Como parte de nuestro diálogo habitual, hablé con el presidente argentino @JMilei. Agradezco el apoyo de Argentina a la Fórmula de Paz. Debido a que es importante que se escuche la voz de América Latina en nuestra Cumbre de Paz en Suiza, invité al Presidente Milei a asistir", escribió Zelenski en sus redes horas después de la charla.

Hay quienes sostenían en estas horas que a la Presidencia no sólo llegaron mensajes de Kiev sino también de Washington para que viaje a Suiza. La cumbre por Ucrania igual es motivo de importantes divisiones entre los países porque fue organizada por Joe Biden, la Unión Europea y Ucrania sin la participación de Rusia. Pero 90 países estarán representaCLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 El País 13

# La misa que se convirtió en un acto kirchnerista contra Milei

Ocurrió en una iglesia del barrio porteño de San Cristóbal durante un homenaje a Nora Cortiñas. "La patria no se vende" y cánticos contra Milei.

Al grito de "La patria no se vende", uno de los cantitos bandera de la oposición a Javier Milei, una misa que estaba programada para homenajear a Nora Cortiñas se transformó en un acto militante, en una secuencia que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ocurrió el pasado domingo en la Iglesia de la Santa Cruz, del barrio porteño de San Cristóbal. Allí se llevaba adelante una misa para honrar la vida de Nora Cortiñas, cofundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; y también de Víctor Ernesto, hijo de Amanda y Adolfo Pérez Esquivel. Ambos murieron a fines de mayo.

Según el video que grabó uno de los asistentes, al momento en que el padre levantó la copa para consagrar el vino y el pan, en los bancos comenzaron a cantar "La Patria no se vende", uno de los hits militantes que enarbola el kirchnerismo desde el lanzamiento de la Ley Bases por parte del gobierno de Milei.

En la grabación se observa también a algunos de los curas presentes acompañar los cánticos con palmas, mientras algún fiel acompañaba con los dedos en V, símbolo peronista. Al lado del altar, había una figura en homenaje a Nora Cortiñas.





Sorpresa. En la iglesia Santa Cruz una misa se convirtió en un acto político contra el Gobierno.

"Amamos la patria, amamos la humanidad, y sean para nosotros pan de vida y de salvación", dice el sacerdote a cargo de la misa, luego de entonar los cánticos dirigidos al gobierno de Milei.

"Te invitamos a la misa para honrar la vida de Nora Cortiñas y también la vida del hijo de Amanda y Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Fernando. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto", versaba el cartel de la convocatoria que había sido difundido a través de Facebook para asistir a la ceremonia en el templo situado en la calle Estados Unidos 3150.

El video de la misa comenzó a circular por redes sociales. Uno de los movimientos que aprovechó la ocasión fue la agrupación La Néstor Kirchner, una subdivisión de La Cámpora. "En las iglesias andan diciendo: 'La Patria no se vende'. Más precisamente en la Parroquia Santa Cruz. En una casa de Dios, mensaje a las fuerzas del cielo", ironizaron en X.

#### ¡La Patria no se vende! cantaron en plena misa, junto al cura.

La misa tuvo lugar en la iglesia de la Santa Cruz, que durante la última dictadura militar había sido un punto de refugio y contención para familiares de desaparecidos.

En esa congregación es donde se infiltró el exteniente Alfredo Astiz, que señaló un grupo de religiosos que luego serían secuestrados el 8 de diciembre de 1977 por la dictadura. Fueron en total nueve personas, entre ellos las dos monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. También las madres Esther Ballestrino de Careaga y Mary Ponce de Bianco, y dos días mas tarde la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor.

Ahí hoy descansan los restos de las madres fundadoras De Careaga y Ponce de Bianco.

En aqué entonces, la comunidad eclesiástica solía reunirse allí para coordinar las denuncias y la visibilización de lo que ocurría en el país en plena dictadura militar. Posteriormente nació la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

### Misa de la Iglesia en desagravio a las mujeres de los comedores

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

En medio de la fuerte polémica por los alimentos para comedores comunitarios que el Gobierno retenía en dos galpones, la Iglesia oficiará una misa en desagravio a las mujeres que se ocupan de gestionarlos luego de que "a muchas de estas doñas se las haya acusado de robar o vender los alimentos". Y en reconocimiento a ellas porque "hacen el milagro de multiplicar" la comida y "dar la cara cuando el Gobierno no entrega los alimentos", especificaron en un comunicado.

Bajo la consigna "¡Con la comida no!", el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de CABA y GBA convocan para el miércoles de

las "Madres de la Patria", que el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Oscar Ojea, presidirá a las 11 en el santuario de la Virgen de Caacupé, ubicado en el partido bonaerense de La Matanza.

Los curas villeros comienzan recordando la cercanía del Día de la Bandera -la misa será el día anterior- y afirman que "todas las mañanas, cuando todavía está oscuro, se encienden luces tenues en nuestros comedores. Son las Madres de nuestra Patria que responden también a quien les dijo 'tuve hambre y me diste de comer".

Agregan que "por eso, elegimos como abanderadas a tantas mujeres de nuestros barrios. Las hemos aplaudido y homenajeado en la Pandemia. Muchas de ellas son madres de sus hijos y de los del pala semana que viene a la misa por sillo. Sus manos cuidan el pan de cada día. Hoy nos sentimos en deuda con ellas".

"En estos tiempos de crisis y confusiones, nos duele que a muchas de estas doñas se las haya acusado de robar o vender los alimentos. Son ellas las que sufren el dolor de ver que no alcanza la comida de la olla", señalan.

Subrayan que estas mujeres "varias veces repiten el milagro de la multiplicación de los panes. Son las que dan la cara cuando el Gobierno no entrega los alimentos".

A continuación se preguntan: "¿Qué nos pasó que pasamos de ensalzarlas en la Pandemia a humillarlas ahora? ¿Cambiaron ellas o cambiamos nosotros? ¿Nos hemos transformado en una sociedad que condena a tantas madres que dan vida?".

'Pedimos que se recapacite: a la del pan!", afirman.



Desagravio. De la Iglesia a comedores en plena polémica por alimentos.

gente del Gobierno, a los políticos, a los formadores de opinión, a los empresarios, a todos. Jamás imaginamos que tendríamos que seguir discutiendo sobre el reparto de comida. Es escandaloso. Nos duele mucho. ¡No es posible morirse de hambre en la tierra bendita

Manifiestan que "así como la Bandera Argentina flamea en todos los rincones de la Patria, queremos que a ningún hermano le falte el pan. Es tarea de todos, empezando por el Estado y siguiendo por todos, cada uno desde donde le toca. Que nunca más haya que reclamar comida".■

14 El País

# El hijo del contador de un narco, contratado por un juez federal

En Rosario, Marcelo Bailaque enfrenta un proceso en el Consejo de la Magistratura en el que se lo investiga por obstaculizar un procedimiento contra narcotraficantes.

El hijo de un contador involucrado en la validación de actividades comerciales para las empresas de Esteban Alvarado, uno de los principales criminales narco de Rosario, trabajó desde 2017 hasta el mes pasado en el juzgado federal Nº 4 de Rosario, bajo la supervisión del juez Marcelo Bailaque.

Actualmente, el juez Bailaque enfrenta un procedimiento disciplinario en el Consejo de la Magistratura de la Nación, acusado de obstaculizar una investigación contra Alvarado.

La maniobra genera sospechas, ya que Bailaque se encuentra bajo investigación por supuestamente favorecer a Alvarado, una acusación que él niega.

En 2013, el juez Bailaque rechazó una solicitud de intervenciones telefónicas dirigidas al grupo de Alvarado, solicitada por fiscales federales que ya asociaban al grupo con el tráfico de drogas. Además, hay rumores de que el contador, Gabriel Mizzau, manejaba las finanzas personales del juez. El hijo de Mizzau, Sebastián,



Investigado. Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario.

es quien trabajaba en el juzgado.

En febrero de 2019, Alvarado fue condenado por el asesinato de un prestamista, resultando en una sentencia de cadena perpetua. También se le condenó por asociación ilícita, utilizando empresas legales para financiar actividades delictivas. Una de estas empresas, Logística Santino SRL, estaba dedicada al transporte de carga y tenía como socia principal a Rosa Capuano, esposa de Alvarado.

Hay una conexión personal entre el contador y el juez.

En junio de 2019, durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal Luis Schiappa Pietra destacó los nego-

#### El juez habría favorecido al clan Alvarado en Rosario.

cios ilegales de Alvarado a través de Logística Santino. Gabriel Mizzau era el contador que firmaba los estados financieros de la empresa. Según el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA), Mizzau también gestionó la habilitación municipal para el geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, otra empresa vinculada a Alvarado.

Sebastián Mizzau, hijo de Gabriel Mizzau, ingresó en 2017 al juzgado federal de Marcelo Bailaque sin necesidad de concurso, favorecido por la relación de amistad entre su padre y el juez. Trabajó allí hasta el mes pasado, cuando fue promovido al Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.

Aunque ni Gabriel Mizzau ni su hijo han sido acusados directamente de irregularidades, el vínculo familiar y laboral ha generado controversia en los círculos judiciales de Rosario, especialmente dado el sumario disciplinario que enfrenta Bailaque.

En 2022, Alvarado fue condenado a 15 años de prisión por narcotráfico en Rosario. Bailaque, en su defensa ante el Consejo de la Magistratura, subrayó que fue él quien procesó a Alvarado y llevó el caso a juicio. No obstante, el nexo de Alvarado con un cargamento de drogas fue revelado durante una investigación paralela en la Justicia de Santa Fe por el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, donde salieron a la luz las empresas de Alvarado.

El juez Bailaque defendió su actuación, afirmando que aprobó la mayoría de las medidas solicitadas en 2013, salvo cuando carecían de fundamento adecuado. Sostuvo que los fiscales no apelaron sus decisiones.

El sumario disciplinario se centra en la negativa de Bailaque en 2013 a conceder tres solicitudes de intervención telefónica presentadas por los fiscales Marcelo Di Giovanni y Santiago Marquevich en causas contra Alvarado. Las autorizaciones se concedieron 11 meses después. Emilio Lencina, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que realizó los informes contra Alvarado, testificó que la demora era incomprensible. Bailaque, en tanto, argumenta que actuó conforme a su rol de juez de Garantías, evaluando la solidez de las solicitudes.

En la sentencia de 2022 contra Alvarado del Tribunal Federal Oral 2 de Rosario, se menciona que Logística Santino, empresa de la esposa de Alvarado, contaba con el asesoramiento financiero de Gabriel Mizzau, cuyo hijo trabajó en el tribunal de Bailaque desde 2017. ■

#### Aviso importante:

#### **GRUPO NCK SRL**

(GRUPO PRO LÍDER) INFORMA: Baja de servicios de emergencia domiciliaria (ECCO / EMERGER)

Por la presente, queremos informar a nuestros estimados clientes que se procederá a dar la baja a nuestro servicio de emergencia domiciliaria brindada por ECCO y Emerger a partir del 1 de julio del 2024, encontrándose vigente el mismo hasta el 30 de junio del 2024 inclusive. En lugar de ello, incorporamos nuevos y superadores servicios para brindarles a su entero beneficio, los cuales podrán consultar en nuestra página web www.grupoprolider.com.ar a la línea telefónica gratuita 0800-220-8400, por whatsapp al número 351 5 954582, o en nuestras redes sociales Facebook (GPL Grupo Pro Líder), Instagram @gplprolider, etc.

Nos encontramos trabajando arduamente con la intención de mejorar la calidad de nuestros servicios y así, poder enfocarnos en áreas donde podemos brindar un mejor servicio a nuestra comunidad.

Así mismo, comunicamos que se encuentran a disposición de ustedes nuevos y mejores servicios sin costo adicional. Para cualquier consulta adicional, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo:

Atención al cliente llamando al 0800-220-8400

Agradecemos a todos nuestros clientes por confiar y seguir confiando en nosotros. **Atentamente, GPL - Grupo Pro Líder** 





El País CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 15

# Feroz interna en el Gobierno por un fondo multimillonario

Es el FISU, que manejó Grabois. Y ahora el armador libertario en la Provincia, Sebastián Pareja, rechaza una auditoria de parte de enviados de Pettovello.

Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Una inesperada disputa complica los planes de Javier Milei para avanzar con una auditoría en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el fideicomiso que durante la gestión de Alberto Fernández manejó Fernanda Miño, una de las personas de mayor confianza de Juan Grabois.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no pudo hacer desembarcar a su tropa en el área, tal como había acordado con el Presidente y el ministro Luis "Toto" Caputo, y se tensó el vínculo con el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, quien tiene bajo su órbita al FISU.

Tanto que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debió interceder para destrabar el conflicto: en la planta baja de Casa Rosada, en el Ministerio del Interior, donde Francos sigue teniendo despacho, ayer abundaba la bronca con Pareja.

También lo miran con desconfianza en el Palacio de Hacienda el equipo de Caputo, que heredó a Pareja del ex Ministerio de Infraestructura y casi no lo conoce.

En esta puja, el funcionario con amplio despliegue bonaerense y también parte de la mesa política de La Libertad Avanza tiene las de perder. Es que en medio del fuerte embate que el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) realiza contra la ministra



Problemas. La ministra Pettovello quiere avanzar con el FISU, pero el funcionario Pareja se opone.

Pettovello, es decisión del Gobierno hacer una auditoría "más profunda" del fondo que hoy supervisa. El argumento es concreto: "Es muy raro que los mismos que hicieron desaguisados con los (planes) Potenciar Trabajo hayan hecho todo perfecto con fondos que manejaron sin controles".

Pero este lunes, en un insólito hecho, la "brigada anticorrupción",

como calificó Milei al equipo de Pettovello, no pudo ingresar ni acceder a los datos del FISU, confirmaron fuentes de Capital Humano a Clarín. En cambio, desde la Subsecretaría negaron el hecho.

Sucede que el motivo fue por demás sugestivo, teniendo en cuenta que pertenecen al mismo Gobierno. Según pudo reconstruir este diario de fuentes inobjetables, a los abogados que envió Pettovello no se les dio ingreso en la Subsecretaría.

"Buscaron cualquier excusa. Pedían que les presentáramos una nota firmada por (el ministro de Economía Luis) 'Toto' Caputo, o del Presidente", expusieron en el ministerio que comanda Pettovello, que antes de enviar al personal acordó con Milei y con Caputo im-

pulsar la auditoría. "Fue un papelón lo que hicieron", reprochan cerca de la ministra.

El FISU es un fondo que entre 2020 y 2023 administró alrededor de 500 mil millones para llevar adelante proyectos de urbanización de los asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), como estableció el decreto 819/2019 que reglamentó la ley 27.453.

Pero a diferencia de lo que ocurrió con los Potenciar Trabajo y los comedores fantasma que descubrió Capital Humano, en el Gobierno no lograron detectar irregularidades. Más, el propio Pareja se encargó de resaltar la tarea de Miño, alfil de Grabois, apenas asumió.

"Si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo", dijo en febrero, pocas semanas después de asumir, en diálogo con El Observador. "No tengo ningún resultado a la vista que me permita llevar adelante una denuncia penal", había dicho.

Cuatro meses después, desde el entorno de Pareja insisten en la misma línea: "Las obras y el nivel de avance coinciden con los registros que tenemos", exponen.

En Casa Rosada no coinciden: "Hay que hacer un entrecruzamiento profundo, analizar cada proyecto, y evaluar si hubo ó no sobreprecios. No es un trabajo de una semana". Por eso Pettovello acordó con Milei ampliar la auditoría.

Con todo, en Balcarce 50 no terminan de entender la férrea defensa que hace Pareja de lo que encontró en su área. En especial porque la auditoría no cambia en absoluto los recursos que recibe el Fondo, que ya sufrió un drástico ajuste cuando asumió Milei y dispuso que deje de recibir el 9 por ciento de lo recaudado por el Impuesto País para fijarlo en torno al 1 %. En números: en 2023, el fondo recibió \$350.000 millones, mientras que para este año anticipan que serán sólo unos \$30.000 millones. ■

### Pettovello no fue a Diputados y el mileismo denunció un "show"

Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

En medio de las tensiones en el Gabinete y las denuncias judiciales, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no acudió ni respondió a la invitación que la comisión de Salud de Diputados le había cursado el miércoles pasado para que explique distintos escándalos que involucran su gestión.

Los libertarios denunciaron que la oposición quiere montar "un show y un escarnio público" y que la invitación formal.

hay "bravuconadas misóginas" porque "están desesperados porque se están cortando los curros".

"No hemos tenido respuesta de ella, directamente", señaló en el arranque el presidente de la comisión de Desarrollo Social y Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, y aseguró que la cuerpo volvía a invitarla "para el día y horario que pueda".

Yedlin había enviado la carta de invitación directamente al Ministerio, después de que el presidente de la Cámara, Martín Menem, anunciara que él no iba a cursarle

#### Los libertarios dijeron que la oposición buscó un "escarnio público".

Menem planteó que no contactaría a Pettovello porque Nicolás Mayoraz y José Luis Espert -presidentes de Asuntos Constitucionales y Presupuesto-le habían pedido que no lo haga. Y como los pedidos de informes a la funcionaria también habían sido girados a esas comisiones, no correspondía. Incluso señaló que en Salud se incumplió nazó con tomar otras medidas. "Si ministra concurriera. ■

el artículo 102 del reglamento porque no les dio avisó a las otras comisiones que iniciarían el tratamiento. "Nosotros avisamos a Presupuesto, porque no éramos cabecera. No es una citación ni pedido de informe. Lo que hicimos fue invitarla. Como la invitación a Ginés González y Daniel Gollán en pandemia. Es absolutamente normal. Lo anormal es el escándalo que armaron", retrucó Yedlin.

Además, en la oposición aseguran que cada comisión tiene autonomía para empezar un tratamiento cuando quiera. Solo debe dictaminar en plenario. De hecho, los otros dos presidentes de comisiones son libertarios y probablemente nunca quieran citar a su ministra para protegerla.

Así las cosas, la oposición ame-

no hay respuesta avancemos con la interpelación ", reclamó Cecilia Moreau.

"Acá tenemos que discutir no solo lo que pasó sino que tenemos que ir hacia el futuro. El modelo de distribución de alimentos a comedores comunitarios, así como está, no va. Si la ministra no se ordena, hacemos una comitiva de autoridades y vamos nosotros. Si la ministra no abre el diálogo institucional, nosotros lo vamos a abrir", sentenció la radical Carla Carrizo.

La Libertad Avanza argumentó la decisión de Menem y disparó contra la oposición. El jujeño de LLA, Manuel Quintar dijo que hay un "show y escarnio público que quieren hacer" y que las condiciones no estaban dadas para que la

El País CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 16



Cristinistas. El intendente de Mercedes Juan Ustarroz junto al senador Wado de Pedro, su hermano de crianza.

# Multan a un alcalde K por irregularidades en la compra de comida

Lo hizo el Tribunal de Cuentas de Provincia. El multado es Juan Ustarroz, de Mercedes, hermano de De Pedro.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires multó al intendente K de Mercedes Juan Ustarroz por falta de documentación en respaldo en dos órdenes de pago de compra de alimentos para la asistencia social y por no destinar el 40% del monto recibido desde La Plata por el Fondo Educativo para

infraestructura escolar.

Por estos desvíos de fondos recibidos desde la gobernación a Ustarroz -vinculado políticamente a Máximo Kirchner-se le aplicó una multa de \$120.000. Además, es el hermano de crianza del ex ministro del Interior, y actual senador nacional, Wado De Pedro.

El intendente es hermano del ex representante de Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Gerónimo Ustarroz.

El dictamen del Tribunal de Cuentas está firmado por todos sus miembros: Ariel Héctor Pietronave; Daniel Carlos Chillo; Juan Pablo Peredo (vinculado al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde); Gustavo Eduardo Diez y Federico Gastón Thea (representante del gobernador Axel Kicillof).

De todos modos, el Tribunal aprobó la rendición de cuentas de la Municipalidad de Mercedes del ejercicio 2022.

Pero desaprobó "los egresos tratados en el Considerando Decimosexto Apartado 3) y sobre la base de lo allí expuesto, formular cargo de \$188.885,69 por el que deberán responder en forma solidaria el Intendente Municipal Juan Ignacio Ustarroz con el Contador Municipal Fernando Javier Roldán y la Subdirectora de Recursos Humanos María Agustina Beretera", entre otros funcionarios.

Además, el dictamen señala que se mantendrá "en suspenso el pronunciamiento del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, sobre las materias tratadas en los Considerandos Se-

#### **ESTARÍAN EN DEPÓSITOS**

#### Espert denunció a Kicillof por falta de entrega de ambulancias a hospitales

El diputado José Luis Espert presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y contra su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, por incumplir sus deberes de funcionarios públicos por no entregar ambulancias que tiene en su posesión la gobernación a los hospitales y municipios de la Provincia de Buenos Aires.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Garantías N°3 a cargo de Pablo Raelle e interviene la fiscal Virginia Bravo. Las ambulancias, según Espert, estarían "arrumbadas" en depósitos en Ensenada. En el texto que publicó en sus redes, Espert sostuvo que se trata de 160 ambulancias no entregadas y que "se viola" el derecho de acceso a la salud. s

gundo, Tercero, Cuarto Apartado b), Quinto, Undécimo, y Decimosexto Inciso", sobre otros aspectos de los gastos municipales.

Luego dice que Ustarroz y los demás sancionados "no deberán considerarse exentos de responsabilidad hasta que el Honorable Tribunal de Cuentas se pronuncie concreta y definitivamente respecto del tema cuyo tratamiento se posterga.

#### La auditoría objetó desvíos de fondos en el municipio K.

La sanción de la máxima auditoría de la provincia de Buenos Aires por desviar fondos de infraestructura escolar se conoció pocos días del derrumbe de un baño de alumnas de la Escuela Normal de Mercedes, informó el diario digital Noticias de Mercedes. Ustarroz es intendente de Mercedes desde el año 2015. ■

### Causa piqueteros: empezaron las indagatorias por extorsión

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita comenzaron a declarar como imputados en la causa por presuntas extorsiones contra beneficiarios de planes sociales varios dirigentes de la Asociación Civil Polo Obrero. Se los acusa -entre otras cosasde **defraudación al Estado** por el narse al programa Potenciar Trabajo. La extensa acusación que se les leyó este martes a los primeros indagados da cuenta del desvío de fondos, facturas truchas, empresas "fantasma", todo para el financiamiento de la actividad políticopartidaria.

Esta semana se inició una ronda de más de veinte indagatorias que concluirán el 26 de junio cuando Eduardo Belliboni, principal dirigente del Polo Obrero, se presente desvío de fondos que debían desti- en Comodoro Py imputado por ex-

torsión, coacción y defraudación al Estado.

En la primera ronda de indagatorias se presentaron ante el juez Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita cuatro de los integrantes del Polo Obrero: Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Todas ellas, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, se negaron a responder preguntas y sólo escucharon la imputación formulada en su contra.

Con el avance de la investigación complementaria encabezada por el juez Casanello, se determinó la existencia de una maniobra defraudatoria que se concretó a través del desvío de fondos públicos que el Estado nacional remitía a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.

Estas organizaciones celebraron convenios con el ministerio de Desarrollo Social, destinados a garantizar eel dinero correspondiente al Programa Potenciar Trabajo a sus destinatarios finales.

El juzgado entiende que hubo una primera violación y responde a las responsabilidades conferidas a las organizaciones sociales en cuestión, a través de la firma de convenios que las colocaba como con perder la ayuda económica. ■

intermediarias. En este punto, se resaltó que al desviar dinero que correspondía al programa Potenciar Trabajo -el más importante que tiene el gobierno nacional en materia de ayuda social- el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor traicionaron los intereses por los que debían velar estas organizaciones y que fueron asignados por el Estado al confiarles una importante partida presupuestaria.

La maniobra se completó con otra acción reprochada por la justicia: la imposición a beneficiarios de los planes -y que a su vez asistían a comedores administrados por el Polo Obrero- de que concurran a marchas y movilizaciones. De no hacerlo, se los amenazaba

# Llaman a privados para financiar y construir la etapa 2 del gasoducto

La licitación internacional se lanza en noviembre. Es una obra de US\$ 2.558 millones. Y permitirá duplicar el transporte del gas de Vaca Muerta.

#### Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

¿Quién es más importante, el presidente de YPF o el secretario de Energía?, bromeaban ayer cerca de 100 ejecutivos y dueños de las compañías petroleras en el Hotel Libertador, el mismo que alojó a Javier Milei antes de que desembarcara en la quinta de Olivos. Y la pregunta estaba relacionada con que los dos asistieron al tradicional almuerzo del Club del Petróleo. Eso sí, la estrella fue Eduardo Rodríguez Chirillo que no probó bocado y disertó 90 minutos, ante la mirada de Horacio Marín, titular de YPF.

El secretario de Energía se apoyó en 120 filminas para lanzar algunos anuncios, desmentir que son improvisados, contar la liberación de precios en varios segmentos y, por supuesto, insistir con la necesidad de aprobar la ley bases.

Rodríguez Chirillo se explayó sobre lo que es un nuevo sistema diseñado en función de un desplazamiento del Estado como inversor hacia el sector privado. Y sobre esa filosofía descansa la licitación para la construcción del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner para sacar el gas de Vaca Muerta. La idea es llevar a 40 millones de metros cúbicos por día, con una traza flexible y una inversión de US\$ 2.554 millones.

La licitación internacional se lanza en noviembre y los interesados deberán encontrar la financiación. Para que los bancos les presten se promete un canon anual calculado en US\$ 480 millones durante 15 años y con una tasa del 10% después de impuestos. El privado podrá elegir la mejor ruta para ese



En el Club del Petróleo. El titular de YPF, Horacio Marín y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

transporte. El plazo de entrega es marzo de 2026.

Habrá, como siempre, un sobre con la presentación del proyecto técnico y otra con el económico. La elección recaerá en aquel que pida el menor canon anual. El canon se alimentará del cobro a los clientes por la expansión a 20 millones de

#### Eduardo R. Chirillo

Secretario de Energía

"La ejecución y el financiamiento les va a corresponder a los privados. El Estado va a ser facilitador".

metros cúbicos de gas diarios. Ese dinero va como pago al constructor de la obra. A su vez los productores de gas reciben US\$ 950 millones por año por la ampliación de 20 millones de metros cúbicos.

Otra novedad es que Energía Argentina (Enarsa), fundada por Néstor Kirchner en 2004, pasará a llamarse Transportadora del Gas del Centro (TGC) y se hará cargo de la operación de los dos gasoductos Néstor Kirchner: el construido y el que se licita en noviembre.

Por cierto, la situación es de emergencia. Bolivia ya le avisó a la Argentina que desde junio no habrá más gas. Y pese a los momentos más que incómodos de la relación bilateral con Brasil, se está por firmar un ambicioso memorándum de entendimiento para

que no falte el gas en las provincias del Norte. Brasil cedería parte del gas boliviano que recibe. A su vez v en breve Brasil necesitará 30 millones de metros cúbicos por día. De allí la urgencia de la ampliación del gasoducto.

El secretario se refirió a un sistema insuficiente y al límite de su capacidad que se reflejó el último 28 de mayo, cuando en una jornada de frío intenso que no ocurría desde 1980 se cortó el gas a todas las industrias, las estaciones de GNC y se importó de apuro.

Pero el secretario mostró entusiasmo con las inversiones que prevé, sin el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), en Vaca Muerta. Este año son US\$ 1.470 millones y crecen a US\$ 1.890 millones en 2026. ■

Ayudanos a encontrarlos 0800-333-5500

#### La nafta subirá \$160 en los próximos tres meses

En cuanto a las tarifas, el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, señaló que no hay marcha atrás en la quita de subsidios y en equiparalas a los valores internacionales. Y sostuvo que el precio de los combustibles, que se fue ajustando desde diciembre, está atrasado en \$ 160 en el caso de la nafta y de \$ 100 en el del gasoil, algo que se irá regularizando en los próximos tres meses.

"La energía se paga", comentó al describir una política que focaliza en asistir solo a los sectores vulnerables. "Vamos de los subsidios generalizados a los subsidios focalizados en los vulnerables", definió.

Así Rodríguez Chirillo contó aver en el Club del Petróleo cómo están alineando los precios a los valores internacionales en lo que es columna vertebral de su política. En el caso del petróleo se pasó de reconocer US\$ 56 por barril a los actuales US\$ 68. "La distancia con el valor internacional es de apenas US\$ 8,8", sostuvo.

En su visión esta política ya impactó en un aumento de 33% de las exportaciones. También se exporta combustible elaborado que arrima unos US\$ 475 millones.

Rodríguez Chirillo buscó capitalizar el cambio de rumbo al señalar que en los últimos 20 años el Estado gastó US\$ 104.000 millones en subsidios al sector eléctrico. También enumeró como parte de la herencia, las deudas que fueron afrontando como los US\$ 244 millones que se le debían a la YPF de Bolivia por el gas. "Se está pagando como la de Cammesa", dijo y "agradeció el esfuerzo", en obvia referencia a la quita del 50% que soportaron las generadoras y petroleras.■





Candela Agustina Correas de Melo

dad actual: 21 años



Maximiliano Sosa

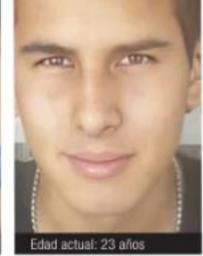

Rodrigo Ibarra



Joana Paola Leal











### Alimentación: debaten cómo pasar de granero a poblar las góndolas del mundo

El sector exporta por US\$ 25.000 millones al año. El desafío de agregar valor y acceder a los mercados.

#### **Esteban Fuentes**

efuentes@clarin.com

Con exportaciones que representan el 40% del total en Argentina, la industria de la alimentación y de bebidas planteó el desafío de seguir creciendo. Fue en la tradicional Semana de la Ingeniería, un evento realizado por El Centro Argentino de Ingenieros, que se desarrolla bajo el lema "Argentina: de granero del mundo a las góndolas internacionales".

"El desafío es más complejo que alimentar al mundo, sino de qué manera poder gerenciar la fotosíntesis para alimentar al mundo entre otras cosas, pero también sustituir productos que hoy le vienen



Primera fila. Javier Goñi, Pablo Bereciartua y Fernando Vilella,

del petróleo y de la química tradicional, en un enfoque dónde la calidad de vida hacia adelante puede mejorar para el conjunto de las sociedades, en un contexto donde hay cuestiones ambientales que no están atravesando", comenzó su disertación el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, quién cerró el primer día del evento.

"Tenemos un sistema productivo que está asentado en la innovación y en la sustentabilidad. Tenemos un sistema que ha sabido dar respuesta múltiples a políticas equivocadas en los últimos años. Políticas que han tratado de reducir la rentabilidad de los productores, como las múltiples regulaciones que bloqueaban o impedían cuestiones del comercio interno como externo, el acceso al valor de la moneda muy distinto al real y el impuesto a las exportaciones", dijo haciendo hincapié que el Gobierno han logrado avances sustantivos en dos de los principales puntos como en las desregulaciones y la brecha cambiaria, que "queda, para cuando la macro se estabilice, los derechos de exportación"

Al respecto, destacó que en los años 70 había 20 millones de habitantes en Argentina y 5% era pobre. Actualmente, hay 25 millones de pobres, el 50% de la población, creciendo en 400.00 pobres por año.

"Fue un fracaso cerrarse al mun-

do porque hoy cada argentino exporta la mitad que un uruguayo y la tercera parte que un chileno. Un informe del Banco Mundial dice que los grandes líderes agropecuarios del mundo crecieron, el único que bajó fue la Argentina", advirtió.

Javier Goñi, CEO de Ledesma y presidente de la Semana de la Ingeniería, informó que Argentina exportó alimentos y bebidas por US\$ 25.000 millones en 2023. "Vamos por mucho más", se entusiasmó. Contó que la semana pasada estuvo en China y quedó sorprendido por la importancia que le dan a la alimentación. "Es un país que tiene el 18% de la población mundial, el 8% de la tierra cultivable y 5% del agua. Necesita de otros países y está ávido de comprar productos", sostuvo.

Goñi trajo a colación un estudio de la FAO que determinó que aquellos países que tienen menos de 0,15 hectáreas cultivables por habitante son netos importadores de alimentos; los que tienen entre 0,15 y 0,25 hectáreas cultivables por habitantes son equilibrados en su capacidad de alimentar a su población; y los que tienen más de 0,25 hectáreas por habitante pueden exportar y abastecer al resto.

"China tiene 0,08 de tierra cultivable por habitante y Argentina, casi una hectárea. Es un deber de ser eficiente", afirmó. ■

### RENOVÁ TU HOGAR CON 365





-25%

LOS MIÉRCOLES, CON 365 PLUS

**EN TIENDA ONLINE Y SUCURSALES** 

-20% con 365 Clásica.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAS INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

El País 20 CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

#### Principales indicadores



Contado con Liqui,

Bolsa de Comercio

1.525

**RIESGO PAÍS** Indice EMBI, en puntos básicos



MERVAL US\$ Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares por barril



SOJA Chicago, en dólares por tonelada

#### **CAYÓ EL INGRESO DE TURISTAS EXTRANJEROS**

El número de extranjeros que visitó Argentina en abril pasado cayó un 30,7 % interanual, a 762.800 personas, de las cuales algo más de la

mitad fueron turistas, según un informe oficial difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

### Los banqueros apoyan el rumbo, pero mantienen quejas contra el Central

El titular de Adeba exigió al Banco Central "igualdad de condiciones" en operaciones y apuntó tácitamente contra Mercado Pago y Mercado Libre.

Los bancos que operan en la Argentina apoyan el rumbo económico del gobierno de Javier Milei pero mantienen sus reclamos al Banco Central por cuestiones regulatorias, puntualmente las referidas a las que rigen el mercado de los medios de pago y en particular las que corresponden al nicho de las billeteras digitales, donde el sistema financiero mantiene una larga disputa con Mercado Pago, la empresa fintech de Mercado Libre, es decir, la empresa de Marcos Galperin.

En un encuentro con la prensa, Javier Bolzico, el titular de Adeba bancos privados nacionales- resumió así la posición de los bancos.

Los apoyos: "Consideramos correctas y apoyamos las ideas expresadas por el presidente Javier Milei respecto a la reducción del gasto público; el equilibrio fiscal; la desregulación de la economía; la competencia de monedas y la apertura económica al mundo, siempre preservando los sectores vulnerables. como se está haciendo".

Los reclamos: Bolzico reclamo "un marco de competencia en igualdad de condiciones". Y explicó: "Ha habido avances pero hay todavía mucho por mejorar en tér-



Escenario. Javier Bolzico, presidente de Adeba.

minos de competencia en igualdad de condiciones. Con la apertura o interoperabilidad de los pagos con QR, se produjo un gran avance en competencia en los medios de pagos. Pero se abrió la competencia solo en el mundo físico. La competencia está limitada en los pagos del comercio on-line".

Con esto se refería a la denuncia por abuso de posición dominante que los bancos presentaron contra Mercado Libre, que, dicen, bloque a las tarjetas de crédito y otros medios de pago en su market place.

Bolzico señaló que "un próximo desafío será abrir a la sana competencia y democratizar los pagos en

el comercio on-line. También el pago de transporte de pasajero debe abrirse". Y concluyó: "subsisten aún asimetrías regulatorias que permiten a distintos actores, proveer los mismos servicios, pero observando distintas reglas y cargas regulatorias. No se cumple un principio básico de competencia: a igual servicio igual regulación."

Los bancos está de punta contra Mercado Libre-Mercado Pago por el comercio online y también porque Mercado Pago toma ahorro de las personas sin las mismas regulaciones y recaudos que deben observar los bancos. En el sistema financiero dicen que les gustaría que el Banco Central avanzara con más celeridad en los temas regulatorios para que todos se rijan por las mismas reglas.

Más allá de estos planteos, Bolzico aseguró que los bancos están listos para atender la demanda de crédito que, dicen, será una herramienta prioritaria para apuntalar la reactivación económica. "El crédito bancario aumentó casi un 5% por encima de la inflación en mayo. Se destacan préstamos personales y los adelantos en Cuenta Corriente con 11% y 7 % de crecimiento".■

#### **Breves** económicas

Vaca Muerta

#### Vista suma equipos para sacar más crudo

Vista anunció que traerá a la Argentina un segundo set de fractura para acelerar su plan de actividad en Vaca Muerta. La firma, segundo operador de petróleo no convencional de la Argentina, extendió su alianza estratégica con SLB luego de firmar un contrato mediante el cual importará un nuevo set de fractura al país, que operará en los bloques de Vista en Vaca Muerta. La compañía proyecta alcanzar en el cuarto trimestre de 2024 una producción de 85.000 barriles diarios y se espera que este segundo set de fractura comience a operar en la segunda mitad del año.



Alianza entre Vista y SLB.

Apple subió 7%

#### Dos nuevos récords en Wall Street

Wall Street cerró la rueda del martes con nuevos récords en el S&P 500 y el Nasdaq, impulsado por la fuerte subida de Apple y preparado para el previsible anuncio el miércoles de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. mantiene los tipos de interés sin cambios. El S&P 500 subió un 0,27 %, a 5.375 puntos, y el Nasdaq avanzó un 0,88 %, a 17.343 unidades, ambos en máximos históricos. mientras que el Dow Jones bajó un 0,31 %, a 38.747 enteros. El gigante tecnológico Apple se disparó este martes más del 7,2 % tras presentar el lunes su propia inteligencia artificial.

### Genneia invierte US\$ 250 millones para levantar dos parques solares

#### Agustina Devincenzi

adevincenzi@clarin.com

La empresa de energía renovable Genneia desembarcará en Mendoza con una inversión de US\$ 250 millones en dos nuevos parques. El anuncio se dio tras una reunión de Jorge Brito, presidente de Banco Macro y uno de los principales accionistas de la compañía, con el empleará a 1.200 trabajadores. In- tuado en el departamento de Ma- la transición energética" ■

gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, y Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente local.

También estuvieron César Rossi, presidente de la firma, y Bernardo Andrews, su CEO. En la firma también participan los Delfin Ezequiel Carballo y los fondos Argentum, Laig Eolia y Fintech Energy.

El plan se ejecutará entre este año y 2025, y en el pico de la obra

cluye dos parques solares que incrementarán la capacidad instalada de la firma y su aporte al Mercado a Término de Energías Renovables para abastecer a grandes usuarios industriales. Evitarán la emisión de casi 300.000 toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera y abastecerán a más de 160.000 hogares.

Uno de los desarrollos estará si-

largüe, con 93 megavatios (MW) de capacidad instalada y más de 160.000 módulos fotovoltaicos en una superficie de 312 hectáreas. Requerirá US\$ 90 millones.

El otro proyecto estará ubicado en Luján de Cuyo. Con una capacidad instalada de 180 MW, contará con alrededor de 360.000 paneles en un predio de 395 hectáreas. Demandará US\$ 160 millones.

Andrews explicó que la inversión "marca la apuesta a seguir creciendo en la transición energética, la descarbonización y la generación de empleo local", a lo que Cornejo agregó que "estas inversiones servirán para posicionar a Mendoza en



Rolo Villar Radio Mitre



NOMINADO A:

LABOR HUMORÍSTICA





· ifelicitaciones! •

@radiomitre



### El Mundo

#### España

# Más problemas para Pedro Sánchez: crece la investigación a su esposa y también denuncian a su hermano

La Fiscalía Europea quiere saber si Begoña Gómez usó fondos comunitarios en un supuesto plan de corrupción. Demandan a David Sánchez por malversación, tráfico de influencias y fraude.

MADRID, CORRESPONSAL

#### Marina Artusa

Nuevas derivaciones en los problemas con la justicia que confronta el presidente español, en particular su esposa y ahora también su hermano menor, el músico David Sánchez Pérez-Castejón.

Se acaba de informar que, con el objetivo de dilucidar si la denuncia contra la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, involucra un uso ilícito de fondos de la Unión Europea o no, la Fiscalía Europea se declaró competente para investigar a Begoña Gómez. La escalada tiene gravedad.

Como no es posible que el organismo indague sobre el mismo expediente que trabaja un juzgado español, la Fiscalía Europea le pidió al juez de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que le ceda la causa.

La esposa de Pedro Sánchez está imputada por presunto tráfico de influencias, posible prevaricación e hipotética corrupción en los negocios.

La denuncia que el juez Peinado aceptó investigar fue presentada por la asociación Manos Limpias, un sindicato de ex empleados públicos fundado en 1995 y que también se ha ocupado de cargar contra los colectivos de la comunidad LGBT+ y reclamar contra el matrimonio del mismo género. Es conocido en España por iniciar querellas de alto impacto mediático, utilizando versiones que captura de portales en las redes, de modo que la mayoría de ellas terminan archivadas, pero generan un gran ruido político.

Sin embargo este martes, el juez Peinado trasladó a la Fiscalía española la petición de la Fiscalía Europea para que resuelva si debe ceder o no las competencias de la investigación que lleva adelante sobre Begoña Gómez.

Hasta que no se resuelva quién investiga, queda en suspenso la citación a la esposa del presidente del gobierno de España, quien debía presentarse el 5 de julio para declarar.

La Fiscalía Europea está particularmente interesada en los posibles efectos que las cartas de recomendación de Begoña Gómez podrían haber ejercido sobre la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, con quien la esposa de Sánchez compartía la conducción de un máster de la Universidad Complutense de Madrid. La función de la Fiscalía Europea, que es independiente de cualquier institución comunitaria, es investigar cualquier delito que pudiera atentar contra los fondos o los intereses financieros de la Unión Europea. Investiga corrupción concretamente.

Desde que la investigación a su mujer se hizo pública, el mandatario español la tilda de "montaje".

La considera un ataque personal por el cargo que él ocupa y responsabiliza a los líderes de la mayor oposición de derecha liberal, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, y Santiago Abascal, del minoritario Vox, de la ultraderecha antiliberal.

El "caso Begoña" motivó dos cartas a la ciudadanía que el presidente Sánchez envió a través de sus redes sociales. En la primera anunció en su momento que se tomaría cinco días para reflexionar si para ocupar el cargo de jefe de gobierno valía la pena soportar ataques a su familia de lo que él llama "la máquina del fango".

En la segunda, publicada luego de que la Audiencia Provincial de Madrid informara que el juez Peinado citaba a declarar a Begoña Gómez el 5 de julio, aseguraba a los españoles que seguiría al frente del gobierno más firme que nunca.

Sembró allí dudas sobre la actitud judicial de dar a conocer la citación a su esposa en plena campaña electoral, a días de la votación para los comicios al Parlamento europeo que concluyeron este domingo con una victoria del PP.

Desde la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Ju-



Pareja. El presidente español, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez, blanco de la investigación. AFP

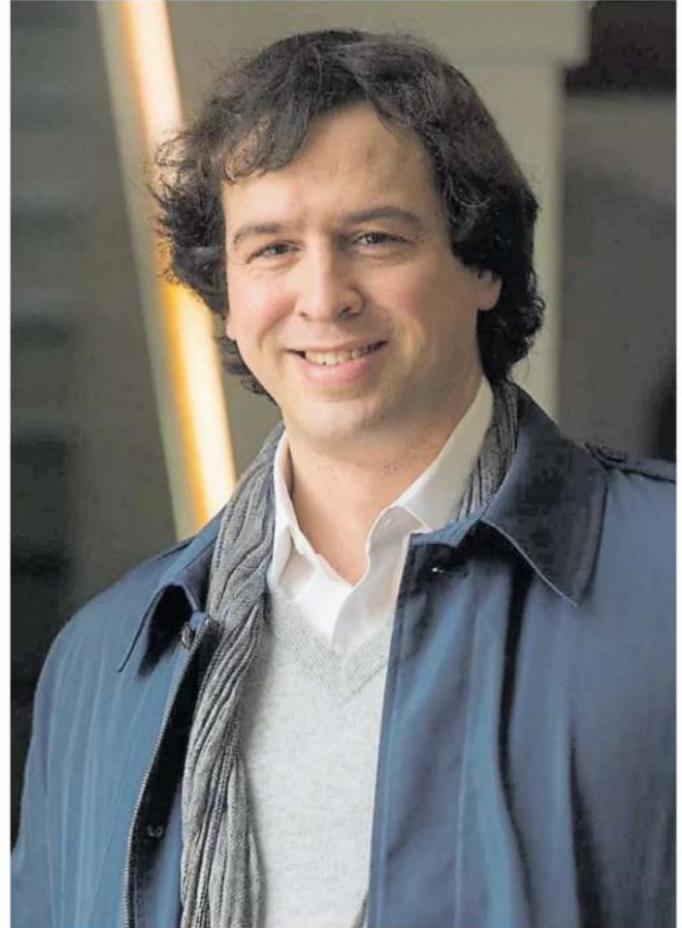

Problemas. El músico David Sánchez, hermano menor del presidente.

El Mundo 23

dicial, opinaron sobre su "valoración política de actuaciones de un juez de instrucción".

"Cualquier clase de juicio de intenciones sólo contribuye al deterioro de las instituciones y de la democracia constitucional", señalaron en tono de reproche al jefe del gobierno en un comunicado.

En este derrotero aparece también la causa contra el hermano del presidente.

La misma asociación de ultraderecha que presentó la denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez consiguió que un juzgado de Badajoz admitiera a trámite una querella contra el hermano menor del jefe de gobierno español.

David Sánchez Pérez-Castejón es un músico conocido como David Azagra. Tiene una extensa carrera. Estudió en el conservatorio estatal de San Petersburgo, en Rusia, donde fue director artístico del Teatro Mikhailovsky.

En 2017 regresó a España y ocupó el cargo de coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz.

Se lo investiga por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

"Una nueva denuncia falsa de la asociación ultraderechista basada en bulos (mentiras) y noticias falsas de tabloides digitales", lo definieron desde el Partido Socialista gubernamental.

La causa no involucra sólo al hermano de Sánchez. Se investiga

#### Las denuncias las presentó el grupo de ultraderecha "Manos Límpias"

también al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, quien es además secretario general del Partido Socialista Obrero Español del presidente en Extremadura, y al jefe de Recursos Humanos de la diputación, Alejandro José Cardenal.

La misma investigación a la esposa del presidente, que generó cinco días de inestabilidad institucional cuando no se sabía si Sánchez renunciaría o no, fue motivo de sorna durante el cierre de campaña del PSOE para las elecciones al Parlamento europeo del domingo pasado. Entre los prendedores y la remeras de "Soy zurdo/Soy zurda" de Sánchez junto al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero que recordaban las palabras del presidente argentino Javier Milei cuando se refiere a los socialistas, circulaban pulseritas, como las que las chicas intercambian en los recitales de Taylor Swift, con la inscripción "Free Bego" ("Liberen a Bego"), el diminutivo de la esposa del mandatario.

# Entra en vigor la ley de amnistía para los separatistas catalanes

La norma fue pactada con Sánchez a cambio de apoyar su última reelección. El principal beneficiario es el ex presidente catalán Puigdemont, fugado a Bélgica.

MADRID. CORRESPONSAL

No eran ni las ocho de la mañana de este martes cuando en España entró en vigor la polémica ley de amnistía que el independentismo catalán pactó con Pedro Sánchez a cambio de apoyar su última reelección. La ley, fue bautizada "para la normalización institucional, política y social en Cataluña".

Su aplicación, sin embargo, no será inmediata. Los jueces cuentan con dos meses para analizar cada caso que podría beneficiarse con la nueva norma. Era indispensable que el rey Felipe VI, como jefe del Estado español, firmara la ley que el Congreso aprobó el 30 de mayo, luego de seis meses de tramitación tormentosa.

La propuesta, que el PSOE de Sánchez presentó en solitario, tuvo dos modificaciones y generó críticas en casi todos los partidos políticos que la consideran anticonstitucional, incluyendo voces reconocidas dentro del oficialismo el ex presidente Felipe González.

Felipe VI la rubricó el lunes, mientras en Cataluña se formaba el nuevo Parlamento que surgió de las elecciones del 12 de mayo que ganó el socialismo. Fueron los primeros comicios democráticos en los que los tres partidos independentistas, sumando sus votos, no alcanzaron la mayoría para un gobierno separatista.

Por eso, en un escenario aun incierto sobre la posibilidad de que haya un gobierno en la Generalitat

#### CLAVES

- La batalla independentista estalla en 2011 cuando Madrid se niega a una reforma impositiva que aliviara la crisis que envolvía al país y a Cataluña.
- La dirigencia de la región reacciona revoleando la demanda secesionista contra el entonces gobierno de Mariano Rajoy.

antes de que termine agosto, el plazo que da la ley electoral para que los catalanes no tengan que volver a las urnas, ese nuevo Parlament votó el lunes a sus autoridades. La presidencia quedó en manos de Josep Rull, de Junts per Catalunya, el partido del ex presidente liberal Carles Puigdemont, quien sería el principal beneficiario de la ley de amnistía.

Puigdemot está considerado un prófugo desde que huyó de España, en 2017, después de haber declarado la independencia de Cataluña. Su partido acordó apoyar la reelección de Sánchez a cambio de una ley de amnistía que borrara las causas de los cientos de personas que participaron en el referendum de autodeterminación ilegal y en la posterior declaración unilateral de independencia catalana de hace casi siete años.

El texto de la ley de amnistía llegó al Palacio de la Zarzuela para la firma del rey un día después de las elecciones al Parlamento europeo que en España se vivieron como una vara sobre la figura del gobierno de Sánchez. El principal partido de la oposición, el PP, ganó los comicios europeos con algo más del 30% de los votos y pasará a ser la fuerza española con más presencia en el Parlamento de la UE. Durante los últimos cinco años fue el PSOE quien estuvo más representado en la Eurocámara.

El PP lo interpreta como un golpe letal a la gestión de Sánchez, aunque supera al PSOE por dos bancas. Y apuesta a un adelanto electoral que el gobierno de coalición descarta. Mientras Felipe VI promulgaba la ley, en Cataluña el nuevo Parlament votaba quiénes integrarán la mesa de autoridades, que quedó conformada por una mayoría independentista.

La votación incluyó un gesto de desobediencia: se aceptó el voto a la distancia de Puigdemont y el de otro diputado que también huyó de España, algo que el Tribunal Constitucional no permitía. Ahora, todas las miradas están puestas en la aplicación de la ley de amnistía a las causas que afectan a los líderes del "procés".

Puigdemont tiene dos causas en el Tribunal Supremo. Se lo investiga por presunto terrorismo como instigador del Tsunami Democràtic, un grupo de activistas catalanes que en 2019 pregonaban la desobediencia civil cuando los líderes independentistas que no huyeron de España fueron sentenciados a cumplir años de prisión por el intento separatista.

Puigdemont está también procesado por desobediencia y por malversación. En esta causa fue que se libró contra el ex presidente catalán una orden de búsqueda y captura que los recovecos de las distintas legislaciones europeas le permitieron a Puigdemont esquivar.



Puigdemont. El polémico dirigente derechista catalán que podría regresar a España amnistiado. AFP

El Mundo 24 CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024



Acuasado. Hunter Biden deja los tribunales tras la acusación, acompañado de su esposa Melissa Cohen y de la Primera Dama, Jill Biden. REUTERS

# Condenan al hijo de Biden: las drogas y la compra de un arma

Fue acusado de tres graves delitos penales. Adquirió una pistola cuando era consumidor de cocaína en 2018. El presidente dijo que no lo indultará.

#### WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### Paula Lugones

Una nueva condena judicial vuelve a conmover la campaña presidencial de EE.UU. Un jurado de Delaware declaró ayer martes culpable a Hunter Biden, uno de los hijos del presidente Joe Biden, de 3 cargos penales por haber comprado un arma de fuego en momentos en que consumía drogas y mentir al ocultar su adicción.

Es la primera vez en la historia del país que un hijo del presidente en funciones va a juicio y es condenado. Sucede días después de otra sentencia histórica, la condena a Donald Trump por haber ocultado el pago que hizo a una actriz porno para que no cuente que habían tenido relaciones y salvar su campaña presidencial de 2016.

El juicio contra Hunter Biden, de 54 años, duró dos semanas y fue por momentos muy incómodo para la familia presidencial: hubo tes-

de textos personales y fotos que lo exhibían rodeado de drogas o parcialmente desnudo. Todo para argumentar que Hunter violó la ley en 2018, cuando compró un revolver Colt. La acusación fue presentada por el fiscal especial designado el año pasado para supervisar las investigaciones de Hunter Biden.

Al ser declarado culpable de los tres cargos, podría enfrentar hasta 25 años de prisión, aunque es probable que reciba mucho menos porque carece de antecedentes. La condena sería difundida antes de las elecciones de noviembre.

"Nadie está por encima de la ley", dijo el fiscal Leo Wise a los jurados, mientras la primera dama Jill Biden, los hermanos del presidente James y Valerie y otros familiares observaban desde la primera fila del tribunal. Hunter es uno de los hijos que el presidente tuvo con su primera esposa Neilia, que murió en 1972 en un accidente de automóvil en el que también viajaba el pe-

Beau y su hermanita menor Naomi, de l año, que también falleció. Años después Biden, que entonces era senador, se casó con Jill y tuvieron otra hija, Ashley. Beau, que era militar, falleció de cáncer de cerebro en 2015.

Poco después de conocerse el fallo, el mandatario emitió un comunicado: "Soy presidente, pero también papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy. Muchas familias que han tenido seres queridos luchando contra la adicción comprenden el sentimiento de orgullo al ver a alguien a quien amas salir del otro lado y ser tan fuerte y resiliente en la recuperación", dijo.

Y aclaró que no indultará a su hijo. "Aceptaré el resultado de este caso y continuaré respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación".

Hunter fue acusado de comprar y poseer ilegalmente un arma mientras abusaba o era adicto a las

#### CLAVES

- Hunter fue acusado de comprar y poseer ilegalmente un arma mientras era adicto a las drogas, una violación de la ley federal.
- Se declaró inocente de los cargos, pero ha reconocido su lucha contra la adicción al alcohol y al crack.
- Podría enfrentar hasta 25 años de prisión, pero recibiría mucho menos: carece de antecedentes

deral. Se declaró inocente de los tres cargos, aunque siempre ha reconocido su lucha contra la adicción al alcohol y al crack.

Los dos primeros cargos están vinculados a la compra de armas en sí. Cuando una persona compra un arma, debe completar un formulario con la Oficina de Alcohol, timonios de ex parejas, mensajes queño Hunter, su hermano mayor drogas, una violación de la ley fe- Tabaco, Armas de Fuego y Explosi- en indultarlo.■

vos y afirmar que está legalmente autorizada a comprar el arma.

Estas preguntas incluyen: ¿Ha sido condenado por un delito grave? ¿Es un fugitivo? ¿Está usted en el país ilegalmente? Y, lo que es más importante para este caso, ¿es usted un "usuario ilegal o adicto" a las drogas ilegales? Hunter Biden supuestamente marcó la opción que decía "No".

El tercer cargo se relaciona con la posesión del arma. También va en contra de la ley federal si se está consumiendo drogas. Hunter tuvo el arma durante 11 días en octubre de 2018, antes de que su novia la tirara a un contenedor de basura porque estaba preocupada por su salud mental, según la acusación y los textos hechos públicos en documentos judiciales recientes.

Durante los alegatos finales, varios miembros de la familia Biden negaron con la cabeza en señal de desaprobación cuando el fiscal describió los "cuatro años de adicción activa" de Hunter Biden.

En el juicio desfilaron con duros testimonios ex parejas del hijo del presidente: su ex esposa Kathleen Buhle, su exnovia Zoe Kestan y Hallie Biden, que había sido esposa de su fallecido hermano Beau Biden y luego tuvo una relación con Hunter durante el período en que compró el arma.

Ella precisamente testificó que Hunter estaba usando drogas en octubre de 2018 y que había descubierto el arma en la camioneta. También declaró la hija de Hunter, Naomi. Por consejo de sus abogados. Hunter no subió a estrado.

Abbe Lowell, el defensor, respondió con un alegato final de 90 minutos en el que atacó la credibilidad de los testigos, acusó a los fiscales de vender "sospechas" y "conjeturas" y sugirió que el juicio tenía menos que ver con la justicia que con castigar a un hombre arrepentido y sobrio por el delito de adicción a las drogas.

El juicio contra el hijo del presidente sucede en plena campaña electoral por la reelección de Biden y cuando el demócrata aún cosecha el impacto de la condena histórica contra su rival, Trump. Las encuestas por ahora van parejas, pero los republicanos intentarán usar este juicio como símbolo de la decadencia familiar.

Hunter siempre le ha traído dolores de cabeza a Biden. Sus adicciones son conocidas, pero también ha estado en la mira por su trabajo como lobbista y consultor de empresas y los republicanos lo acusan de aprovecharse del poder de su padre para hacer negocios.

La semana pasada un periodista le preguntó al presidente si indultaría a Hunter si era condenado. Biden respondió que respetará el veredicto y no lo indultará. Tras la condena, el presidente ratificó que no le otorgaría ningún beneficio. Pero los republicanos afirman que el presidente efectivamente piensa

El Mundo 25 CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

### El Papa habría hablado otra vez de "mariconadas" en los seminarios católicos

Según la prensa, fue en un encuentro con curas. Hace 15 días debió pedir disculpas por una situación similar.

VATICANO, ANSA Y CLARIN

El Papa Francisco parece estar otra vez a las puertas de una nueva tormenta. Es que, según indicó ayer la agencia de noticias ANSA, replicada por varios medios italianos, el pontífice argentino habría vuelto a emplear el término vulgar "frociaggine" (mariconada) durante una audiencia en la que se debatía el ingreso de los homosexuales a los seminarios católicos.

Según refiere ese medio, el Papa, en un encuentro a puertas cerradas con sacerdotes romanos ayer por la tarde en la Universidad Salesiana, volvió a la cuestión de la homosexualidad en la Iglesia. "En el Vaticano existe un aire de mariconada", habría dicho, según fuen-



Francisco. El Papa saluda en una reunión, ayer, en Roma. REUTERS

tes presentes en el encuentro. El Papa habría reiterado que, si un joven tiene una tendencia homosexual, es mejor que no ingrese a un seminario: son "muchachos buenos" pero con esta tendencia mejor que no.

En la nota oficial de la Sala de Prensa del Vaticano, programada al finalizar la cita, se precisó que el Papa "habló del peligro de las ideologías en la Iglesia y se volvió a tocar el tema de la admisión en los seminarios de personas con tendencias homosexuales, repitiendo la necesidad de recibirlos y acompañarlos en la Iglesia".

Se aludió así a una instrucción del Dicasterio del Clero de 2005. cuando el Papa era Benedicto XVI, y que fue confirmada por Francisco en 2016. Allí se estableció que la "Iglesia, aun respetando profundamente a las personas en cuestión, no puede admitir aquellos que practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la llamada cultura gay".

El comunicado también informó que durante el diálogo se había hablado de muchos otros temas pastorales, entre ellos, el rol e identidad de los curas, la belleza del ser sacerdote, la soledad, la importancia de la cercanía. También se discutió sobre la situación en Europa, las guerras en curso, las fuertes inversiones en armas, en anticonceptivos, en cirujías estéticas.

Lapalabra "frociaggine" es una expresión italiana vulgar y despectiva hacia los gays derivada de "frocio" (homosexual).

Hace dos semanas, una filtración de un encuentro similar causó gran indignación y provocó que el Papa debiera disculparse por su expresión ofensiva hacia ese grupo social. En aquel momento, periodistas y medios italianos subrayaron que el Papa no tiene al italiano como lengua materna y que por esa causa podría no haber captado el sentido real de la palabra usada y de su vulgaridad.

El uso del término por parte de Francisco causó entonces también extrañeza, en especial porque desde el principio de su pontificado el pontífice había mostrado mucha apertura hacia los homosexuales. En una conferencia de prensa a bordo del avión vaticano tras su primer viaje a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud, había afirmado sobre los gays: "¿Quién soy yo para juzgarlos?".

Ante aquel primer exabrupto, el vocero papal Matteo Bruni salió de inmediato con las aclaraciones del caso y afirmó que Francisco "nunca quiso ofender o expresarse en términos homófobos" y recordó que siempre el Papa dijo que "¡en la Iglesia hay espacio para todos!"■

### LO MEJOR PARA TUS MASCOTAS CON 365



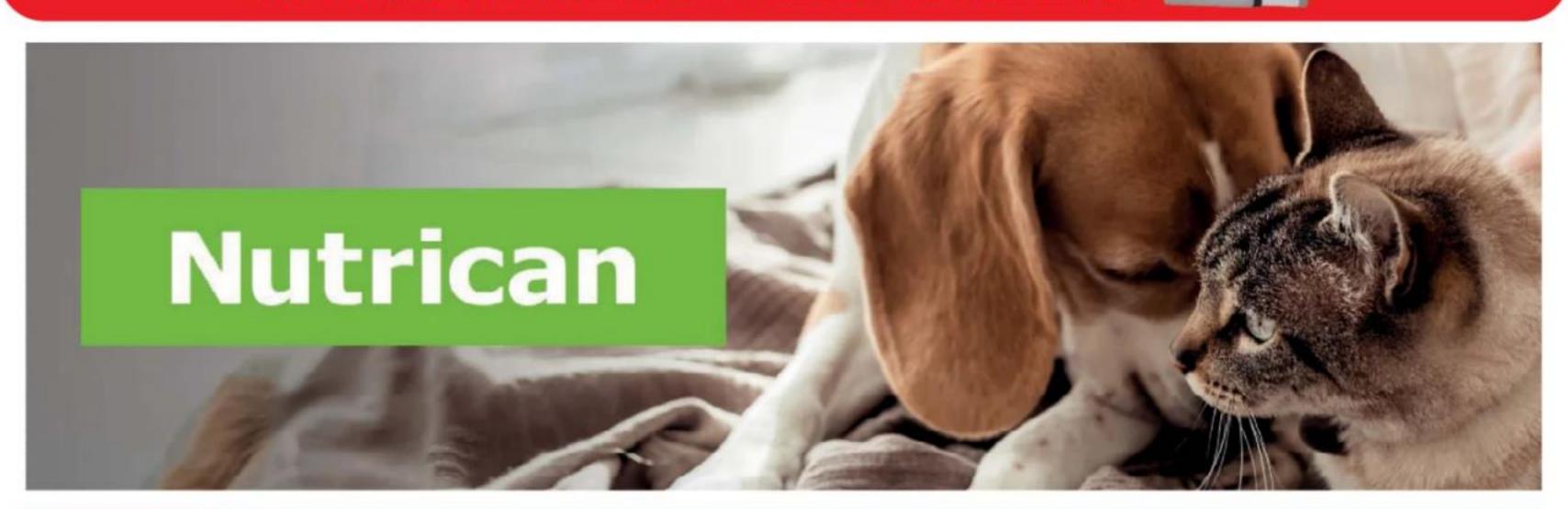

-10%

**EN ACCESORIOS** 

Y -5% EN ALIMENTOS BALANCEADOS

Todos los días, con ambas tarjetas.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

El Mundo 26 CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024



Problemas. La disolución dela Asamblea Nacional, anunciada por Macron tras su derrota en las europeas, sorprendió a todos en Francia. AFP.

# Macron avisa que no renunciará 'cualquiera sea el resultado" en las elecciones anticipadas

La oposición lepenista es favorita para el voto del 30 de junio. El presidente enfrenta el enojo de todo el arco político tras haber disuelto el Parlamento.

PARIS, CORRESPONSAL

#### María Laura Avignolo

Horas dramáticas, peligrosas y frenéticas en Francia, tras la decisión presidencial inconsulta de disolver la Asamblea Nacional. El presidente Emmanuel Macron gatilló elecciones legislativas anticipadas para hacer frente a la ultraderecha y su triunfo anunciado en las elecciones europeas, con la esperanza de que no estén preparados con suficientes candidatos para ganarlas el 30 de junio y el 9 de julio, tan cerca de los Juegos Olímpicos.

Macron dejó de un plumazo a los diputados sin sus bancas en la Asamblea Nacional, ante un panorama político muy difícil. En estas horas, los sondeos dan a Reagrupación Nacional (RN) a la cabeza y a su líder, Jordan Bardella, caminar derecho a una cohabitación como primer ministro con Macron. Un hecho inédito en Francia.

Macron descartó dimitir de la presidencia, "cualquiera que sea el resultado", al final de las legislativas. Fue su inmediata respuesta a la hipótesis de que el partido heredero de Jean Marie Le Pen pediría

"No es la RN quien escribe la Constitución, ni el espíritu de la misma está claro. El lugar del presidente, sea cual sea el resultado, también lo está para mí", declaró Macron.

Cuando los diferentes partidos políticos realizan inverosímiles acuerdos de urgencia, Macron está convencido de que la disolución era indispensable y llevaba pensándolo desde el inicio del año. Una recomendación del ex presidente Nicolás Sarkozy, con quien tiene una buena relación.

"La clarificación política solicitada el domingo por el Presidente de la República está en marcha. Las fuerzas republicanas, por un lado, y las fuerzas extremistas, por el otro, se están posicionando", opinan en el palacio del Eliseo.

Los diputados macronistas no están contentos. Ya estaban molestos con su secretismo y ese aire hiper presidencialista o de "emperador napoleónico", como lo definen muchos de sus pares. Con esta decisión inconsulta, no serán pocos los que perderán sus bancas y su trabajo político. Leyes como las de Nueva Caledonia o el fin de la vida, que se estaban debatiendo antes su salida si ganan las elecciones. de la disolución, serán una pila de dad laboral de la clase trabajadora es necesario. ■

papeles muertos. El Jefe de Estado busca ordenar sus fuerzas para las legislativas del 30 de junio, en un contexto de temor, más allá de las fronteras, de una victoria de RN.

"No entiendo cómo pude dar siete años de mi vida a alguien tan egoísta". Esta frase se repite en la Asamblea Nacional, donde sus diputados estaban cansados de su egocentrismo y secretismo. No lo ven como un político tradicional.

La conmoción entre sus filas se sumaba a un largo resentimiento. El 31,37 por ciento de Reagrupación Nacional logrado en las europeas del último domingo contra el 16,40 de los Renacentistas, la agrupación de Macron, no sorprendió a los diputados oficialista. Los dejó atónitos la riesgosa decisión y la "jupiteriana" idea presidencial que podría dar vuelta la elección legislativa antes de los Juegos Olímpicos. En un país cargado de bronca por el alza astronómica del costo de vida, de los combustibles, los servicios, los migrantes, la imposibilidad de comprar una casa porque no hay créditos bancarios, la falta de lugar en la guardería para sus hijos en las familias que trabajan, la precarieen las grandes empresas ante los costos sociales franceses.

Para ganar las peligrosas elecciones legislativas anticipadas que provoca, el 30 de junio y el 7 de julio, Macron cuenta con sus tropas para movilizar a los votantes, ampliar la mayoría de derecha e izquierda y advertir contra los "100 mil millones de euros de gasto público adicional", previstos por el programa lepenista.

A la hora de votar, lo importante es "no perder el tiempo", resumió Gérald Darmanin el lunes en el programa "20.00 horas" de TF1. "Representamos la única fuerza que puede vencer a la extrema derecha", añadió el ministro del Interior.

Macron nunca hizo política antes de ser el secretario del Elíseo con François Hollande, a quien traicionó desde adentro para comenzar a formar su partido. Le falta la percepción de la calle, que a los políticos consuetudinarios les sobra. Como jugador de poker que apuesta todo, Macron ha puesto en juego todo su sistema y el de Francia, con una guerra en Ucrania e insistiendo en que sus tropas pueden eventualmente participar, si

#### El ultra Wilders avanza con su futuro gobierno en Países Bajos

LA HAYA. EFE, APY CLARIN

El líder de la ultraderecha neerlandesa, Geert Wilders, alcanzó ayer un acuerdo con sus tres socios de derechas sobre la distribución de los puestos ministeriales y los candidatos correspondientes, con su agrupación Partido por la Libertad (PVV) controlando cinco carteras, incluidas Migración, Sanidad y Cooperación al Desarrollo.

Al hablar ante la prensa, Wilders, anunció que ya había acuerdo con el liberal VVD, el democristiano NSC y el partido de los granjeros BBB, sobre qué partido político se quedará con qué ministerio. "Ya lo tenemos y el resto lo sabrán más tarde. Estamos muy contentos, ahora ya hay un acuerdo ", señaló.

La televisión pública NOS asegura, en base a fuentes de la negociación, que el PVV de Wilders controlará cinco ministerios: Migración, Sanidad, Comercio exterior y Cooperación al Desarrollo, Asuntos Económicos, y el de Infraestructuras, además de aportar secretarios de Estado para Sanidad, Justicia, Interior e Infraestructura.

Los liberales de VVD controlarán Hacienda/Finanzas, Justicia, Defensa y Clima, mientras que NSC dará cuatro ministros: Interior, Exteriores, Asuntos Sociales y Educación. El cuarto socio de gobierno, BBB, aportará dos ministros, uno para Agricultura y otro para Vivienda, con secretarios de Estado para Agricultura y Defensa.

Los cuatro partidos han negociado los cargos en las últimas semanas manteniendo el silencio hacia el público. El plan es que la mitad de los nuevos ministros y secretarios de Estado no estén vinculados a la política. A finales de mayo, los socios de coalición acordaron el nombre del futuro primer ministro por consenso: Dick Schoof, un funcionario con experiencia en temas de seguridad y asilo, que será el encargado de poner en marcha las líneas generales definidas en el pacto de gobierno alcanzado a mediados de mes.

El 26 de junio es, a priori, la fecha límite para cerrar la fase en curso de formación del equipo de gobierno. Cuando se anuncien los nombres, habrá debates en el Parlamento, con preguntas de las facciones representadas, lo que culminará con la recepción del nuevo gobierno por el rey Guillermo Alejandro en el palacio real.■

El Mundo 27 CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

# Aporte económico de EE.UU. a los palestinos y dudas sobre la guerra

Blinken anunció un paquete de US\$ 400 millones para Ramallah. La guerra no se detiene. Israel no responde al plan de paz de Biden aunque Hamas estaría dispuesto.



Gestiones. El canciller Antony Blinken (izq), inició una nueva ronda de gestiones en Oriente Medio. EFE

TEL AVIV. AFP, AP YEFE

En su octavo viaje a Oriente Medio en medio año, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció ayer desde Jordania un nuevo paquete de 404 millones de dólares para los palestinos, pero pese a sus esfuerzos diplomáticos no ha podido hasta ahora frenar la guerra y negociar un alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

Blinken visitó El Cairo y Jerusalén en su intento de generar apoyo regional para un borrador de acuerdo de paz presentado recientemente por el presidente Joe Biden. El máximo diplomático estadounidense se reunió con líderes extranjeros, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Hasta ayer al mediodía, Blinken aprovechaba su viaje para argumentar que Hamas es el único obstáculo para el acuerdo a cambio de liberación de rehenes que EE.UU. busca desesperadamente. "¿Quiere Hamas poner fin a este conflicto, poner fin a esta guerra que empezó, o no? Lo descubriremos", dijo. Pero lo cierto es que Netanyahu tampoco ha respaldado todavía la propuesta estadounidense. El premier se opone hasta que las fuerzas israelíes logren destruir las capacidades militares de Hamas y se liberen todos los rehenes.

El sábado, las fuerzas de Israel liberaron a cuatro cautivos después de librar intensos tiroteos con Hamas en el campo de refugiados de Nuseirat y sus alrededores. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por el grupo fundamentalista, dijo que el ataque mató a 274 personas, incluidos niños y otros civiles. Israel dice que menos de 100 personas murieron en la operación.

Después de la ofensiva, el líder político de Hamas dijo que el grupo

no aceptaría un acuerdo de alto el fuego a menos que lograra seguridad para los palestinos.

Posteriormente, la aprobación de la propuesta de paz de Biden fue aprobada en la noche del lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que metió más presión a las partes para que aceleren un acuerdo posible sobre la guerra.

Ayer, luego de que Blinken dijera a los líderes de la región que "si quieren un alto el fuego, presionen a Hamas para que diga que sí", el grupo palestino hizo llegar a través de los mediadores Qatar y Egipto su aprobación en lineas generales a las ideas propuestas por Biden y expresó en una nota su disposición "positiva" a alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Según dejó trascender el departamento de Estado, una lectura de la reunión de Blinken con Netanyahu dice que el diplomático estadounidense enfatizó la importancia de un plan posconflicto para Gaza y de evitar que el conflicto se extienda. "Reiteró que la propuesta sobre la mesa desbloquearía la imposibilidad de calma a lo largo de la frontera norte de Israel y una mayor integración con los países de la región", dijo la cancillería estadounidense.

El plan de tres fases establecido hace 10 días por Biden implicaría un alto el fuego de seis semanas que pasaría a ser permanente y la reconstrucción de Gaza con asistencia internacional. El presidente la llamó "propuesta de Israel", en un intento de hacer que ambas partes avancen de manera efectiva. La Casa Blanca afirma que el texto es "casi idéntico" a uno respaldado por Hamas el mes pasado. Es probable que Hamas exija garantías de que el plan conducirá a un alto el fuego permanente y a la retirada total de Israel de la Franja de Gaza. ■

### La tensión entre las dos Corea escala con disparos en la frontera

SEUL. AFP, AP Y EFE

En una de las frontera más calientes del planeta, los soldados surcoreanos dispararon tiros de advertencia después de que las tropas norcoreanas violaran brevemente el tenso límite a principios de esta semana, reveló ayer el ejército de Corea del Sur, mientras los rivales están envueltos en campañas al estilo de la Guerra Fría, como lanzamientos de basura y heces mediante globos y transmisiones de propaganda.

De tanto en tanto, se han producido enfrentamientos violentos en la fortificada frontera entre las Corea, conocida como la Zona Desmilitarizada. Aunque el incidente del



domingo ocurrió en medio de ten- Zona caliente. Una imagen de la frontera entre las dos Coreas. AP

siones latentes entre las dos Corea, los observadores dicen que es poco probable que se convierta en otra fuente de animosidad. El lugar es una zona boscosa y las señales de la línea de demarcación militar no son claramente visibles, admitió el portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano, Lee Sung Joon. Además, Corea del Norte no respondió al fuego.

Según informaron fuentes oficiales de Seúl, al mediodía del domingo algunos soldados norcoreanos que realizaban trabajos no especificados en el lado norte de la frontera cruzaron brevemente la línea de demarcación que divide a los dos países. Esos soldados norcoreanos, que llevaban herramientas de construcción —y algunos de ellos, armas-, regresaron de inmediato a su territorio después de que elementos de las fuerzas armadas surcoreanas realizaron disparos de advertencia y emitieran avisos de advertencia, indicó el Estado Ma-

Norte no había realizado ninguna otra actividad sospechosa.

El ambiente en la península ha empeorado especialmente desde enero, cuando el Norte, que lleva casi cinco años rechazando invitaciones al diálogo, declaró al Sur como principal enemigo del país y eliminó la meta de la reunificación de la Constitución.

Las fricciones bilaterales se incrementaron recientemente con la reanudación del envío de centenares de globos llenos de deshechos por parte del Norte en respuesta al envío de propaganda antirégimen del Sur, y la reinstalación de altavoces propagandísticos surcoreanos en la frontera.

El envío de los globos por parte de Pyongyang llevó a Seúl a suspender el acuerdo militar intercoreano adoptado en 2018 para rebajar la tensión en la frontera y a anunciar que retomará los ejercicios de artillería en zonas fronterizas que pausó entonces como paryor Conjunto. Añadió que Corea del te de las medidas conciliadoras. ■

**MIRADAS** 

**Débora Campos** 

decampos@clarin.com

Maternidades

dislocadas

## Opinión

### Los tres temas de la Ley Bases que desvelan a los mercados





**Daniel Fernández Canedo** 

dfcanedo@clarin.com



l tradicional agasajo anual de los banqueros privados nacionales a los periodistas se concentró este año en la discusión sobre tres temas centrales entre los que sobresalió la aprobación o no de la Ley Bases en el Congreso.

El nivel de reservas del Banco Central, el futuro del dólar y su política de aumentarlo 2% por mes y la Ley Bases fueron el trípode temático del encuentro organizado por la Asociación de Bancos Argentinos (ABA).

El alto componente político y las dificultades que enfrentó el Gobierno para su aprobación en Diputados, concentraron la expectativa de lo que podría ocurrir en el Senado y sobre cuánto terminará cediendo el Gobierno respecto de las pretensiones iniciales del proyecto.

Ningún banquero se mostró preocupado para el caso de que Aerolíneas Argentinas resulte excluida de la lista de empresas privatizables. Y la mayoría puso el foco en la necesidad de que se aprueben las modificaciones del Impuesto a las Ganancias y que salga el blanqueo de capitales.

Los puntos de atención del mundo financiero se concentran en que la ley que salga le permita al Gobierno llenar la caja de pesos (Ganancias) y la de dólares (blanqueo) en un plazo relativamente breve.

A la recomposición de Ganancias le asignan ser el paso previo a que el ministro Luis Caputo pueda cumplir con su promesa de bajar el impuesto País (las importaciones y otras operaciones con dólares se sobrecargan con 17,5%), un gravamen crecientemente cuestionado por ser uno de los puntales del cepo cambiario.

Respecto de la caja de dólares, los banqueros consideran que el blanqueo de capitales (hasta US\$ 100.000 a tasa cero para el arranque) podrá ayudar a que salgan a la luz buena parte de las divisas del "colchón" y rápido.

"Con (Mauricio) Macri se blanquearon US\$ 100.000 millones, si ahora se blanquean más de US\$ 20.000 millones sería una buen inicio para empezar a reactivar la economía", comentó un experimentado banquero que dejó en claro la modestia del resultado cambiario esperado.

En estos días hay un punto sensible en el que coinciden los empresarios del agro, la industria y del financiero: el Gobierno se demora en levantar el cepo cambiario y con cepo "es muy difícil que entren más dólares".

Esa lógica es conocida: ningún inversor ingresará dólares si sabe de antemano que no se los podrá llevar. La respuesta desde Economía también es contundente: en la etapa de estabilización, la estabilidad cambiaria es primordial; no mover el dólar más allá del 2% por mes y mantener el dólar "blend", consideran que es lo que corresponde para lograr una baja efectiva de la inflación.

La escasa liquidación de divisas de las últimas semanas vuelve a poner el tema cambiario en el foco.

Si el aumento del costo de vida de mayo resulta menor al 5% será muy difícil que el presidente Javier Milei vaya a pensar en devaluar, pero la escasa liquidación de divisas de las últimas semanas vuelve a poner el tema cambiario en el foco de atención.

Para algunos analistas, al ministro Caputo se le fue la mano con la última baja de la tasa de interés de referencia, llevándola al 40% anual (3,33% mensual), que bajó a la tasa de los plazo fijo por debajo del 3% mensual.

Un tipo de interés en pesos tan cercano al ritmo de aumento del dólar oficial presenta un escaso incentivo para que los exportadores liquiden divisas y hay expertos de primer nivel del sector que creen que así más de la mitad de la cosecha gruesa aún está

pendiente de liquidación.

Es obvio que esos productores y exportadores esperan un dólar o una tasa de interés más alta para ingresar divisas. Y hasta ahora, la única señal concreta para compensar con una baja de impuestos la falta de un tipo de cambio más alto fue la promesa de Caputo de bajar el impuesto País si se llega a aprobar la Ley Bases.

El esquema de la vigencia del cepo cambiario (permite mantener estabilizado el dólar oficial) y del dólar "blend" (permite liquidar 80% de las exportaciones por el dólar oficial y 20% por el contado con liquidación) parece haber entrado en un círculo vicioso.

El dólar blend ayudó a reducir la brecha cambiaria abasteciendo al dólar libre, pero le restó reservas al Banco Central creando una diferencia entre lo que es el superávit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) y el superávit comercial de "caja".

El último informe de la Fundación Capital destaca que "de mantenerse el dólar blend, el superávit comercial (US\$ 11.800 millones estimado entre diciembre y junio) no se traduce en superávit cambiario, ya que resulta muy similar al 20% de las exportaciones que se liquidan en los mercados financieros: US\$ 9.300 millones en el mismo período".

El stock de reservas internacionales se encuentra virtualmente estancado y con dificultades para salir de ese marco teniendo en cuenta el nivel del dólar, las retenciones y las restricciones de un cepo cambiario que, en la visión de los operadores de los mercados, está más cerca de persistir que de formar parte del pasado en algún momento del corto plazo.

El ministro Caputo abrió en las últimas horas otro paraguas político al anunciar que negociará un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y al afirmar que "no me asusta, no va a haber crisis" como respuesta a la tensión cambiaria de los últimos días. ■

#### La palabra fue "dislocadas". O tal vez haya sido "disociadas". La escritora maxicana Isabel Zapata presentaba su novela Troika (Rosa Iceberg) en el Malba entrevistada por la periodista Ivana Romero. Hablaba de perros, de

poesía, de memoria. Y de cuidar.

Troika es su primera novela, pero como sucede con cada uno de sus libros-las definiciones son escurridizas. Así como Una ballena es un país es (y no es) solo poesía e In vitro es (pero no solo) un ensayo, ahora Troika está trenzada con los hilos de la ficción pero también del recuerdo.

En la novela, Troika es una perra: "Era una mezcla de tantas colas, orejas, patas y hocicos que en su cuerpo se dibujaba apenas un rasgo del único antepasado más o menos distinguido de su cuestionable linaje: las barbas y cejas largas y espesas características del Schnauzer, una raza proveniente de la ciudad alemana de Wurtemberg que se utilizaba en los establos para cazar ratones (cosa que ella intentó hacer solo una vez, sin éxito)", la describe la autora.

Sin embargo, esa perra negra, tan viva, tan real, es ficción. "Lo que es real es esa naturaleza sagrada que tengo en mi espíritu con respecto a la relación que de niña tuve con mis perras y que sigo teniendo", explicó Zapata a Clarín días atrás.

De eso hablaba en el Malba la escritora mexicana cuando dijo dislocadas o tal vez haya sido disociadas. Maternidades dislocadas o disociadas. Porque, en verdad, el eje de esa hermosa novela es menos la perra negra y más un engranaje de mujeres que cuidan.

La protagonista es una niña, Andrea, de unos 8 años, que es cuidada por la perra, pero también por Francis, una mujer que se ocupa de las tareas de la casa. Francis tiene dos hijos: uno muerto, al que duela. Y uno vivo, al que dejó al cuidado de su madre allá en el pueblo para cuidar a Andrea.

Andrea tiene una madre, que trabaja. Para cuidar de ese trabajo, esa madre contrata a Francis. Cada una de esas mujeres cuida a alguien y no se ocupa de eso "y no está donde se supone que debe estar", puntualizó Zapata en el Malba dibujando en el aire comillas con sus dedos.

Maternidades dislocadas o disociadas, que atraviesan todas las clases sociales: nuestros hijos e hijas, cuidados por otras mujeres. En ocasiones, a cambio de una paga. En otras, son abuelas, tías, primas que crían los propios y los ajenos. Troika es una novela, sí, pero además es un espejo.■

EL NIÑO RODRÍGUEZ







Opinión 29

### La agenda exportadora energética

DEBATE

#### **Daniel Montamat**

Ex secretario de Energía- Ex presidente de YPF

a energía todavía se asume como parte del problema económico. El populismo energético entrampó este sector capital intensivo en el corto plazo y durante un tiempo vamos a seguir hablando de cortes de luz, consecuencia de días de calor, o de cortes de gas, consecuencia de días muy fríos. Todo en medio de una recomposición tarifaria que, aunque necesaria, no deja de ser traumática.

Pero ya hay señales en el sector que empiezan a ser auspiciosas para el equilibrio de las cuentas externas y la escasez de dólares. Según estimaciones propias, en el 2024 el balance comercial energético va a tener un superávit de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares.

El año pasado se había recuperado el equilibrio (déficit de 13 MMUSD), pero en 2022 hubo un déficit en el balance energético de 4.359 millones de dólares. Ese déficit alcanzó un pico en el 2013 de 6.902 millones, cuando en el 2006 mostraba un superávit de 6.081 millones de dólares (valores corrientes).

Este año, a partir del desarrollo de los recursos no convencionales (shale oil, shale gas) el sector **comienza a mostrarnos su potencial productivo** y a aportar divisas con saldos exportables que van a impactar en los equilibrios macroeconómicos.

Ahora bien, para pasar de los 650.000 barriles día de petróleo que producimos hoy, a 1.2/1.5 millones hacia fines de la década, desarrollando también el gas para la región y el GNL para el mercado internacional, hay que realizar **ingentes inversiones en desarrollo y producción** de petróleo y gas, y en infraestructura y logística para evacuar los hidrocarburos articulando una cadena de suministro externa confiable y segura (todavía sobrevuelan los fantasmas del corte repentino de las exportaciones de gas a Chile en el 2004 para reorientar la producción al mercado doméstico).

La inversión aguas arriba en explotación deberá sumar a los 7.000 millones de dólares del presente, unos 5.000 millones adicionales por

año (más perforaciones y pozos en producción). Hasta cierto punto, la explotación de petróleo es dependiente de la explotación de gas. Como lo recuerda uno de los profesionales con más experiencia en el sector: "para producir más petróleo en Vaca Muerta hay que asegurar la evacuación de creciente producción de gas asociado".

Si Vaca Muerta puede producir hacia el fin de la década entre 1 y 1.2 millones de b/d, habrá que encontrarles mercado a millones de m3/día de gas

asociado al petróleo. De allí la necesidad de evaluar la factibilidad (las señales de la demanda internacional son favorables) de un proyecto de exportación de GNL por barco, que podría ir escalando desde los 15/17 millones de m3/día hasta los 60/70 en la próxima década.

Una inversión estimada en unos 16.000 millones de dólares que, con gasoductos dedicados al proyecto y otras instalaciones, algunos elevan a los 20.000 millones. Pero en el tránsito a esa posible mega obra hay varias otras inversiones pendientes para asegurar el desarrollo intensivo del gas natural para el mercado doméstico y el mercado regional.

Hay que terminar las plantas de compresión en el primer tramo **del gasoducto que une Tratayén con Salliqueló** para aumentar la capacidad de transporte de 11 a 22 millones de m3/día; licitar la construcción del segundo tramo de ese gasoducto troncal uniendo Sa-

lliqueló con San Jerónimo en Santa Fe (la capacidad de transporte aumenta a 40 MMm3/día), lo que permitirá aprovechar parte de la capacidad ociosa del gasoducto GNEAy potenciar exportaciones a la región (Brasil, Uruguay, Chile); y ejecutar las obras de reversión del gasoducto del Norte (3 etapas, con 10, 19 y 29 MM m3/día) que permitirán abastecer con gas de Vaca Muerta esa región hasta ahora DANIEL ROLDÁN dependiente del suministro boliviano.

Se señala con razón que semejantes desafíos deberían formar parte de una estrategia de largo plazo para el sector, con un programa que explicite los lineamientos de política energética y las reglas convocantes del rol excluyente que tendrá la inversión privada.

El RIGI de la Ley Bases ayuda sobre todo como señal de estabilidad tributaria (con algunos incentivos impositivos) en un negocio donde la inversión depende de la apropiación y distribución de la renta de un recurso natural; renta que surge como diferencia entre precios de referencia internacional y costos (donde los gravámenes tienen un rol significativo). Pero tan importante como la estabilidad fiscal en el estímulo inversor, es la internacionalización del mercado petrolero doméstico para que desaparezcan los "barriles criollos" con precios internos y retenciones fijados con discrecionalidad por algún funcionario de turno. Así se hará realidad el objetivo de competencia y de maximización de la renta petrolera también planteado en la Ley Bases.

En el mes de mayo pasado las paridades de exportación del crudo se redujeron tras la caída del Brent de referencia, a 76,50 dólares por barril para el crudo Medanito, y 77,43 para el Escalante. Con estas cotizaciones, el divorcio de los precios domésticos con los internacionales queda por debajo de 8,50 dólares por barril en el Medanito, y 4,70 en el Escalante.

A su vez, a partir de junio, y tras un ajuste de precios del 3,5% y 2,3% respectivamente para nafta y gasoil, sumado a la reducción de los precios de estos productos en el mercado mundial, **las paridades de importación se han acercado** tanto para la nafta como para el gasoil.

La distorsión de los precios domésticos con sus referencias internacionales alcanza valores mínimos. La internacionalización del mercado del crudo y de los productos está más cerca y es alcanzable.

Siguen pendientes en la agenda exportadora general, la estabilización macro, la eliminación del cepo, y la convergencia a tasas de riesgo país similares a las de nuestros vecinos.



TRIBUNA

### Inversión y productividad: América Latina, rezagada

na delegación de funcionarios de la OCDE, CEPAL y CAF recorrió los países de América Latina y el Caribe para presentar el documento "Perspectivas Económicas de América Latina 2023-Invirtiendo para un Desarrollo Sostenible". Según explica, el trabajo fue publicado bajo la responsabilidad del secretario general de la OCDE, del presidente de la Corporación Andina de Fomento y del presidente de la Comisión Europea. Pero al mismo tiempo aclara, para deslindar competencias, que no refleja los puntos de visa oficiales de los miembros de la OCDE, ni del Centro de Desarrollo de ese organismo ni tampoco de la Corporación Andina de Fomento o de la Unión Europea, ni de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

El trabajo desde sus primeras páginas destaca que el nivel de inversión de ALC es el más bajo de todas las regiones del mundo debido a las reducidas tasas de ahorro nacionales. La tasa promedio es del 20% comparado con el 35% en las economías de Asia Oriental y el Pacífico. El sector privado es la mayor fuente de inversión en todos los países: 78% de la inversión total. En el resumen ejecutivo afirma que las empresas extranjeras son más productivas e invierten más en innovación de productos; agrega que "son más proclives a ofrecer oportunidades de capacitación a sus empleados para mejorar sus competencias y encontrar un empleo en el futuro".

El dato que más se destaca en la investigación se refiere a la productividad; afirma que la estructura productiva en ALC "se caracteriza por **niveles bajos de productividad**, lo que ha llevado a que continúe ampliándose la brecha con las economías avanzadas.

La productividad en ALC representa un 27% de la de Estados Unidos frente a cerca de un 40% a principios de la década de 1980". Este índice señala una brusca caída en los últimos 30 años a pesar de una economía internacional dinámica donde se destacó el avance de la región asiática.

Si bien el análisis marca la heterogeneidad entre los distintos sectores donde se destacan los dinámicos con una alta tasa de productividad que se orientan a la exportación y otros dedicados al mercado interno, con elevadas tasas de informalidad y un alto nivel de protección. La inversión en investigación y desarrollo, que explica también el estancamiento de la región, solo asciende al 0,65%, muy por debajo de la media de 2,7% la OCDE. La tasa en Brasil es del 1,2% y en la Argentina 0,53.

La caracterización de la problemática de ALC vo de ALC en el contexto internacional. ■

revela la postergación relativa a nivel mundial en las últimas décadas. El énfasis en otras prioridades hizo perder la perspectiva sobre las iniciativas de transformación de la estructura productiva y las implicancias del flujo de capitales y la radicación de empresas en Asia. La excesiva confianza en los recursos naturales influyó para alentar otros objetivos de mayor impacto social y político que tampoco pudieron satisfacerse ante las dificultades para aumentar la recaudación fiscal.

La iniciativa de dar una amplia difusión a las conclusiones se produce en un momento de cambio de la situación internacional por la reasignación de las cadenas de valor próximas a los mercados de consumo. Si bien hubiera sido oportuno considerar estas advertencias cuando comenzaron los cambios de la estructura productiva mundial, no por tarde todavía constituye un llamado de atención para evitar el agravamiento de la situación.

En ese sentido, sería importante que el esfuerzo de las instituciones involucradas no quede como un volumen más para vestir bibliotecas y pueda plasmarse en concientizar sobre la necesidad de impulsar el nivel de inversiones para superar el atraso relativo de ALC en el contexto internacional.

#### Felipe Frydman Economista y diplomático

### Sociedad

#### Servicios



Edificios. Tras las subas en los últimos meses, los propietarios se preparan ahora para el impacto de las boletas del gas.

# Expensas: para aplacar los aumentos, ya empezaron a limitar el uso de las calderas

Consorcios cuentan que recurren a prender la calefacción central por menos tiempo o con temperaturas más bajas que antes. En qué se gasta más.

#### Penélope Canónico pcanonico@clarin.com

La escalada de tarifas de servicios como la luz y el gas amenaza los presupuestos de los consorcios, que vienen golpeados por las facturas del agua y el salario de los encargados.

"Los factores que más influyen en los aumentos de las expensas son los costos fijos y no fijos atados a la inflación: paritarias, agua (300%), luz (150%), gas y albañilería, sobre todo, en lo vinculado con el mantenimiento del edificio", explica Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.

Un ejemplo. El 20 de mayo un consorcio pagó \$ 597.835 por el servicio de Aysa mientras que, al mes siguiente, debió desembolsar \$

Ahora, la mayor incertidumbre reside en cómo impactará el aumento del gas, sobre todo, en los edificios que cuentan con calefacción por calderas, que ya empiezan a sentir. De hecho, en algunos, las facturas de gas alcanzaron un aumento del 240%.

El gasto en la calefacción central depende del tipo de calderas (más o menos modernas), la cantidad de departamentos y las reglas de uso, entre las variables clave, pero especialistas estiman que en promedio puede representar entre el 8% y el 20% de las expensas.

"Un edificio con encargado y losa radiante que tiene 16 unidades tendrá expensas el doble de caras que uno con 32 unidades y los mismos servicios", ejemplifica Diego Migliorisi, corredor inmobiliario.

Victoria Loisi, miembro de la Liga del Consorcista de la Propiedad 2.080.634. El aumento fue del 248%. Horizontal, señala: "Los importes encargados porque en marzo se patres meses, hubo un aumento des-

en energía no suelen ser tan significativos sobre la totalidad de gastos. Los edificios que tienen calefacción central son los que más aumentos padecerán por la suba de tarifas de la energía. Vale aclarar que en un consorcio sin servicios centrales, el rubro laboral oscila entre el 40% y el 80% del gasto total, mientras que el de la energía ronda entre el 2% y el 10%.

Todo puede incrementar la mora en el pago de expensas. Según los expertos consultados, el índice de morosidad, en promedio, alcanza ya el 35% y, en algunos casos, asciende al 40%.

"En los últimos tres meses, las expensas sufrieron aumentos de entre el 40% y el 70%, según los servicios y la cantidad de encargados que tenga el edificio. En muchos casos, hubo expensas extraordinarias para afrontar los salarios de los

garon aumentos retroactivos desde enero y esto derivó en el incremento de las cargas de la seguridad social", indica Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.

"El 60 % de las expensas ordinarias las consume el sueldo del encargado y las cargas sociales. Ahora, los propietarios e inquilinos están pagando cerca de fin de mes y los deudores aumentaron el 10%. Con la popularidad del split, muchos quieren eliminar la caldera, pero para eso se requiere la unanimidad. Entonces, optaron por limitar su uso. Antes, se encendía cuando la temperatura bajaba de los 15° y ahora, de los 12°", indica el administrador de un edificio de Urquiza.

Eduardo Awad es presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina. "En los últimos

comunal. Expensas que valían \$60.000 pasaron a \$100.000. Influyó el aumento en las tarifas de consumo y de abonos como el mantenimiento de ascensores, bombas de agua y obleas. Creo que el Gobierno podría bajar el nivel de presión de impuestos hacia los consorcios", manifiesta.

Para Loisi es complejo hacer una medición genérica porque cada consorcio es una comunidad y las diferencias en los rubros y gastos entre cada edificio pueden ser abismales.

Sin perjuicio de ello, indica que desde principio de año hay consorcios que sufrieron un 100% de aumento de expensas, mientras que otros, un 35%.

"Hay lugares en los que las expensas siguen aumentando a tasas superiores a las de la inflación y algunas administraciones, relacionadas con inmobiliarias, ofrecen parámetros de aumentos de expensas relacionados con el valor inmobiliario y no con el gasto real", cuestiona.

Según pudo saber Clarín, para tratar de bajar los consumos de gas y limitar los horarios de uso ya se están convocando asambleas extraordinarias en los consorcios que tienen servicios centrales de agua caliente y calefacción y, especialmente, los que cuentan con piletas calefaccionadas.

El debate se dio a principio de año en un edificio de Barracas, de 40 años, que tiene calefacción por losa radiante. "Cuando me mudé en 2017, me llamó la atención que se pagara una expensa más alta de forma anual para hacer un fondo común y así afrontar el gasto de la caldera en invierno. Pero, en el último año, se diluyó a partir de los aumentos. En la reunión de consorcio, algunos querían desactivar la caldera pero se acordó que se van a limitar horarios y bajar la temperatura de corte", cuenta una de las propietarias.

David Baldomero vive en un edificio de Caballito en el que tiene calefacción central. Desde hace años rige la regla que dice que la caldera se enciende de 8 a 20. Pero la temperatura cambió y hubo aumentos de tarifas. Hoy la losa radiante funciona si hace menos de 13°.

Baldomero dice que, por ahora, no se modificó la regla vigente. "Todavía no llegaron los consumos de gas por la caldera pero presumo que van a tener un fuerte impacto en las expensas. Se están volviendo impagables", se lamenta. En casos extremos, algunos consorcios, por unanimidad, optaron directamente por suspender el uso del servicio.

Esta fuente vive en un departamento de 4 ambientes y, por el acuerdo de los encargados de edificio, este mes y el pasado vinieron cargos extras en las expensas por

Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 31

ordinarios y otro extraordinario: están arreglando la fachada y pagando cuotas de \$80.000 por mes, con lo cual el gasto mensual se fue a más de \$250.000.

Las fuentes coinciden en que el aumento del encargado es el "elefante" de las expensas. "El rubro laboral se lleva entre el 40% y el 80% de la recaudación. Las paritarias de los encargados, en general, han superado la tasa de inflación. Esas negociaciones se celebran entre el gremio y tres entidades de administradores que no representan a quienes pagan esos sueldos, los propietarios", cuestiona Loisi.

Samuel Knopoff, presidente de Asociaciones de Consorcios Bs As Expensas, reafirma que el sueldo del encargado implica entre el 70% y 80% de las expensas. "Los copropietarios no tienen representación en las paritarias", se queja.

"Algunos consorcistas están haciendo previsiones y otros arreglos con el personal para pagarles el aguinaldo en cuotas", suma Awad. Sin contar los que ya optaron por prescindir del encargado y contratar servicios de limpieza y mantenimiento aparte.

#### El costo de las calderas podría llegar a representar el 20% de las expensas, estiman.

Otro de los aumentos significativos está dado por el gasto en reparaciones, plomería y materiales de las instalaciones y estructura edilicia.

"Con la inflación de los últimos meses, el incremento redunda más en los materiales, que sobrepasan el índice de inflación, que en la mano de obra. El incremento ronda entre un 10% y 15 %", enfatiza Saldivia.

"No hay un control de gastos por parte de los propietarios hacia lo que la administración hace con el dinero de las expensas, lo cual deriva en grandes distorsiones con sobreprecios", polemiza Loisi. En este contexto, Laura Colucci, miembro de la Comisión Directiva Aierh Administradores, agrega: "Muchos consorcios con ascensores piden presupuestos para comparar si lo que les están cobrando está a tono con lo que establece hoy el mercado". Awad añade: "Hay consorcios que no están haciendo mantenimiento porque los consorcistas no llegan a pagar las expensas. Por ende, no pueden comprar materiales ni pagar la mano de obra. Esta falta de presupuesto cobra vidas como la de la señora que murió en Recoleta cuando le cayó encima una baranda de 12 metros de largo".

Otro tema candente lo presentan los edificios con vigilancia durante las 24 horas, ya que las tarifas de las empresas de seguridad también dieron un salto.

# Alerta por las intoxicaciones con monóxido de carbono

Según fuentes gubernamentales, se incrementó un 63% la cantidad de casos en relación al año pasado. La mayoría es por fugas de estufas.

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

El **frío histórico de mayo**, con una anomalía a nivel nacional de 2,6° por debajo del promedio, no fue gratuito. Cuánto más frío hace, más gente busca calefaccionarse y, en consecuencia, sube la probabilidad de que una mayor cantidad de artefactos que se utilizan en los hogares o ámbitos laborales no estén en las condiciones adecuadas.

Eso quedó reflejado en un informe oficial, que da cuenta de que en lo que va del año hubo un 63% más de intoxicaciones registradas que en el mismo periodo de 2023.

En rigor, la cifra de casos supera toda la serie desde 2019 hasta el presente, según surge del relevamiento que acaba de ser difundido.

Desde comienzos de 2024 y hasta la última semana de mayo incluida, hubo en el país 465 casos de intoxicaciones por monóxido de carbono. Esto es, en promedio, tres por día, aunque se descuenta que la mayor incidencia se produjo desde que el clima frío comenzó a intensificarse.

Para esta misma altura del año, en 2023 había habido 284 intoxicaciones. En 2022, 324; en 2021, 146; en 2020, 92; y en 2019 (último invierno antes de la pandemia), 251. La serie parece indicar -en condiciones normales- un promedio de entre 200 y 300 casos anuales, cifra que empezó a subir el año pasado y explotó en el presente.

La llegada del frío es clave porque del total de casos registrados, 234 (el 32,5%) corresponden al uso de estufas a gas. La causa que le sigue son los incendios, que con 147 intoxicaciones acapara el 20,4%. Y a continuación aparecen los episodios producto de escapes en cocinas, anafes y hornos, con el 14 por ciento.

El informe del Gobierno, publicado por el Ministerio de Salud en el Boletín Epidemiológico Nacional de la semana 22, explica que "el monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, insípido, no irritante, que se produce a partir de la combustión incompleta de gas natural u otros productos que contengan carbono".

Agrega que "estas característi-



Alerta. Cuando las llamas no son todas azules, hay peligro. Aconsejan que siempre haya ventilación.

por los sentidos y que la persona expuesta no presente ninguna reacción de defensa, facilitando el proceso de intoxicación por inhalación".

En cuanto a la morbilidad, dice que "presenta un problema significativo, con secuelas cognitivas luego de una intoxicación aguda grave".

#### Hasta mayo de 2023 hubo 284 intoxicaciones. Este año son 465.

El relevamiento oficial se conoce de cara a un invierno que el Servicio Meteorológico Nacional ya pronosticó como más frío de lo normal para este año, a pesar de que por estos días, y todavía en las postrimerías del otoño, gran parte del país esté viviendo un clima primaveral o de verano.

¿Cómo saber si hay riesgo de intoxicación? El trabajo oficial advierte: "Para prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono debemos pensar que todos podemos estar expuestos en el hogar, sitio de recreación, en cualquier lugar cerrado que tenga una fuente de combustible quemándose".

Si se trata de una instalación de gas -explica- "hay que garantizar su correcto funcionamiento, así como el de cada artefacto y sus conductos de ventilación. Seguir cuidadosamente las instrucciones, uso y mantenimiento. Controlar e buen funcionamiento de calefones, termotanques, estufas a gas, salamandras, hogares a leña, calderas, cocinas, calentadores y faroles", entre otras fuentes potenciales de emisión.

Hay, además, tres signos clave para tratar de determinar si el uso de un artefacto puede estar implicando un riesgo para la salud: "Que la llama de estufas y hornallas no sea de color azul (sino amarilla o anaranjada); presencia de manchas negras en el techo, tiznado en la pared y en el recorrido del caño de evacuación de gases".

Esas huellas son la advertencia de que un conducto de gas no estaría colocado correctamente o que está tapado. Por ese motivo, la recomendación es "realizar verificaciones periódicas de las instalacas hacen que **no sea percibido** en el trabajo, en la escuela, en un ciones con **personal matriculado** go la salud de la población. ■

que pueda identificar y corregir los desperfectos de la fuente generadora de monóxido de carbono".

Aun con esos controles, los consejos oficiales incluyen "ventilar toda la casa una vez al día, aunque haga frío, dejar siempre una puerta o ventana entreabierta tanto de día como de noche e instalar detectores de monóxido de carbono en el ambiente", que según el tipo de tecnología y prestación oscilan entre los 13 mil y los 170 mil pesos.

Los síntomas más frecuentes de este tipo de intoxicación, según explicaron desde el Ministerio de Salud, son debilidad, cansancio, cefalea, irritabilidad, somnolencia, mareos, confusión, impotencia funcional de los miembros inferiores, nauseas, vómitos, dificultad respiratoria y visión borrosa.

La disparada de intoxicaciones con monóxido de carbono no sólo se da en un escenario en el que el clima frío se adelantó, sino también en el que la crisis económica determina que los precios del servicio de electrodomésticos se vuelvan cada vez más difíciles de solventar. Un dato no menor que echa leña al fuego y pone en jue32 Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

# Afirman que en La Pampa venden agua robada de la cuenca del Atuel

Lo denuncian autoridades de Mendoza, en medio de la disputa que enfrenta a las dos provincias por el cauce del río. Acusan a dos empresas privadas.

MENDOZA, CORRESPONSAL

#### Roxana Badaloni mendoza@clarin.com

"La Pampa se roba el agua de un

arroyo que Mendoza le da", denunció el Departamento General de Irrigación de Mendoza, en medio de la puja por el caudal del río Atuel. El superintendente general de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli, denunció el drama de los habitantes de Punta del Agua y elevó las pruebas a disposición del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para que denuncie ante el máximo tribunal que regula el recurso hídrico entre las provincias.

El uso comercial del acueducto implica el incumplimiento de un convenio firmado entre Mendoza y La Pampa en 1992, cuando la provincia cuyana acordó entregar el agua de forma gratuita para consumo público a los 6 mil habitantes de dos localidades pampeanas. Según los datos aportados por el consejero del Río Atuel, Gustavo Villegas, la venta del agua embotellada llega hasta Neuquén.

"El 6 de marzo fuimos convocados por vecinos de la zona una reunión por la escasez de agua del arroyo Punta del Agua. Nos mostraron capturas de pantallas, en las que aparece una empresa radicada en Santa Isabel, La Pampa, que se dedica a envasar agua del acueduc-



Conflicto. Según asegura el área de Irrigación de Mendoza, el agua es extraída de un arroyo y se embotella.

to Punta del Agua-Santa Isabel. Y la venden", explicó el funcionario.

"Hicimos averiguaciones y visitas a La Pampa, donde encontramos dos empresas pampeanas que vendían agua. Una es Desierto Pampa, que se dedica al embotellado del agua proveniente del distrito Punta del Agua y su comercialización en localidades como 25 de

Mayo (en La Pampa) y Senillosa, en Neuquén". La segunda firma denunciada es Santa Isabel, agua de mesa, con base en Santa Isabel. Según el Gobierno de Mendoza, también comercializa agua proveniente de Punta de Agua.

La denuncia señala que La Pampa controla y avala esas empresas. "Desierto Pampa es de propiedad

de Fernanda Belén Romero, con domicilio en Mariano Moreno 21 Santa Isabel, departamento Chalileo, en la provincia de La Pampa. La misma se encuentra habilitada con el número 11000431 del Registro Nacional de Establecimiento y el número 11003324 del Registro Nacional de Productos Alimenticios por el Ministerio de Salud del departamento de Bromatología del Gobierno de La Pampa, bajo las resoluciones N°603 y N°532", según el reclamo oficial de Mendoza.

Además detalla que la sucursal y punto de venta "tiene domicilio en Avenida Santa Rosa 4528, 25 de Mayo, La Pampa". La sucursal y punto de venta "tiene domicilio en Paso de los Andes 130, Senillosa, provincia de Neuquén".

La empresa Desierto Pampa, según figura en los expedientes de habilitación 19391/18 y 8721/19-MGES, cuenta con una planta de embotellado de agua, que publicita en la red social Facebook y envasa agua para su comercialización en bidones de 20 litros. Los inspectores de Irrigación mendocinos compraron bidones en las sucursales de Santa Isabel y 25 de Mayo.

"Este hecho implicaría que la Provincia de La Pampa está violando el convenio suscripto entre Gobierno nacional y las provincias de La Pampa y Mendoza, que es la poseedora de ese agua por la Ley provincial 5826/1992 abusando de la buena fe de Mendoza. "Si Mendoza entrega agua en forma gratuita y para satisfacer el consumo humano a La Pampa en el marco de un convenio, la acción del Gobierno de La Pampa contradice el objeto del convenio y es incompatible con la postura que esa provincia argumenta en la demanda de 2014, por lo cual solicitamos al gobernador Cornejo que tome las medidas que por derecho corresponda para la defensa del recurso hídrico mendocino", sostuvo Marinelli.

Punta del Agua está en una zona semidesértica, en el límite del sur de Mendoza con La Pampa. Este distrito mendocino pertenece a San Rafael, pero el acceso más directo es por General Alvear. La pequeña población se encuentra muy cerca del paraje Agua Escondida, en el municipio de Malargüe.■

### Confirman que el seguro seguirá cubriendo el servicio de grúa

La decisión de dar marcha atrás en la eliminación del servicio de grúas y asistencia mecánica en los seguros de autos se confirmó ayer. El Gobierno publicó una resolución emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que eliminó la medida que debía entrar en vigencia el 24 de julio.

La primera resolución se había publicado a fines de abril. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), a cargo de Guillermo Plate, disponía que las aseguradoras debían excluir los servicios de grúas o remolques y asistencia m mecánica. Perseguía, según se dijo, el objetivo de desregular el sector, "proteger al ciudadano" y au-

compañías de seguros ya habían empezado a enviar a sus clientes cartas con la notificación de este cambio en el servicio prestado.

Sin embargo, desde el Gobierno evaluaron que, en un escenario de aumento de tarifas y ante el descontento que comenzaron a expre-

#### LA MEDIDA DE FUERZA ARRANCÓ AYER

#### Continúa hoy el paro de 48 horas de las universidades

El paro de 48 horas convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales iniciado ayer sigue hoy en las 61 universidades nacionales de todo el país. Adhieren a la medida todos los sindicatos de docentes -que refieren a un "alto acatamiento"- y el gremio de no docentes. Los lídementar la competencia. Algunas res sindicales reclaman una re-

composición salarial de, al menos, un 40 por ciento, ya que-afirman-sus ingresos sufrieron una pérdida del 60 por ciento desde diciembre. Para el mediodía de hoy, los gremios universitarios anunciaron que se movilizarán al Congreso de la Nación, para expresar su rechazo a la Ley Bases que será tratada en el Senado.

sar los automovilistas, era mejor dar marcha atrás para evitar un nuevo foco de conflicto.

Como anticipó Clarín el viernes, la decisión estaba tomada y solo restaba la publicación en el Boletín Oficial, que ocurrió ayer. Pero no se descarta que pueda haber un nuevo intento más adelante.

La semana pasada, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA) presentó una acción colectiva en defensa de los derechos de los consumidores. Buscaban obtener la nulidad del artículo 2 de la Resolución, que imponía "modificaciones que afectan directamente las condiciones del servicio de remolques privando a los consumidores de un beneficio incluido en sus pólizas de seguro".

Además, la asociación presentó una solicitud de medida cautelar para que, en lo inmediato, "se mantengan los servicios de remolque en las condiciones anteriores a la

impugnada". En un comunicado reciente, ACUDA había expresado que esta contramedida tiene el foco puesto en proteger al asegurado ante una serie de perjuicios.

La modificación implicaba que las aseguradoras no estuvieran obligadas a cubrir "desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de cámaras o cubiertas o falta de combustible". Solo tendrían la obligación de cubrir los costos de grúa y auxilio mecánico en los casos de "accidente, incendio y robo y/o hurto". Si la medida entraba en vigencia, ante un siniestro o desperfecto en la calle, el cliente tendría solo dos posibilidades para remolcar un vehículo: tener contratada la asistencia por separado del seguro prepago, con costos que pueden ir de 10 mil pesos (servicio básico) a 35 mil pesos mensuales, o no tener un servicio prepago y contratar la entrada en vigor de la resolución asistencia ante cada necesidad.■

Sociedad 33

## Una funcionaria municipal manejaba borracha, chocó y quiso coimear al policía

Es Paola Szchur, de General Rodríguez. La alcoholemia le dio 3,21. "¿Podemos arreglar?", les dijo a los del control.

Una funcionaria de la municipalidad de General Rodríguez, chocó en la ruta 7 y casi provoca una tragedia. El test dio que tenía 3,21 miligramos de alcohol en sangre y un video viralizado muestra sus intentos por evitar el test frente a la policía local: "¿Podemos arreglarlo de alguna manera?, ¿Sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no?".

El hecho ocurrió en la noche del pasado domingo. Paola Jessica Szchur, subsecretaria de Desarrollo Comunitario del municipio de General Rodríguez, manejaba en total estado de ebriedad por la ruta 7 en dirección a Luján cuando en la zona del barrio Parque Irigoyen impactó con su Chevrolet Corsa blanco contra una camioneta Chevrolet Blazer de color gris en la que



In fraganti. Szchur trabaja en el área de Desarrollo Comunitario local.

iban cinco personas oriundas de Pilar, informaron medios locales.

A raíz del impacto, e**l auto de Szchur quedó destrozado** en la parte delantera.

Una ambulancia del SAME se acercó al lugar y asistió a un hombre que iba en la camioneta y **resultó herido por el choque**. También la atendieron a Szchur para constatar que no tuviera lesiones. El resto de los ocupantes de la camioneta se encontraban ilesos y se dispusieron a hacer los arreglos, el cambio de cubierta y levantar los pedazos del tráiler para seguir trámites en la Comisaría 1°.

Szchur, en cambio, fue demorada y trasladada a la comisaría. El control de alcoholemia que le realizaron los agentes locales dio como resultado que **tenía 3,21 miligramos de alcohol en sangre**, muy por encima de lo permitido.

Para peor, cuando los agentes intentaron realizarle el test, la funcionaria quiso chapear su condición de subsecretaria municipal y hasta intentó "arreglar" para podes evitar el control.

"Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿Sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale", se la escucha decir a la mujer, en claro estado de ebriedad, en un video que grabó un periodista de La Pos-

ta Noticias que se acercó al lugar y registró lo que estaba sucediendo.

Allí mismo se puede ver como, después de varios intentos, los agentes logran realizarle el test y le informan del resultado. Antes, se observa a la funcionaria intentando convencer a los trabajadores de que no sucedió ningún "incidente" en el hecho: "Es mi auto nomás", le dice a uno de ellos, sin registrar que había chocado a una camioneta.

También se ve a un oficial de policía que la apura para que tome sus pertenencias del vehículo para dirigirse hacia la comisaría, con la amenaza de que si no lo hacía la iba a tener que esposar.

Según informaron medios locales, en el punto donde ocurrió el accidente había tres luces consecutivas sin funcionar y reinaba la oscuridad. A su vez, el estado de las banquinas no es bueno en gran parte por descalces y muchos vehículos e incluso colectivos y camiones pasan muy por encima de las velocidades permitidas.

El conductor de la camioneta con la que impactó el Corsa de Szchur habló luego con La Posta Noticias y contó lo sucedido en el accidente: "La señora esquiva una moto y yo la quiero esquivar abriéndome, pero me tira el auto encima, me pegó y arrancó un espejo. Golpeó de las dos puertas para atrás, y me destrozó el tráiler".



Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

# Un influencer se trepó a una torre de 30 pisos en Retiro y lo arrestaron

Es un polaco de 36 años que ya había hecho lo mismo en otras ciudades. La Ciudad le guiere cobrar el rescate.

#### **Malena Nazareth Martos**

mmartos@clarin.com

Marcin Banot, un influencer polaco de 36 años, se trepó ayer a una torre de 30 pisos en Retiro, sin arnés ni medidas de seguridad más allá de un par de guantes. En el lugar se montó un gran operativo de seguridad y su peligrosa escalada fue transmitida en vivo por los canales de televisión. Poco antes de llegar a la cima, fue detenido.

La Policía de la Ciudad y los bomberos llegaron hasta la torre, ubicada en Ingeniero Della Paolera al 200, donde funciona la firma Globant. Solicitaron la asistencia de un traductor para poder negociar con el "hombre araña", un influencer que suele mostrar en las redes sociales detalles de sus viajes y sus escaladas. Primero se ubicaron en la terraza, pero luego bajaron para interrumpir su ascenso. "Lo agarraron en el aire", contó un testigo.

Un grupo de cuatro bomberos con trajes naranjas lograron bajar algunos pisos desde la terraza para atrapar y asegurar con arneses al escalador antes de que llegar a lo más alto. Primero lo inmovilizaron y luego rompieron la decoración metálica que recubre la construcción para ingresarlo.

"Cuando lo alcanzamos tuvimos dificultades de con el idioma. Algunas tratamos de hablar con él en inglés. Cuando lo ingresamos a ni-



Marcin Banot. Tiene 36 años.

vel eneseguida lo asistió el SAME y constató que no tenía heridas", dijo un rescatistas.

Por la tarde, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, elogió a los rescatistas y dijo que la Ciudad le pedirá a la Justicia "que le ordene pagar todo el operativo. Los vecinos no tienen por qué cargar con el costo de su imprudencia".

Según su propia bio en Wikipedia, Banot es empresario, escalador y youtuber. Tiene un amplio historial de subidas a edificios y construcciones. De acuerdo a su propia cuenta, lleva más de 27 desde 2017. La Globant Tower iba a ser el 28 y el primero fuera de Europa.

Subió, entre otros, hasta la cima de la vuelta al mundo de un parque de diversiones y un hotel en Silesia, Polonia, también a una torre de radio en desuso de 363 metros de altura en Alemani El 2 de junio de 2019 subió al Hotel Marriott de Varsovia sin asegurarse.

El 18 de septiembre de 2020 subió a lo alto del rascacielos Montparnasse en París sin protección alguna le llevó 1 hora y 12 minutos. También se lo llevaron preso. En 2021 trepó la Torre Eiffel.

El 30 de junio de 2023 volvió a subir al Montparnasse. En diciembre de 2023, un tribunal francés lo condenó a 6 meses de prisión. El 7 de septiembre de 2021, Banot había trepado la torre TotalEnergies en el distrito financiero y comercial de La Defense en Courbevoie, cerca de París, Francia.

La situación en Puerto Madero fue alertada a las autoridades cerca de las 13.50 y llegaron al lugar agentes de la Comisaría Vecinal 1 A, de Bomberos de la Ciudad y del SAME.

Las autoridades advirtieron que el edificio no permitía el ingreso por ningún lugar ya que se trata de una estructura metálica sin aberturas. Pusieron un colchón de salvamento, por protección por si llegaba a caerse. "Gracias al trabajo del GER Caballito y BEFER fue rescatado y asegurado", informaron fuentes de seguridad porteña.

Un testigo contó con el hombre habría intentado hacer la misma maniobra días atrás. "Se nota que es una persona preparada. Lo único



que tiene son guantes, unos zapatos y una cámara. Parece que el viernes a la mañana intentó hacerlo y lo bajaron", contó Juan, que es vecino de la zona.

Banot fue detenido por la Policía, le secuestraron la GoPro y fue imputado por "violación de domicilio", según dijeron fuentes judiciales a Clarín. La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Caputo de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público de la Ciudad.

Antes de ser trasladado se dispuso una revisión por parte de un médico legista y se lo notificó del artí-

culo 36 de la convención de Viena, a través del cual tiene garantizado sus derechos individuales y asistencia consular. Por eso se labró una comunicación a la Embajada de Polonia en Buenos Aires, como también se enviaron oficios a Migraciones y a Interpol.

El 6 de junio, el influencer ya había intentado subir a la Globant Tower como parte de un desafío viral, según informaron fuentes policiales a Clarín. Aquella vez, la Justicia consideró que no había delito y no tomaron ningún temperamento contra él.■

### Juan Darthés, entre una doble apelación y pasar las noches preso

#### Mariana Iglesias

miglesias@clarin.com

La justicia brasileña condenó al actor argentino Juan Darthés a seis años de prisión semiabierta por haber violado a Thelma Fardin en 2009, cuando estaban de gira artística en Nicaragua y la actriz tenía 16 años y él 44. Darthés se refugió en Brasil-país en el que nació-tras la denuncia de Thelma a fines de 2018. ¿Qué hará ahora?

En mayo del año pasado, Darthés había sido absuelto por el Séptimo Juzgado Penal Federal de San Pablo, pero Fardin apeló y el actor terminó condenado en segunda instancia a 6 años de prisión, que es la pena mínima estipulada en Brasil para el delito de violación. Darthés todavía puede apelar.

Seguramente los abogados del actor recurran la sentencia. Tienen diez días para hacerlo. "Lo que pueden pedir es la ampliación del triotros tres jueces a los tres que ya dieron su voto. Estos jueces pueden volver a escuchar a las partes en una audiencia y ahí mismo resolver", explica a Clarín Martín Arias Duval, abogado de la actriz.

Si el resultado es nuevamente condenatorio, a Darthés le queda llegar al Superior Tribunal de Justicia de Brasil, el equivalente a la Corte Suprema. Mientras tanto, el actor puede hacer su vida normal dentro de Brasil. Lo único que no **bunal**. De esta forma se suman tiene permitido es salir del país.

Si la sentencia quedara firme, el actor debe cumplir con el régimen semiabierto de prisión, que implica pasar todas las noches en prisión. "En Argentina el sistema es distinto, progresivo. Acá al comienzo no se puede salir sino hasta que termine el período de admisión, que es cuando se hacen pericias y se evalúa el lugar indicado. Luego, y según el comportamiento y el tipo de delito, puede haber apertura hacia un régimen semiabierto", explica Arias Duval.

La sentencia fue apoyada por dos jueces contra uno del tribunal, que en febrero había anulado el proceso judicial al considerar que la competencia recaería en un tribunal estatal, pero revocó su decisión en marzo y reanudó el proceso.

"El mensaje de la Justicia es muy bueno, porque escuchó, creyó y condenó -afirma Arias Duval-. Thelma no buscaba plata, porque si hubiera querido eso hubiera reclamado civilmente. No buscaba venganza sino Justicia".

Ninguno de los testigos que declararon apoyó a Darthés salvo su esposa, con la que lleva 30 años de casados y tiene dos hijos.

El actor se defendió culpando a Fardin: dijo que ella se metió en su habitación, que le pidió tener relaciones, y que él quiso frenarla. Los argumentos que usó Thelma, pero al revés. Sin embargo a él lo cuestionaron: si la escena fue como él la describió, ¿por qué un señor de 44 años y 1,90 de estatura no echó a la adolescente de su habitación? ■



PROMOCIÓN VÁLIDA EN KIOSCOS DE AMBA DESDE EL 05/06/2024 AL 05/07/2024 O HASTA AGOTAR STOCK DE 2775 UNIDADES DE DOS FASCÍCULOS MUNDO CAFÉ + 2 TAZAS, Y 2775 UNIDADES DE DOS FASCÍCULOS MUNDO CAFÉ + 2 TAZAS PEQUEÑAS CON 2 PLATOS, LO QUE OCURRA PRIMERO. PRECIO FINAL \$9999,90 POR CADA PRESENTACIÓN. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLE, CONSULTE EN WWW.COLECCIONES.CLARIN.COM. ARTE GRÁFICO EDITORIAL

ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP:1140, CABA. (\*) ORIGEN CHINA.

Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 36



Cuna de figuras consagradas. Parte de las instalaciones recuperadas en el Museo del Cine Usina Audiovisual Estudios Lumiton, en Munro.

Más de 180 películas se filmaron en los estudios Lumiton entre 1933 y 1952, la época de oro del cine nacional. Hoy es un museo y se hacen visitas guiadas.

# El "Hollywood del Conurbano" que floreció en Vicente López

#### Cristian Sirouyan

csirouyan@clarin.com

Los brillos apagados de la época de oro del cine argentino vuelven a titilar ante los ojos del público en el paisaje suburbano del partido de Vicente López. El primer aviso para los vecinos llegó desde las remodelada sala del cine York, reinaugurado en septiembre de 2000 frente a la estación Borges del Tren de la Costa, en Olivos.

A ese mojón imprescindible para el rescate de una porción de la historia cultural del distrito siguió la puesta en valor de las instalaciones de los estudios Lumiton, un ambicioso proyecto que empezó a encaminarse en 2015.

Este lugar de referencia para los amantes de los clásicos del cine nacional, enclavado en Munro desde 1933, fue el sitio de locación elegido para rodar más de 180 películas, una frondosa producción que transformó la zona en una suerte de "Hollywood del conurbano".

Las visitas guiadas gratuitas, que

rupe los miércoles a las 14, 15 y 16, instalan durante una hora a los visitantes entre los ecos de una época de esplendor, que recobra su vigencia a través de fotografías de época, posters de filmes clásicos, butacas, cortinados, vestuario y rollos de películas recuperadas en 16 y 35 milímetros.

Entre los muros altos del flamante Museo del Cine Usina Audiovisual Lumiton resuenan las voces de consagradas estrellas como Mirtha Legrand y Niní Marshall cruzadas con el inconfundible vozarrón del actor, director y cantor de tangos Hugo del Carril.

Son figuras centrales en el desfile incesante de artistas, directores, asistentes y extras que registraron los estudios Lumiton durante las décadas del '30 y '40, hasta que en 1952 se disolvió la productora y la antigua Casona de Munro quedó a merced de los saqueos y el abandono durante décadas.

En su versión recuperada, Lumiton ofrece al público, una vez por mes, la posibilidad de disfrutar de una visita que combina un recorriconduce el especialista Raúl Man- do por la muestra permanente y la vesaba su mejor momento.



Otra reliquia. El cine teatro York, inaugurado en 1910 en Olivos.

exhibición de una película filmada en estos estudios.

En mayo fue proyectado el largometraje "16 años", protagonizado por María Duval y dirigido por Carlos Hugo Christensen en 1943, cuando el "Hollywood" local atra-

El 31 de octubre de 2023, cuando Vicente López pasó a formar parte de las 350 "Ciudades creativas del cine" a nivel mundial seleccionadas por la Unesco, entre los historiadores más memoriosos renació el recuerdo de Enrique Telémaco Susini y los "locos de la azotea".

Es que ese grupo de audaces pioneros de la radio, no conforme con haber realizado exitosamente la primera transmisión de radio del país desde la terraza del Teatro Coliseo en 1920, una década más tarde volvió a reunirse, esta vez sobre la azotea de la quinta La Algovia, en Munro, para dejar sentados los cimientos de Radiocinematográfica Argentina Lumiton.

La semilla dio sus frutos generosamente, al punto que ese modesto espacio de cine mudo emergente se afianzó como un respetable polo audiovisual, que tiene continuidad a unas treinta cuadras de la mole edilicia del Lumiton.

En realidad, el cine York ya era un lugar de encuentro, recreación y ocio para la comunidad desde el 2 de febrero de 1910, la fecha elegida por las autoridades de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Olivos para abrir las puertas de la primigenia sala Cine Select.

En el catálogo de nombres de peso que se lucieron en el escenario de teatro y la pantalla del cine se destacan Jairo, Graciela Borges, Pimpinela, Isabel Sarli y Favio Zerpa. Sin embargo, el York es más reconocido como caja de resonancia de las producciones de Lumiton y se proyectaban aquí para un público que esperaba con ansiedad el momento del estreno.

También en el York se filmaban películas para Argentina y el exterior, publicidad comercial y tiras televisivas. La remodelación del York, completada en septiembre de 2000, coronó la adquisición del inmueble por parte del municipio, que lo reconvirtió en Sala Municipal de Espectáculos para presentar obras de teatro, veladas de ballet, talleres y recitales de músicos.

La oferta cultural se diversificó, mientras el cine retoma su papel protagónico: hasta el 2 de junio, con entrada gratuita, el ciclo de cine nacional Miradas Argentinas programó películas que dejaron huella, como "Nueve reinas", "Adiós a la memoria", "Rapado" y "El romance de Aniceto y la Francisca", obra cumbre de la filmografía de Leonardo Favio estrenada en 1966.

Así, con algunas de sus mejores piezas, el más genuino cine autóctono sigue ejerciendo su poderoso embrujo en la zona norte del Gran Buenos Aires.

#### Cómo llegar

Hasta el museo Estudios Lumiton, en Cabral 2354, Munro: desde la avenida General Paz, por avenida Mitre hasta el 2300 o por Panamericana hasta Ugarte; en esa salida girar a la izquierda y seguir seis cuadras. Colectivos 15,21,41,60,93 y 130 y el tren Belgrano Norte desde Retiro hasta Munro.

Hasta el cine York, en Juan B. Alberdi 895, Olivos: por Avenida Del Libertador hasta el 2800 o por av. Maipú hasta el 2500 y seis cuadras a la derecha por Alberdi. Colectivos 19, 21, 59, 60, 71 y 152 y tren Mitre desde Retiro hasta Olivos. ■

Sociedad 37 CLARIN – MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024



Noche trágica. Felicitas Alvite (21) conducía a alta velocidad en La Plata. A la derecha, Walter Armand (35).

Walter Armand avisaba a su madre cada vez que llegaba a destino en moto. El 12 de abril, Felicitas Alvite lo arrolló.

## "Mamá llegué", el mensaje que truncó la influencer que chocó y mató a un joven

### Esteban Mikkelsen Jensen

emikkelsen@cvlarin.com

"Mamá llegué, estoy bien". Nieves Zelarayán (72) sigue esperando ese mensaje de su hijo Rubén Armand (35), a quien, en el camino de su moto, se cruzó un auto que pasaba semáforos en rojo corriendo una picada. La conductora, Felicitas Alvite (21), era conocida como "La Toretto de La Plata" porque se jactaba en TikTok de ser como el personaje de "Rápidos y furiosos".

La familia de Walter no cree en el llanto de la joven, detenida por "homicidio simple con dolo eventual", cuya pena prevista es de 8 a 25 años de prisión, aunque su defensa insiste en pedir que le otorguen el arresto domiciliario. Está en la Alcaidía 3 de Melchor Romero, donde se encuentran alojados los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

"Sería una tomada de pelo si se lo dan", advierte Milton (47), el mayor de los cuatro hermanos (en el medio están Andrea y Laura). Walter era el más chico y había vuelto a vivir con Nieves, en Quilmes, tras separarse de la mamá de su segundo hijo, de 6 años (el mayor, de 12 años, vive en Uruguay).

La víctima había heredado de su padre la pasión por la salsa, el candombe, la murga y el folclore. Nacido en Uruguay, Gregorio luchó contra un cáncer de pulmón hasta mostró "indiferencia" y asumió

que falleció a los 63 años, en 2016.

La noche del 11 de abril, Walter menejaba su moto Bajaj Boxer rumbo a La Plata, donde solía ir para ver a su hija y hacer lo que más le gustaba: música con amigos. Era cantante y percusionista.

A las 2 de la madrugada fue embestido por el Volkswagen Gol Trend que conducía Alvite. Salió volando tras el impacto y murió minutos más tarde en el hospital.

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, la influencer tiktokera -que cerró todas sus redes tras la tragedia- iba corriendo una picada con una amiga que iba en un Peugeot 207. Momentos antes habían estado en una fiesta privada, en la zona de Plaza Moreno.

Alvite asegura que no tomaba alcohol, aunque videos que circularon en las redes sociales lo desmienten, y que, por ser de City Bell, no conocía La Plata y no tenía datos para que le funcionara el GPS, por lo que su amiga, Valentina Velázquez (20), imputada por "prueba ilegal de velocidad", la iba guiando. Alvite sostiene que, por miedo a la inseguridad, iba cruzando semáforos en rojo (fueron seis, según las cámaras de seguridad).

Ella no dice, aunque lo marcan las pericias, que recorrió 3 mil metros en dos minutos y diez segundos, a una velocidad promedio de 83 kilómetros por hora. Como señala el fiscal Fernando Padován.

"ese riesgo con claro desprecio por la vida", una conclusión a la que adhiere la familia de la víctima.

"Cuando se pudieron ver las cámaras de seguridad cambiaron la carátula. Cualquier persona que las ve del principio al fin entiende que nunca le interesó nada de lo que podía pasar", señala Milton.

Para el hermano de la víctima, "eso fue una picada, sabía que pasando semáforos en rojo y a la velocidad que iba podía matar a una persona, chocar, hacer un desastre, lo mismo que la persona que iba con el otro auto, porque iban a la misma velocidad". En diálogo con Clarín rechaza el pedido de disculpas que ensayó Alvite en la audiencia previa al procesamiento -con prisión preventiva-que dictó la jueza Marcela Garmendia.

"No creemos en sus lágrimas, que aparecieron cuando tuvo que hablar con un fiscal o un juez. Antes no lloraba, pero quería encubrir, como hablar con los amigos para que escondieran todo. Mucho no estaba sufriendo por la vida que había quitado, nunca le interesó", añade el hermano de Walter.

Felicitas Alvite se entregó después de que la Justicia rechazara una apelación a su pedido de detención. La imputada compartía un grupo de WhatsApp con ocho amigas, entre ellas una de las que la acompañaban en el Gol con el dueño del auto, que estaba alcoholizado y decidió no manejar. ■

## Autos de lujo, drogas y armas: cae una mega banda de estafadores

Clonaba tarjetas y sacaba préstamos con datos falsos. Lograron detener a diez delincuentes y buscan a otros.

Una mega banda internacional que clonaba tarjetas en cajeros automáticos, sacaba préstamos con documentos falsos y realizaba distintas estafas virtuales cayó tras una serie de allanamientos en countries y distintas propiedades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

La causa a cargo del juez Federico Villena comenzó hace unos siete años cuando detectaron dispositivos para clonar tarjetas en un cajero del Aeropuerto Internacional Ezeiza. Ese hecho fue la punta del iceberg de una investigación que dio con esta sofisticada banda compuesta por argentinos, búlgaros y chilenos.

De hecho, uno de los integrantes de esta banda que fue desbaratada en las últimas horas es Plamen Stoyanov Petrov, un búlgaro que ya había sido detenido en Ushuaia, en 2021, por clonar tarjetas y estafar al fundador de Microsoft, Bill Gates. El mismo Plamen también fue detenido el 5 de diciembre de 2012 en Argentina, cuando estaba punto de tomarse un vuelo a Panamá.

Las nuevas detenciones se dieron tras unos 20 allanamientos en los barrios privados Los Lagos de Nordelta, San Lucas de Canning y en distintos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los allanamientos secuestraron autos BMW, Audi y Toyota, entre otras marcas; armas de fuego; cocaína y balanzas de precisión; teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos; inhibidores de señal y dinero en efectivo. Además, encontraron cortadoras de tarjetas, impresoras, sellos, máquinas de estampar y otros elementos clave para la investigación.

Los investigadores creen que todavía quedan otros diez integrantes de la banda prófugos entre los que hay argentinos y chilenos; y no descartan que otros operen directamente desde Bulgaria y hasta de China.

Además de clonar tarjetas y robar datos, principalmente en cajeros de la red Link, estos delincuentes "de guante blanco" sacaban préstamos con documentos falsos en bancos y entidades financieras y se redireccionaban el dinero a distintas cuentas.

En estos años la banda también realizó estafas en otros países como Estados Unidos y Panamá, aunque los investigadores creen que tras la pandemia la banda se concentró en la Argentina.

### LE DISPARÓ 10 VECES EN LA CALLE, EN GERLI

### Por la herencia de una casa, mató a su hermano

Osvaldo Censori, un contador de 64 años, fue asesinado a tiros por su hermano Carlos Alberto, quien, luego del ataque, intentó suicidarse, el lunes en Gerli. El homicidio se produjo por una disputa familiar: la herencia de la casa que perteneció al padre. Hubo amenazas previas y había una perimetral, pero nada sirvió para evitar el crimen. El asesino es un paciente psiquiátrico que tenía una orden de restricción perimetral de 200 metros para que no se acercara a la víctima. Carlos venía amenazando a Osvaldo desde el viernes. Los audios que trascendieron ayer son escalofriantes. "Yo te avisé y vos no me escuchaste", amenazó en forma in- co, donde falleció tras un tiempo.

sistente Carlos Censori parafraseando a Los Fabulosos Cadillacs. La tragedia se desató el lunes alrededor de las 17, en el cruce de General Donovan y Coronel Burela, en la zona sur del Conurbano. Osvaldo fue interceptado en la calle por su hermano, quien, sin mediar palabra, le disparó diez veces. La víctima recibió cuatro tiros, uno de ellos en la cabeza. Luego, el agresor se disparó en la cabeza y se encuentra internado en estado delicado en el Hospital Municipal de Lanús, según informó C5N. Carlos había vivido junto a su padre, hasta que le quebró un brazo. Entonces, el hombre de 80 años fue llevado a un geriátri-

**Fútbol local** 

# Riquelme quiere otro líder y ya tiene el okey de Medel para volver a Boca

El presidente convenció a su viejo compañero, buscando un recambio de referentes en el vestuario. Anoche, el chileno de casi 37 años rescindió su contrato con Vasco da Gama de Brasil.

### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

Feroz, compacto y potente, Gary Medel supo ganarse su apodo en simultáneo con el inicio de su carrera. El Pitbull cumplirá 37 años en agosto, pero todavía puede mostrar los dientes. Y como los hombres suelen buscar refugio en aquellos lugares en los que fueron felices, el chileno ya dio el okey para regresar a Boca. Anoche, el defensor destrabó su salida del Vasco da Gama y en las próximas horas sellará un vínculo con los xeneizes hasta diciembre de 2025. De esto modo, volverá a vestir la camiseta azul y oro después de casi tres lustros.

Juan Román Riquelme convenció a ese viejo compañero con el que coincidió en la temporada 2009/2010. "Él se muere por volver a jugar en Boca. No teníamos la posibilidad de incorporarlo porque acá, si prestás un extranjero al fútbol argentino, te sigue ocupando un lugar", había dicho el presidente sobre la situación de Medel. "Con Gary tengo relación de toda la vida y llegó un punto que le dije: 'mirá, no nos aparece la posibilidad de desocupar un cupo. Así que andá a jugar a otro lado", enfatizó el presidente ídolo hace un año.

Finalmente, apareció un hueco para jugadores foráneos. Hoy, Boca cuenta con los uruguayos Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Marcelo Saracchi; el peruano Luis Advíncula; los colombianos Jorman Campuzano y Frank Fabra; y el venezolano Jan Hurtado. Con una salvedad, claro. Campuzano, que se irá a Atlético Nacional, y Fabra tienen la doble ciudadanía. Hurtado, en tanto, volverá a ser prestado al exterior tras su paso por Liga Deportiva Universitaria de Quito. De este modo, se liberará la plaza para Medel.

"Está arreglado de palabra", le dijeron a Clarín desde Brandsen 805. La idea de Riquelme es recibirlo en Buenos Aires antes del fin de semana. Y lo que parecía demorar su salida, el conflicto interno que vive el club de Río de Janeiro, ya no será un impedimento.

Por estas horas, desde la empresa 777 Partners que administra el conjunto carioca surgieron diferencias con el presidente Pedrinho. El CEO y su directora financiera, sura 2010). No fue campeón.



Compañeros. Riquelme y Medel jugaron juntos en Boca 21 partidos; pocos, por las lesiones de Román. AP

**EN NÚMEROS** 

partidos jugó Medel con la camiseta de Boca entre agosto de 2009 y diciembre de 2010. Convirtió 7 goles (2 a River en el Clau-

clubes jugó en total. Además de Boca, arrancó en Universidad Católica y luego Sevilla, Cardiff FC (Gales), Inter (Italia), Besiktas, Bologna y Vasco da Gama.

161

encuentros lleva con la Selección chilena, es el segundo jugador con más presencias, detrás de Alexis Sánchez (162) que lo pasó este año. Ganó 2 Copas América.

Lucio Barbosa y Katia dos Santos, fueron relegados por el ex mediocampista. No obstante, la decisión del jugador estba tomada. Con contrato vigente hasta diciembre, el acuerdo para su desvinculación quedó establecido de la siguiente manera: Medel cobrará 38 mil dólares mensuales hasta fin de año. una suma menor para Vasco Da Gama teniendo en cuenta el salario y los derechos de imagen.

Diego Martínez estba pendiente de las negociaciones y no descarta inscribirlo en la lista de buena fe para el partido con Almirante Brown, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina. El técnico está feliz con la incorporación de Medel. Y ya tiene otros tres nombres en carpeta: Joaquín Pereyra (Atlético Tucumán), Tomás Belmonte (Necaxa) y Fausto Vera (Corinthinas). Por el ex volante de Argentinos Juniors ya hicieron una propuesta de 2.500.000 dólares por el 50% de la ficha, cifra que no conformaría al Timao.

"Hablo bastante con Riquelme. Hablo una vez a la semana, he hablado bastante con él. Hablamos de todo, del fútbol, de la familia... Boca siempre es algo importante en Sudamérica, en el mundo, y obviamente volvería encantado", dijo Medel cuando lo consultaron sobre la relación con el ex enganche.

Medel dejó su huella en el corazón xeneize durante un partido inolvidable. El 25 de marzo de 2010, marcó un doblete en el Superclásico. El duelo con River se tendría que haber jugado cuatro días antes, pero un diluvio bíblico obligó a suspenderlo cuando apenas se habían jugado diez minutos. En la continuación, hizo dos goles.

Riquelme no solo observa en Medel su polifuncionalidad, ya que puede ser zaguero, lateral o volante; además, el chileno se insertará como un referente en un vestuario que necesita un recambio de líderes. Marcos Rojo es el capitán, pero sus últimas actitudes lo debilitaron puertas adentro, fundamentalmente su expulsión ante Platense en la fecha pasada.

Medel jugó muy poco, apenas 12 partidos este año. La última vez fue ante Criciuma, el 27 de abril, en la derrota por 4 a 0. Mañana Vasco visita a Palmeiras, pero no viajó porque negociaba su salida. A Boca, en cambio, llega para ser titular. ■



Al borde de las piñas. Un fuerte cruce provocado por Medel que terminó en tarjeta roja para los dos.

# Cuando Medel hizo enloquecer a Messi

Fue en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2019. Los expulsaron a los dos. Después se amigaron.

El hombre que vuelve a Boca fue responsable de la segunda y última expulsión de Lionel Messi en 963 partidos como profesional. La escena, en el partido del tercer puesto de la Copa América de 2019, la recuerdan todos los futboleros. Gary Medel increpó al rosarino, que no se achicó y casi terminan a las piñas. El árbitro los echó.

La Copa América de 2019 se jugó en Brasil entre junio y julio de 2019. Argentina perdió la semifinal con Brasil y tuvo que jugar por el tercer puesto con Chile, que perdió con Perú 3 a 0. De a poco, el trámite se empezó a calentar. Ante la superioridad argentina, los chilenos recurrieron al juego brusco. Primero fue Arturo Vidal el que se cruzó con Rodrigo De Paul y con el Kun Agüero en el mediocampo. Y luego, a los 36 minutos, la jugada que detonó todo.

La acción arrancó con un pase largo de Paulo Dybala. El pelotazo se iba por la línea de fondo y Messi fue a buscarlo, aunque no llegó. Al

cruce también fue Medel, que cubrió el balón. Y quedaron cara a cara. Allí el chileno le apoyó la cabeza en el rostro al argentino y empezaron a empujarse, a prepotearse. La reacción de Messi fue claramente menos violenta que la de Medel pero el juez paraguayo Mario Díaz de Vivar les sacó roja a los dos.

Era la tercera vez que el chileno intentaba provocar a Messi con un fuerte cruce. Quedaba en evidencia: las finales de las Copa América 2015 y 2017 transformaron este choque en un clásico. Y pese a que esta vez sólo estaba en juego el tercer puesto (Vidal, en la previa declaró que no importaba este partido) se dio un partido áspero y con mecha corta.

Messi se quedó en el vestuario el resto del partido y, como todavía le duraba la bronca, no fue a recibir la medalla del tercer puesto. "No fui por todo un poco. Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Esta falta de respeto que se hizo durante toda la Co-

pa... Lamentablemente, la corrupción, los árbitros y todo eso no permiten que la gente disfrute del show", lanzó Messi.

Pero el tiempo cura todas las heridas. O al menos las que quedaron entre ambos. En junio de 2021, tras el partido por Eliminatorias en Santiago del Estero, se cruzaron en los vestuarios, se sacaron una foto y luego Medel la subió a su cuenta de Instagram con esta frase: "Con el extraterrestre Leo Messi".

Lo más curioso de todo es que aquella expulsión de Leo, es la única en los 70 partidos de la era Scaloni, que comenzó en septiembre de 2018. Para Messi, fue la tercera sanción en su carrera (nunca en clubes). Además de la roja en el debut en 2005 ante Hungría, fue sancionado con cuatro fechas (no pudo jugar en Bolivia primero y las tres que quedaban fueron indultadas y también la multa de 10.000 francos suizos) por insultar al juez de línea en un partido de Eliminatorias ante Chile en 2017. ■

## **Un fuerte** repudio al regreso de Sebastián Villa

Comunicado de "Ni Una Menos" contra Independiente Rivadavia.

MENDOZA, ESPECIAL

Sebastián Villa regresaría a la Liga Profesional del fútbol argentino después de haber firmado un contrato con Independiente Rivadavia de Mendoza, según informó este lunes el presidente del club, el empresario Daniel Vila, y generó polémica en la provincia después de que la organización que lucha contra la violencia en contra de las mujeres, el colectivo "Ni Una Menos", compartió un comunicado con un fuerte repudio a la decisión del club de incorporar al delantero colombiano.

El ex Boca fue condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género y abuso sexual contra su ex pareja, Daniela Cortés. El colombiano no fue preso porque la pena es excarcelable. Además, el futbolista tiene abierta una segunda causa por "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de Rocío Tamara Doldán, de 27 años, que contempla una pena de 15 años de prisión. La denunciante ya habría llegado a un acuerdo económico con Villa, pero la fiscalía no aceptó el acuerdo y si bien el proceso continúa, Doldán advirtió que se negaría a declarar.

Quienes elevaron su voz en contra de la posible contratación de Villa en Independiente Rivadavia fueron las integrantes del colectivo de mujeres "Ni Una Menos", en su sede de Mendoza, que repudiaron la decisión del club a través de un fuerte comunicado.

"Desde Ni Una Menos Men-

doza rechazamos firmemente la incorporación de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia", comienza el comunicado, y resalta que "aunque esté en libertad condicional, sus acciones no deben ser minimizadas". La publicación fue compartida en la cuenta de Instagram de la organización junto a una foto del conjunto mendocino con la bandera de "Ni Una Menos" en la previa de un partido.

"Las declaraciones del dirigente Vila, que abogan por una 'segunda oportunidad' para Villa, ignoran la gravedad de la violencia de género. Creemos en la rehabilitación, pero esta debe incluir una verdadera reflexión y reparación del daño causado, aspectos que no se ven en este caso", aduce el comunicado.

El empresario Daniel Vila había declarado que "(Villa) tiene una condena de dos años y un mes, que la termina de cumplir el año que viene, y mientras tanto está en libertad condicional. Cualquier persona tiene derecho a una segunda oportunidad si cometió un error. Estamos hablando de una persona con condena firme. Cualquiera puede cometer un error y tiene derecho a una segunda oportunidad".

Sin embargo, desde "Ni Una Menos" argumentaron que "la incorporación de Villa envía un mensaje erróneo a la comunidad, especialmente a las víctimas de violencia de género. Instamos a Independiente Rivadavia a reconsiderar esta decisión y a demostrar un compromiso real con la lucha contra la violencia de género".

El comunicado concluye con un recordatorio de que "la erradicación de esta violencia es una responsabilidad de todos".■

### MÁS PROBLEMAS EN LA DEFENSA: LEMA NO TERMINÓ LA PRÁCTICA Y ES DUDA

Las lesiones persiguen a Boca. Y cuando todo indicaba que sería una semana ideal para recuperar jugadores, Cristian Lema no pudo terminar la práctica de ayer producto de una molestia muscular. De este modo, el chubutense es

duda para jugar este viernes ante Vélez, por la 5ª fecha de la Liga Profesional.

La posible baja de Lema conspirará contra una defensa que no podrá contar con Rojo, quien fue

cumplir la suspensión.

Aaron Anselmino se reintegró a los entrenamientos, pero está sin ritmo. Nicolás Figal, en tanto, sigue con la recuperación de su desgarro. Y Luis Advincula está expulsado ante Platense y deberá afectado a la Selección de Perú.



Villa. Fue condenado por violencia de género y abuso sexual.

### **Fútbol local**

# Atentos a la lesión de Díaz y la apuesta por centrales seguros

El chileno tiene una molestia crónica en una rodilla. Por eso los dirigentes piensan en la experiencia de Pezzella y la juventud de Valentín Gómez.

**Análisis** 

### Maximiliano Benozzi

mbenozzi@clarin.com

En Nuñez hay una preocupación central. Y tiene que ver con esa zona defensiva tan sensible e importante. Es que mientras se buscan refuerzos para fortalecerla, las alarmas se encendieron a partir de una noticia que llegó desde Chile. Paulo Díaz fue desafectado del amistoso de su selección ante Paraguay por un problema en su rodilla derecha y se generó la incertidumbre en torno a su futuro.

A Díaz lo llevan con cuidado para que pueda estar bien en la Copa América, que empezará el 20 y en la que Chile compartirá la fase de grupos con Perú, Argentina y Canadá. Así lo reflejó Ricardo Gareca, entrenador del equipo, quien convocó de urgencia a Benjamín Kuscevic, defensor de Fortaleza. El Tigre no quiere arriesgarlo antes del debut con Perú. Por eso Díaz sólo hizo en los últimos días kinesiología, bicicleta y unos pocos movimientos en la cancha.

"Van evolucionando bien los muchachos, con algunas molestias, pero nada de gravedad. Esperamos una evolución. Esta es una etapa en la que no necesitamos apurar a nadie sino darles tiempo para que



¿Todo bien? Paulo Díaz fue desafectado para el partido amistoso de anoche ante Paraguay. PRENSA CHILE

se vayan recuperando", declaró Gareca al hacer referencia a Paulo Díaz y también a Guillermo Maripán, otro de los históricos de Chile que no está apto físicamente también por una lesión de la rodilla.

Díaz debió salir la semana pasada

de la concentración en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán para someterse a estudios médicos por esos dolores. "Tuve problemas en la rodilla, pero después me sentí bastante bien. Tuve continuidad con River y jugué prácticamente

todos los partidos. Vamos a llegar bien y espero estar de la mejor manera para enfrentar la Copa América", fueron las palabras del futbolista de 29 años.

Hay que recordar que Díaz arrastró dolencias en su rodilla derecha durante todo el primer semestre. Esa lesión fue la que generó que saliera del partido frente a Instituto por la última fecha de la Copa de la Liga porque la empezó a sentir "medio pastosa", según comentó Martín Demichelis, entrenador de River, en esa oportunidad.

Las molestias que padece en esa zona se dan como consecuencia de una artroscopia meniscal interna que se había tenido que realizar a fines de 2022 que le dejó ese dolor crónico en su articulación. En los primeros días de diciembre de ese año, unas tres semanas después de que Demichelis asumiera la conducción técnica de River, decidió someterse a dicho tratamiento quirúrgico para arrancar de cero. De hecho, se perdió los primeros partidos de la Liga Profesional 2023 y recién pudo volver a jugar en la sexta fecha, en la victoria como visitante por 2-0 a Lanús cuando ingresó por Milton Casco.

Ahora la preocupación vuelve a estar latente. Sobre todo porque fue uno de los mejores futbolistas de River durante el primer semestre. Y para Micho es un pilar del equipo. De hecho, fue uno de los que más jugó. Actuó en 24 de los 27 partidos que el conjunto de Núñez disputó en 2024 y su registro marca 2.063 minutos de acción.

Alertados de la situación en River refuerzan la idea de ir no sólo por uno sino por dos marcadores centrales. Uno de ellos es Germán Pezzella, con quien está todo encaminado, pero para que se concrete la dirigencia deberá ejecutar la cláusula de rescisión que es de 4 millones de euros. El tema es que ese monto se debe depositarse al contado.

Paralelamente River abrió negociaciones con Valentín Gómez, el zurdo de 20 años que juega en Vélez. Desde Liniers avisaron que por menos de 10 millones de dólares no lo venderán.

## En Independiente se despide Tocalli y asoma Vaccari

Hugo Tocalli culminará su ciclo como entrenador interino de Independiente a las 21.15 cuando el equipo de Avellaneda reciba a Banfield por la quinta fecha de la Liga Profesional que comenzará hoy. Y, al mismo tiempo, ya está todo listo para el desembarco de Julio Vaccari, quien asumirá como el nuevo entrenador. ¿Cuándo llegará? Mañana mismo el técnico de 43 años firmará su contrato hasta diciembre de 2025 y será presentado oficialmente.

Incluso es probable que esté en un palco del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini para mirar a quienes serán sus dirigidos. Vaccari tendrá su primer en**Godoy Cruz** Central

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza confirmaron que se jugará sin público por los incidentes que provocó la barra de Godoy Cruz ante San Lorenzo.

Cancha: Malvinas Argentinas. Arbitro: Ariel Penel.



el plantel vuelva a los entrenamientos tras las vacaciones. El DT y sus colaboradores ya diagraman la

Argentinos

Central Córdoba

Argentinos recibirá en La Paternal a Central Córdoba que perdió los cuatro partidos que jugó. El entrenador Lucas González Vélez ya está en la cuerda floja.

Cancha: Argentinos. Arbitro: Nazareno Arasa.



ra realizar al menos tres amistosos. En Independiente regresará Iván Marcone por Diego Tarzia, por lo trenamiento recién el 27, día en que pretemporada y buscan rivales paque cambiará el dibujo táctico, y en cing y Belgrano. ■

Gimnasia Barracas Central

Nicolás Colazo no jugará en Gimnasia por una molestia muscular y su lugar lo ocupará Federico Milo. Podría ser el último partido del uruguayo Rodrigo Saravia.

Cancha: Gimnasia. Arbitro: Andrés Gariano.



Banfield podría jugar su último partido Milton Giménez, atacante pretendido por San Lorenzo, Ra-

| Independiente      | Banfield            |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Rodrigo Rey        | Facundo Sanguinetti |  |  |  |  |
| Santiago Salle     | Juan Álvarez        |  |  |  |  |
| Juan Fedorco       | Alejandro Maciel    |  |  |  |  |
| Joaquín Laso       | Gabriel Aranda      |  |  |  |  |
| Damián Pérez       | Aarón Quirós        |  |  |  |  |
| David Martinez     | Emanuel Insúa       |  |  |  |  |
| Iván Marcone       | Matías González     |  |  |  |  |
| Federico Mancuello | Cristian Núñez      |  |  |  |  |
| Lautaro Millán     | Ignacio Rodríguez   |  |  |  |  |
| Santiago López     | Milton Giménez      |  |  |  |  |
| Gabriel Avalos     | Bruno Sepúlveda     |  |  |  |  |
| DT: Hugo Tocalli   | DT: Julio Falcioni  |  |  |  |  |

Cancha: Independiente. Arbitro: Nicolás Ramírez.



### Violencia en el fútbol

## Fueron sancionados los barras de All Boys que llevaron el ataúd con la bandera israelí

Uno de ellos no podrá entrar por cuatro años a un estadio de la Ciudad. También hubo penas para el club.

### **Maximiliano Benozzi**

mbenozzi@clarin.com

Los cinco barras antisemitas de All Boys fueron sancionados con la inhabilitación para ingresar a estadios de la Ciudad de Buenos Aires, por incitar a la violencia, la discriminación y la xenofobia durante el partido que el equipo de Floresta jugó el sábado contra Atlanta por el campeonato de Primera Nacional. A su vez All Boys también recibió sanciones por el hecho y se comprometió a desarrollar acciones reparatorias, formativas y de concientización.

La sanción fue establecida por el Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires (a cargo de su director, Juan Manuel Castrilli), dependiente del Ministerio de Seguridad porteño, que ayer anunció las penas aplicadas a los barras y al club. Que se extenderán al ámbito nacional.

Es que los implicados ya figuran en la base de datos de Tribuna Segura, por lo que todas las jurisdicciones pueden prohibirles el ingreso en cualquier estadio argentino. A su vez el Ministerio de Seguridad de la Nación evalúa penas más duras para los barras involucrados.

La sanción más dura fue para Gastón Ezequiel Panzini, de 45 años, quien portó un ataúd con los colores de Atlanta y la bandera de Israel. No podrá ingresar por cuatro años a un estadio de la Ciudad. Ese es el plazo máximo de castigo que se puede aplicar en el territorio porteño, según la ley 5.847.

El resto de los detenidos recibieron un año de inhabilitación para entrar por distintas infracciones: Claudio Marcelo Ojeda, de 49 años (portador del ataúd con los colores de Atlanta); Lucas Leonel Calbanese, de 22 (llevó la bandera de Palestina); Gustavo Omar del Canto, de 26 (usó la remera de Palestina), y Leonardo Ulises di Lorenzo, de 47 (alzó una bandera de palo de Irán).

Las cinco detenciones fueron ponsables o concretadas por efectivos de la Bri- labor en las de garantizado de la Ciudad en cercanías al labor en las de todos se Islas Malvinas en la previa del clási-

co que All Boys le ganó a Atlanta por 1-0. De todos modos durante el partido, además, hubo cantos y expresiones antisemitas.

Durante dos fechas (las 21° y 23° del torneo), All Boys, club presidido por el ex arquero Nicolás Cambiasso -apenas sucedidos los hechos los repudió y aseguró que "el club va a estar a total disposición de la fuscalía"-, no podrá permitir el ingreso de sus hinchas a la cancha con banderas y bombos. Además deberá emitir un pedido de disculpas y el equipo tendrá que salir a disputar los próximos encuentros de local con una o más banderas con mensajes de repudio a la discriminación, xenofobia y violencia.

Además All Boys se comprometió tanto a trabajar en consonancia con el Ministerio de Seguridad e impedir el acceso y/o permanencia a los hinchas sancionados a los predios en los que se desarrollen eventos, como a acatar las sanciones pertinentes.

Ante esa situación el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, aseguró: "Lo que sucedió en el partido entre All Boys y Atlanta está lejos del espíritu deportivo y de lo permitido. Es una incitación a la violencia, la xenofobia y la discriminación que no vamos a permitir y por eso hoy estamos aplicando sanciones ejemplares a comportamientos desmedidos".

A continuación, agregó: "Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y el Comité de Seguridad en el Fútbol vamos a seguir tomando las medidas que sean necesarias para que se respete el orden al interior de las canchas y que el espectáculo deportivo pueda ser disfrutado por todos, en familia, con tranquilidad y seguridad. En la Ciudad no hay lugar para los violentos".

Por su parte, el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, manifestó que "hubo un gran trabajo de todo el equipo de Tribuna Segura que rápidamente identificó a los responsables de lo sucedido. Nuestra labor en las canchas porteñas es la de garantizar un espectáculo donde todos se sientan seguros y respetados"



Siga, siga. El hincha del ataúd con los colores de Atlanta y la bandera fue el más castigado. @BARRAS-LATAM

Renault Argentina S.A. informa a los propietarios de los vehículos marca Renault modelo Duster, en todas sus versiones, fabricados en la República de Colombia, y comercializados en la República Argentina desde Septiembre 2023 hasta Enero 2024 inclusive, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentran detallados a continuación, que ha detectado una posible falla en una partida de ciertos amortiguadores delanteros del vehículo, lo cual podría generar, ante condiciones de utilización severas, una fisura en el vástago de uno o ambos amortiguadores delanteros, ocasionando su rotura. Esto podría dificultar el control de la trayectoria del vehículo durante su conducción y, eventualmente, provocar accidentes.

Debido a lo expuesto, Renault Argentina S.A. verificará de manera gratuita y preventiva, a través de la Red de Concesionarios Oficial Renault, ambos amortiguadores delanteros del vehículo y, de ser necesario, los reemplazará. La cantidad de vehículos comprendidos en la presente campaña es de 149 unidades.

### **MODELO DUSTER**



## Chasis/VIN (no consecutivos) correspondientes:

| DESDE             | HASTA             |
|-------------------|-------------------|
| 9FBHJD200RM664702 | 9FBHJD200RM664733 |
| 9FBHJD203RM664600 | 9FBHJD203RM664659 |
| 9FBHJD204RM664606 | 9FBHJD204RM664654 |
| 9FBHJD205RM664596 | 9FBHJD205RM664775 |
| 9FBHJD206RM664607 | 9FBHJD206RM664770 |
| 9FBHJD207RM664597 | 9FBHJD207RM664776 |
| 9FBHJD208RM664592 | 9FBHJD208RM664866 |
| 9FBHJD209RM664598 | 9FBHJD209RM664875 |
| 9FBHJD20XRM664593 | 9FBHJD20XRM664870 |
| 9FBHJD409RM664887 | 9FBHJD409RM664940 |
| 9FBHJD40XRM664882 | 9FBHJD40xRM664932 |
| 01                | TROS              |
| 9FBHJD208RM688049 | 9FBHJD408RM664928 |
| 9FBHJD408RM664914 | 9FBHJD408RM664931 |

Recomendamos confirmar y coordinar la acción mencionada en el concesionario Renault de su preferencia. Queda a disposición de nuestros Clientes la línea telefónica del Servicio Relación Cliente 0800-333-7362 o nuestra página de Internet www.renault.com.ar, para efectuar las consultas pertinentes.

Deportes

CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

### **Fútbol internacional**



Rivales. Dibu Martínez y Cristiano Ronaldo, en 2021, en la segunda etapa de CR en Manchester United.

# Cristiano no para de hacer goles y quiere llevarse al Dibu a su club

Al portugués le gustaría tener a Emiliano Martínez en Al Nassr. Ayer hizo doblete en el amistoso a Irlanda.

LISBOA. ESPECIAL

Cristiano Ronaldo es una estrella indiscutible. Y un goleador que rompió todas las barreras. Nadie en actividad llegó tantas veces a la red. Ni Lionel Messi. Ayer metió un doblete para Portugal en el amistoso con Irlanda, preparatorio para Eurocopa. Pero CR7 no piesa sólo en el torneo de selecciones, también es amo y señor del Al Nassr y quiere mejorar al equipo árabe. Y piensa en grande aunque su deseo parezca improbable.

El mercado de pases del otro hemisferio del mundo se acaba de poner interesante. Y **Cristiano** busca en el campeón del mundo para mejorar a su equipo.

En su momento, el club árabe sondeó al PSG por Kylian Mbappé, operación que se deshizo apenas empezó. Pero esa intención habla de las intención del Al Nassr.

Desde la llegada del portugués al club de Musalli Al-Maummar, muchas estrellas del fútbol decidieron seguir los pasos de CR7, quien a pesar de no dejar de brillar en las tierras árabes, sólo pudo concretar el título del Campeonato de Clubes Árabes, y recientemente cayó en la final de la Kings Cup por penales frente a Al Hilal, dirigido por el también portugués Jorge Jesús.

Por eso, empezaron a circular comentarios en redes sociales sobre la incorporación de una figura clave de la Selección Argentina: ni más ni menos que **Emiliano Martínez**. Considerando la ya anunciada salida del arquero del Al Nassr, **David Ospina**, el nombre del *Dibu* empieza a girar por Arabia Saudita.

### CR7 jugará su sexta Eurocopa. Será récord. Fue campeón en 2016.

El marplatense se encuentra viviendo su mejor momento en el **Aston Villa**, donde logró la clasificación a la **Champions League** y con quienes tiene un contrato hasta 2027. La prensa inglesa también habla del supuesto interés de clubes grandes por el arquero. No la tendrá fácil CR para arrancar a Martínez de la Premier.

Aparte del *Dibu*, también sonó el nombre del arquero del **Manches-ter City**, **Ederson Moraes**. Si se diera la mudanza de Ederson al Al Nassr, tiene chances el Dibu de ir al equipo de Guardiola? Demasiado temprano para aventurar pronósticos.

De todas formas, ambos arqueros parecen estar muy comprometidas con sus clubes, mientras que bra de crack. ■

se habla de la renovación de Ronaldo en Al Nassr hasta 2026.

El periodista Hernán Castillo comentó por Twitter: "Atención: Cristiano Ronaldo sigue dolido por haber perdido la final con el Al Nassr y quiere reforzar el equipo con nombres importantes. Uno de ellos es Emiliano Dibu Martínez y ya empezaron los sondeos con la gente que lo maneja. Será? Veremos".

En tanto, ayer Cristiano completó el 3-0 ante Irlanda que había empezado Joao Félix en el primer tiempo. Luego marcó a los 5 de la segunda parte y a los 15 la clavó en un ángulo. Cristiano llegó a los 130 goles con Portugal y a los 895 en toda su carrera en mayores, además uno en sub 23 (JJOO) y uno en Sub 21 (juvenil europeo). Portugal participará del Grupo F de la Eurocopa, debutará el 18 ante República Checa; el 22 enfrentará a Turquía y cerrará la fase el 26 con Georgia.

Vigente a los 39 años, el crack explicó los secretos de su nivel tan alto. "Si un jugador quiere ser longevo, debe tener una gran capacidad de adaptación y las características necesarias para ello. Eso es lo que he intentado hacer. No es casualidad que lleve 20 años jugando al más alto nivel. Mantener ese rendimiento es muy difícil", dijo. Palabra de crack.■

## Inter piensa en Dybala para sumarlo a Lautaro

El campeón de Italia se reforzará para aspirar a la Champions 2025. El presidente Marotta, hombre clave.

ROMA, ESPECIAL

La chance de que Lautaro Martínez y Paulo Dybala en el Inter sean compañeros todavía está fría, pero va tomando color. Y en los mercados nunca hay que decir la última palabra hasta que se cierren el libro de pases.

La razón es sencilla. El campeón de Italia aspira a pelear la Champions de 2025 y reforzar al equipo campeón por eso busca un delantero de características diferentes a las de Lautaro pero que puedan complementarse. En ese sentido, la Scaloneta les sirvió a los milaneses de banco de pruebas.

Hay una llave para que se haga la operación. Beppe Marotta pasó de administrador a presidente del Inter sucediendo a Steven Zhang, hijo del propietario de consorcio Sunning que debió ceder el control del club porque no pudo reembolsar el crédito contraído en 2021 ante el fondo de inversión estadounidense Oaktree. Marotta es quien había llevado a Dybala a Juventus (antes también a Carlos Tevez) cuando manager de la Vecchia Signora y tiene excelente relación con Paulo.

El cordobés tiene un año más de contrato con Roma y no se ha-

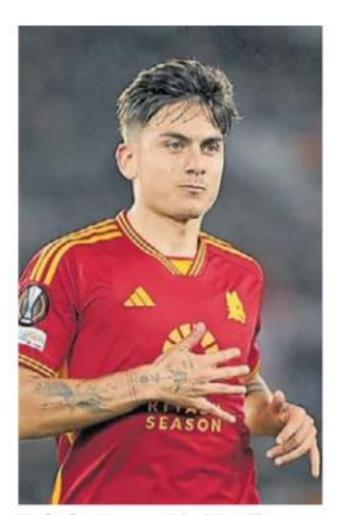

Dybala. Roma pide 20 millones.

bla de renovación. Dybala saldrá libre pero en junio de 2025. Si Inter lo quiere ahora deberá pagar la cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Dybala implicaría una inversión menor que la que pide el Genoa por Gudmundsson, operación que podría incluir al argentino Valentín Carboni como parte de pago. Además, en Milán esperan que se concrete una oferta por el austríaco Marko Arnautovic (se habla de Fiorentina) luego de la Eurocopa, lo que le daría más aire para negociar por la Joya.

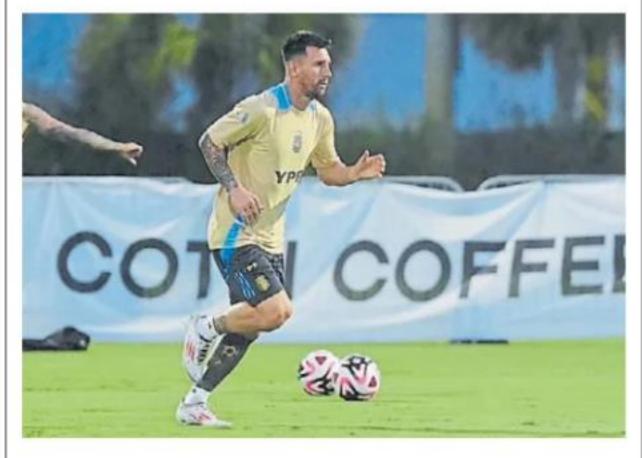

### ¿Cuánto tiempo jugará Messi?

Así como consensuaron que fuera al banco con Ecuador, Messi y Scaloni resolverán hoy si el 10 va de entrada y cuánto minutos estará ante Guatemala. El plantel se movió ayer en Miami.

# SIMPLICITY Un lugar para elegir.



MAQUILLAJES . FRAGANCIAS . HOGAR Y DECO CUIDADO PERSONAL. ELECTRO BELLEZA. REGALERÍA













**EN TODAS LAS SUCURSALES** SIMPLICITY DE ARGENTINA

**DE LUNES A MIÉRCOLES** 

Con ambas tarjetas.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.CLARIN.COM Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ @









ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

### **Automovilismo**

José María López correrá este fin de semana la mítica prueba de resistencia por octava vez, en reemplazo de su amigo Mike Conway, lesionado en un accidente cuando pedaleaban juntos.

# "En las 24 Horas de Le Mans vale mucho la experiencia y ganar sería algo fantástico"



Sabrina Faija sfaija@clarin.com

"Preparate porque muy posiblemente te vas a subir vos". José María López estaba en una farmacia de Francia cuando recibió ese mensaje en una llamada inesperada. Andaba en bicicleta con su amigo Mike Conway cuando un temporal los sorprendió y le provocó al inglés una caída que lo lesionó y lo dejó afuera de las 24 Horas de Le Mans, que se correrán este fin de semana y donde Pechito lo reemplazará en su ex auto, el "7" del Toyota Gazoo Racing de la categoría Hypercar.

"No me lo esperaba porque había sido planificado que iba a estar enfocado en el proyecto de GT3, con lo cual habíamos decidido que no era necesario que yo probara el Hypercar en las pruebas de invierno y las hiciera el japonés Ritomo Miyata. Nunca pensé que iba a ser malo porque estaba destinado a ser el piloto de reserva, pero Le Mans es una pista especial y la experiencia también vale mucho. Además, el domingo giramos ambos y vimos que a él le iba a costar mucho más. Fue la decisión correcta", respaldó el cordobés al equipo en una conferencia de prensa con más de 60 periodistas de Sudamérica, de la que participó Clarín.

El futuro de Pechito cambió el miércoles, cuando salió a pedalear cerca de Lyon con Mike, compañero en el auto 7 de Hypercaral igual que Kamui Kobayashihasta el año pasado. "Nos agarró la lluvia y una condición realmente extraña que nunca he visto. Y eso que ando mucho en bici. Nos tiró a los dos. Yo venía adelante suyo y también me caí. Cuando me levanto y saco la bici del piso, lo vi tirado. Fue un día muy dificil. Estuve casi 14 horas acompañándolo en el hospital y me enteré que iba a reemplazarlo cuando estaba en la farmacia comprando cosas para él", narró.

Por tratarse de un amigo, el piloto de 41 años vive este regreso a la categoría reina de las carreras



Pechito. El piloto cordobés José María López ganó las 24 Horas de Le Mans en 2021. @AKKODISASPTEAM

de resistencia con "emociones encontradas". "Fue como haber cambiado de escuela por tener que aprender todo medio rápido, pero lo bueno es que cuando me subí el lunes fue como que nunca me había ido", sostuvo.

Y explicó: "En la segunda vuelta mis tiempos eran muy competitivos y eso me dio la tranquilidad de seguir trabajando porque estaba como si nunca me hubiera bajado del auto. Estoy más tranquilo por estar al nivel y a la altura de esta oportunidad, que se dio de una manera que no me hubiera gustado".

Aunque no lo dice, el argentino sabe que es el mejor reemplazante para el trío que conformará con Kobayashi y el ex F1 Nyck de Vries. "Siempre seguí preparado físicamente para todo. Me adapté más rápido de lo que esperaban. El chip estaba ahí y solamente era cuestión de sacarle un poco el polvo", reflejó.

Y alertó: "La presión es tan grande como uno la haga. Presiones existen en todo ámbito laboral. Pero tengo 41 años y hace más de 30 que corro y sé las cosas que tengo que hacer y las que no. Lo importante al final del día es que hiciste todo lo que estaba al alcance de tu mano".

En retrospectiva, López hizo una confesión: "El año pasado, cuando tuve que dar un paso al costado, ob-

viamente tenía esa sensación de que me hubiera gustado un tiro más. Y esta es una oportunidad única para mí por la chance de quedarme tranquilo de hacer un intento más. Si bien he tenido la oportunidad de ganar esta carrera, que no es poco, un par de veces estuvimos muy cerca y fue un poco injusto. Si bien se dio de una manera extraña y siguen las sensaciones encontradas, porque obviamente la quiero disfrutar pero no puedo dejar de pensar en mi amigo, la voy a aprovechar al máximo y ojalá que se dé una buena carrera".

Indagado por **Clarín** sobre qué sería irse tranquilo del circuito de La Sarthe este domingo, el campeón de Le Mans en 2021 analizó: "Ganar sería algo fantástico, pero sé que eso es muy difícil. Sé que hay posibilidades porque estoy en uno de los mejores equipos y en las pruebas hemos estado muy bien. Pero lo que no quiero es darme ese lujo de irme mal de acá este año. Por eso trato de disfrutar cada momento, cada entrevista, cada vez que me subo al auto. Y no dejar de hacer eso porque en este nivel la mayoría de las veces mirás hacia atrás y siempre tenés ese sentimiento de que te hubiera gustado disfrutar más el momento. Ese es mi objetivo: más allá del resultado, que puede ser o no, el domingo me voy a sentir realizado porque voy a tener esa oportunidad que sentí que el año pasado me faltaba".

De cara a su octava vez consecutiva en la prueba más desafiante del Campeonato Mundial de Resistencia, que el año pasado no pudo concluir por un accidente cuando manejaba Kobayashi, el cordobés insistió: "Le Mans siempre es difícil. Si a vos te ponen en la grilla de largada solo y te dicen: 'Hacé 24 horas y volvé', es difícil llegar sin tener ningún problema. Más allá de los rivales, siempre es difícil, pero este año se le suma que son 21 autos en la Hypercar. Muchas marcas, muchos pilotos, muchos equipos y eso lo va a hacer sumamente difícil a nivel estrategia, de pelea en la pista y los ingredientes como el clima. He corrido muchas veces y está siempre la presión porque es un evento que todos quieren ganar. Pero me siento mucho más tranquilo que los otros años. No hay nada por demostrar: estoy acá por algo y espero que esa tranquilidad me dé un plus a la hora de correr".

¿Será el destino? Eso se preguntó el dos veces campeón del mundo en el WEC sobre su "último baile" en Le Mans. "Creo en el destino y creo que tenía que pasar de esta manera -sentencia. Porque realmente cuando uno analiza cómo se dio, es algo que uno no hubiera esperado nunca. Sin lugar a dudas, el destino me tenía preparado esto. Ojalá el domingo el destino tenga preparado algo aún mejor".

### LOS RIESGOS DE LA NOCHE Y DE LA LLUVIA

### Un pronóstico terminante: "Va a ser una carrera de supervivencia"

Cuando ganó en 2021, "Pechito"
López igualó a José Froilán González, el otro argentino campeón
de las 24 Horas de Le Mans, en
1954. Con la experiencia de siete
de estas míticas pruebas, el cordobés sabe de lo que habla cuando dice que esta edición "va a ser
una carrera de supervivencia". Pero no se apichona: "Me gustaría
subirme en el momento más difí-

cil. Trato de verlo no como un obstáculo sino como una oportunidad de hacer la diferencia".

Si bien el cordobés reconoce que "Porsche está un poco mejor", su deseo es que "con lluvia no sea tan favorito". Y dice: "La lluvia da ese ingrediente de riesgo. Por más que a mí me guste el agua, el riesgo es más alto, sumándole noche y visibilidad". ¿Es lindo correr de noche y con lluvia? "Lindo va a ser estar en el sillón mirando la carrera -bromea. Le Mans de noche es lo más lindo, porque mucho de la carrera se define de noche. Si llegan a ser condiciones difíciles de lluvia, será estresante, pero hay que aprovechar esos momentos difíciles. No tengo dudas de que es el Le Mans más difícil que me toca".

### **Tenis**



Doctor Roger. Federer, vestido con la toga en Dartmouth, donde habló para sus egresados y el mundo.

## El día que Federer recibió un doctorado y dio lecciones para la vida

El suizo ofreció un discurso de graduación con frases para reflexionar sobre el trabajo, ganar, perder y la resiliencia.

### HANOVER, EEUU. ESPECIAL

Los graduados de la clase 2024 del Darmouth College no se olvidarán jamás de la ceremonia en la que festejaron terminar sus estudios. No solamente por ser el corolario de años de sacrificio académico sino porque fue Roger Federer el responsable de hablarles. El ex tenista de 42 años recibió el título honorífico de Doctor en Letras Humanas por su labor filantrópica y les habló a los recibidos, entre quienes estaba Isabella, hija de Tony Godsick, su socio comercial y agente.

Claro que como la ceremonia fue transmitida por streaming en vivo y quedó para la posteridad en You Tube, las palabras del suizo quedaron inmortalizadas. Bien vale la pena resumirlas porque eligió aplicar lecciones del tenis a la vida.

"La primera es que es un mito la frase 'sin esfuerzo'. La gente decía como un elogio que mi juego era sin esfuerzo. Pero solía frustrarme cuando decían que apenas sudaba -se sinceró-. Tuve que trabajar muy duro para que pareciera fácil. Pasé años quejándome, insultando y lanzando mi raqueta antes de aprender a mantener la calma".

Y agregó: "Todo el mundo puede jugar bien las dos primeras horas. Un talento. Amar el proceso es un Estás en forma, sos rápido, tenés talento. Algunas personas nacen guardia", sentenció.

las ideas claras... y después te flaquean las piernas, tu mente empieza a divagar y **tu disciplina empieza a desvanecerse**. Así que empecé a entrenar más duro. Mucho más".

El énfasis en el trabajo y la confianza fue su siguiente eje en el discurso. "No llegué donde llegué sólo por mi talento. Llegué tratando de superar a mis oponentes -explicó-. Creía en mí mismo. Pero esa creencia hay que ganársela".

Federer eligió al Masters 2003 como el torneo que le potenció la confianza. "Les gané a jugadores de primera línea a los que admiraba mucho, apuntando directamente a sus puntos fuertes. ¿Por qué? Para amplificar mi juego y ampliar mis opciones", se respondió.

Y habló del poder de la resiliencia. "Cuando tu juego funciona, ganar es relativamente fácil. Pero hay días en los que te sentís destrozado, te duele la espalda, la rodilla o estás asustado, pero aún así encontrás la manera de ganar. Y esas son las victorias de las que podemos estar más orgullosos", resumió.

"El talento importa, pero la mayoría de las veces no se trata de tener un don. **Se trata de tener agallas.** La disciplina y la paciencia son talentos. Confiar en uno mismo es un talento. Amar el proceso es un talento. Algunas personas nacen con esos talentos. Todos tienen que trabajar en ellos", cerró esa lección.

"La segunda es: 'Es sólo un punto", introdujo. Y explicó: "Podés trabajar más duro de lo que creías posible y aún así perder. El tenis es brutal. Traté de no perder, pero perdí. Y a veces, a lo grande".

### "La energía negativa es energía desperdiciada", dijo.

Y ejemplificó con la final que Rafael Nadal le ganó 9-7 en el quinto set en Wimbledon 2008, que le impidió conquistar seis trofeos consecutivos en la *Catedral*. "En la parte final de aquel partido estaba tan oscuro que apenas podía ver las líneas en el césped, pero yo siento que perdí en el primer punto del partido", aseguró.

"Miré al otro lado de la red, vi a un tipo que me había aplastado en sets corridos en Roland Garros y pensé: 'Tal vez tenga más hambre que yo'. Me tomó hasta el tercer set acordarme que era el cinco veces campeón. Pero fue demasiado tarde y Rafa ganó. Perdí Wimbledon. Perdí el número uno del ranking. Y la gente habló de un cambio de guardia" contensió



Decían que yo ganaba sin esfuerzo, pero en realidad había estado trabajando duro cuando nadie me estaba mirando".



Los mejores no lo son porque ganan todos los puntos sino porque saben que perderán y han aprendido a lidiar con ello".

Ganar y perder. Dos verbos de los que Federer habló bastante. "En el tenis, la perfección es imposible. De los 1.526 partidos de singles que jugué, gané casi el 80 por ciento. ¿Qué porcentaje de puntos creen que gané en esos partidos? Sólo el 54% -se respondió-. Cuando perdés uno de cada dos puntos, aprendés a no fijarte en cada golpe. Es apenas un punto", afirmó.

Y transpoló esta lección a la vida: "Juegues a lo que juegues en la vida, a veces vas a perder. Es una montaña rusa con altibajos. Cuando estás abajo, es natural dudar de vos mismo. Sentir lástima por vos. Pero la energía negativa es energía desperdiciada. Y el signo de un campeón es convertirte en un maestro de la superación de los momentos difíciles. Los mejores no lo son porque ganan todos los puntos sino porque ganan todos los puntos sino porque saben que perderán una y otra vez y han aprendido a lidiar con ello".

Llegó el momento de la tercera lección: "La vida es más grande que un cancha de tenis". Y así la explicó: "Trabajé, aprendí y corrí mucho en ese pequeño espacio, pero el mundo es mucho más grande. Incluso cuando estaba entre los cinco mejores, para mí era importante tener una vida gratificante, llena de viajes, cultura, amistades y, sobre todo, familia".

Motivado por su madre sudafricana, Lynette, Federer puso en marcha una Fundación para empoderar a los niños a través de la educación. "Hemos ayudado a casi 3 millones de niños a recibir una educación de calidad y hemos contribuido a formar a más de 55.000 profesores", relató.

Y brindó los consejos finales antes de la ovación de los egresados: "Elijan el partido que elijan, den lo mejor. Vayan por sus tiros. Jueguen libremente. Intenten todo. Y, sobre todo, sean amables con el otro y diviértanse". ■

## La libreta de polideportivo

Básquetbol

### Dallas quiere hacer valer su localía

Dallas intentará hoy hacer valer su localía ante Boston, para descontar en la final de la NBA que ganan 2-0 los Celtics. El tercer duelo será a partir de las 21.30 de la Argentina. "Hemos perdido dos partidos; todavía no hemos perdido cuatro", avisó Luca Doncic.

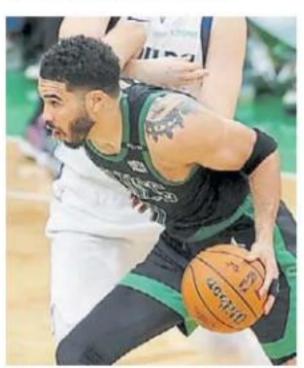

Figura. Jayson Tatum (Boston).

Atletismo

## Los favoritos suman medallas en el Europeo

El penúltimo día del Europeo dejó victorias de la suiza Mujinga Kambundji en 200 metros, la neerlandesa Femke Bol y el noruego Karsten Warholm en 400 con vallas, el italiano Gianmarco Tamberi en salto en alto y el español Jordan Díaz en salto triple.

Ajedrez

## Faustino Oro sigue acumulando tablas

Faustino Oro, el prodigio argentino de 10 años, entabló ayer dos partidas en el Madrid Chess Festival, por lo que suma 1,5 punto en tres rondas. Debe sumar 5,5 en 9 ruedas para convertirse en el maestro internacional de ajedrez más joven de la historia.

### La TV

15.10 TYC SPORTS
FÚTBOL
PRIMERA NACIONAL
Gimnasia (J)-Chacarita. Vivo.

20.00 ESPN 4
TENIS
ATP ESTA SEMANA
La intimidad del circuito.

## Spot

### Personaje



Reina de Buenos Aires. "Mi llegada a la Argentina tiene que ver con encarnar a un ícono que es muy importante para mucha gente" dice Mina, nacida en Granada (España).



entonces apareció Cris Miró en la televisión. En los programas más importantes de esos años, porque era la primera vedette travesti de la Argentina, la primera que reconocieron los medios de comunicación. Cris se sentó en los sillones más caros de la pantalla, con las conductoras más rubias, más bobas, más conservadoras del momento. Y era la más bella".

Este fragmento del libro Las malas de Camila Sosa Villada fue lo primero que Mina Serrano (26) leyó y conoció de Cris Miró, a quien ahora interpreta en la serie Cris Miró (Ella), que se estrenará el 23 de junio en TNT (cada domingo, a las 22, un nuevo capítulo) y desde el 24 de junio completa en Flow.

Ella estaba en Berlín, donde trabajaba en distintos espectáculos de cabaret, y quedó impactada con esas pocas líneas en las que Sosa Villada narra el dolor que sintió ella y sus amigas trans al enterarse, a través de la televisión de la pensión en la que se encontraba en Córdoba, de la muerte de Cris Miró. Inmediatamente Mina Serrano frenó la lectura y googleó su nombre. Ahí se encontró con algo de información: algunas fotos de la revista que Cris protagonizó en el Maipo, una cámara oculta en VideoMatchy la entrevista con Mirtha Legrand, en la que La Chiqui le reconoce: "No sé cómo tratarte Cris, te digo la verdad...".

"Camila le dedica unas palabras hermosas. Algo me emocionó al leerlo, porque hace una descripción muy poética", reconoció Mina en diálogo con Clarín durante la última entrega de Premios Platino Xcaret.

Mina nació en Granada, "una ciudad muy pequeñita" al sureste de España. Su infancia y adolescencia no fue fácil: "Sufrí un bullying, me hacían el vacío en el instituto. Me veían tan rara que nadie hablaba conmigo. No era solo porque 'tuviera pluma' o me vieran femenina, es

que, además, era gótica, pero a mi manera; no encajaba ni con las góticas. Mis gustos eran raros para ellos, consideraban que hablaba raro... Eran tantas cosas que ni sabían por dónde atacarme, así que simplemente me desplazaron y hacían como que no existía".

A los 17, su fanatismo por el teatro la llevó a Madrid para estudiar arte dramático. Allí "exploré lo no binario y el género no conforme; descubrí el espectro de lo trans y comencé a transitar".

En la capital española ingresó a una agencia de modelo y descubrió



Ella representaba un modelo de femineidad que me inspiraba, algo de mí resonaba en ella. La conocí cuando estaba en una edad muy temprana de mi propia transición". la *performance*, actividad artística que luego la llevaría a trabajar a la capital alemana.

### -¿Qué te generó conocer sobre Cris Miró?

 Se convirtió en una referencia, en un faro, una inspiración... "Si puedo ser un poquito como ella, puedo ser feliz". Ella representaba un modelo de femineidad que me inspiraba, algo de mí resonaba con ella. Yo cuando la conocí estaba en una edad muy temprana de mi transición y no tenía las cosas claras. Para esos momentos necesitamos referentes. Las personas que por alguna razón estamos un poco en la disidencia necesitamos eso para no sentirnos en la otredad, para no sentirnos como que somos unos extraterrestres. Y mujeres como Cris creo que han hecho esa labor en una generación posterior como la mía. Y nos han puesto las cosas más fáciles simplemente estando, siendo visibles, existiendo.

Luego de una primera etapa de castings, Martín Vatenberg y Javier Van de Couter, directores de la biopic sobre la primera vedette trans, no encontraban a su Cris Miró y decidieron hacer una convocatoria abierta.

Inmediatamente amigos argentinos, alentados por su parecido físico con Cris Miró, le escribieron a Mina, que en ese entonces se encontraba en París trabajando como modelo luego de que el diseñador italiano **Ricardo Tisci** la descubriera y le hiciera un contrato de exclusividad con la casa británica Burberry.

"Inmediatamente me lancé a escribir a la gente del casting y comenzamos con las primeras pruebas por Zoom", contó. Y sumó: "Entré en contacto con Martín Vatenberg, el director, y conectamos mucho, tuvimos muchas conversaciones. Fue un largo proceso de selección hasta que al final se confirmó".

### -¿Qué te dijeron que fue lo que más les gustó de vos?

-Fue un conjunto de cosas. Si bien hay algo físico, también tenemos una esencia, un punto de vista del mundo que creo que es similar. Y luego pasaron muchas cosas... La última fase de audición yo ya estaba en Buenos Aires y pasaron muchas cosas mágicas que nos lleva-

CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 Spot

Como Cris. Su sorprendente adaptación de la inolvidable Miró.

ron a todos a entender que era la decisión adecuada. O eso espero.

### Decime una situación...

-(Risas) No te puedo contar. Me las guardo para mí. Hubo cosas mágicas, pero ahí lo dejo.

### -¿Cuáles son tus expectativas por el estreno de la serie?

-Trato de no tenerlas. Creo que hemos hecho una serie muy sincera, que vive y respira con Cris. La gente que la vea va a entender todas la decisiones que tomó, todas las cosas que le pasaron en su vida y por qué se convirtió en este ícono que es para todas nosotras hoy en día. Esa es mi única expectativa. Quiero que sea una serie que nos ayude a entenderla, desde lo personal, desde ella. Y creo que eso está. La expectativa que tengo es ésa, que la gente conecte con Cris.

La serie completa su elenco con grandes actores entre los que se encuentran Katja Alemann, César Bordón, Agustín "Soy Rada" Aristarán, Vico D'Alessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Manu Fanego, Campi y Adabel Guerrero.

### -¿Sentís que esta serie viene a saldar una deuda de lo audiovisual con la figura de Cris y con la comunicada trans?

-Sí, hablamos mucho de una deuda histórica con la comunidad trans. Hemos sido un colectivo oprimido, expulsadas a un lateral de la sociedad, y es hora de contar nuestras historias y no de un lado de una historia tipo de un personaje trans, sino centrarnos en la di-

Había una especie de deuda histórica con la comunidad trans. Hemos sido un colectivo oprimido, y es hora de contar nuestras historias, desde la experiencia".

versidad de nuestras experiencias, porque al final somos personas distintas, no hay motivo para meternos a todas en la misma bolsa.

Y con Cris... yo cuando la descubro veo a una persona excepcional, pero a través de entrevistas que no le hacían justicia, que la trataban de una manera que no estaba bien, y creo que la deuda se salva así. Con el libro (Hembra, Cris Miró - Vivir y morir en un país de machos, de Carlos Sanzol, en el que está basada la ficción) y ahora con la serie empecemos a conocer a Cris desde un punto de vista más puro y sincero.

### -Ahora se te abrió un nuevo panorama... ¿Cuál es tu sueño a nivel laboral?

-Yo soy muy de mis misterios... Ahora se abrió el mundo del audiovisual, algo que no me había permitido soñar. Y ahora hay posibilidades y empiezo a tener otros proyectos. Eso me anima a soñar más y soñar más grande. Hay algo de mi generación, que somos muy multidisciplinares. Tengo proyectos más ligados a la performancey al arte contemporáneo, al cabaret, y ahora añadimos este mundo audiovisual.

### -¿Y qué conexión lograste con la Argentina?

 Fue una conexión mágica y me encantaría seguir yendo a trabajar. Es un país que desde que llegué me hizo sentir muy cómoda. Mi llegada es un poco particular, porque llego directamente a encarnar a un ícono que es muy importante para mucha gente. Y yo lo hice desde el respeto, la transparencia y la humildad de decir 'bueno, mira, yo sé que es muy importante, para mí también es muy importante, entonces voy a hacer lo que está a mi mano para hacerlo lo mejor posible para que la serie le haga justicia a Cris'. Comparto eso de que es un gran ícono y no me quiero poner por delante. Hice lo mejor que pude como cualquier otra persona que estuviera en mi lugar.

### Televisión

## Habla Virginia: de candidata a eliminada de "Gran Hermano"

Tiene 55 años, entró en reemplazo de La Chula, y el domingo salió después de cinco meses de juego.

### Silvina Lamazares slamazares@clarin.com

Tal vez sean los años, tal vez su buen manejo del humor, tal vez su sensatez o, sencillamente, su honestidad brutal. Virginia Demo, la platense que el domingo se fue del reality con el 58,3 por ciento de los votos, hubiera querido desear a la final. Pero, ahora que salió, reconoce sin medias tintas: "No volvería ni en pedo. Ni siquiera en un Congelados (el juego en el que una visita entra, recorre la casa y se va, mientras los participantes están mudos y quietos)".

No es falta de gratitud, todo lo contrario. "Estoy agradecidísima a Gran Hermano, a toda la producción, a Santi (Del Moro) que me contuvo, me dio manija, me dio mucho espacio cuando para muchos era 'la nueva'. Fue una experiencia genial, pero perdí, salí y listo. Desdramaticemos. Y, más, viendo toda esta locura hermosa del afuera", le cuenta a Clarín del otro lado del teléfono, en el aislamiento que cumple por unos días en un hotel hasta "ir cayendo de a poco en esta nueva realidad".

El lunes a la noche iba a ser la protagonista del Debate de GH (a las 22.30, por Telefe), pero los panelistas no le dejaban terminar ni medio concepto. Y el ingreso de seis familiares a la casa también le quitó tiempo a la platense de 55 años que se sentó en la banqueta de los "acusados" con una de sus cientos de botas, a esta altura su sello de autor(a).

Ayer, un rato antes de la entrevista, le permitieron usar un ratito su celular. Hizo un mínimo posteo en Instagram, le mandó mensajes de Whatsapp a algunas amigas y luego pudo hablar por teléfono con su papá. Desde el encierro ella siempre le mandaba saludos y rogaba por su salud, porque padece Parkinson. "Del bocho está bárbaro, pero el Parkinson le afecta muchísimo la movilidad. Por suerte lo noté bien y ya arreglamos para que el domingo pueda pasar el Día del padre con él", adelanta.

### -¿Te atendió como el papá de Virginia de Gran hermano?

-¿Qué, estás loca? No, mi viejo es muy particular, la charla fue como si yo hubiera estado de viaje o algo así. Parece que en algunos momentos me vio, pero ni bola al programa. **De casualidad sabe** y el paso del tiempo. Para **reivin-** bés qué? Se puede". ■



Futuro. Está deseando volver a hacer su espectáculo de humor.

quién es Mirtha Legrand. Él está muy en otro palo. Es ingeniero y le gusta ver cosas de ciencia, de política y hasta de religión, y eso que es ateo.

### -Cero cholulo...

-Recontra cero. Y la charla fue genial. Primero, porque lo encontré bien y eso me tranquilizó un montón, por que con el aislamiento te enroscás con cualquiera. Y, segundo, porque todo lo familiar sigue igual, nada cambió. Todos volvemos a ser los que éramos. -¿Vos también?

### "Tenía un montón de prejuicios con mi cuerpo y me liberé".

 -Sí, claro. Obviamente que estoy notando que cambió mucho todo a mi alrededor, por el amor que recibo, la onda... una cosa espectacular. Pero yo no me la voy a creer ni un poco. Es más, estoy deseando volver a laburar.

Cuando se anotó al casting de Gran Hermano, Virginia era flamante desocupada: "Era secretaria en una empresa y me rajaron después de 35 años, un gran bajón". Pero seguía haciendo lo que más le gustaba: "Llegué a presentar en el Picadilly mi espectáculo de humor, que si bien no lo llené, fue bastante gente. Pero soy de las que han hecho showcitos para 10 o 20 personas. Yo quiero que la gente se ría, no importa si son muchos o pocos".

Probablemente en pocas semanas veamos en cartel Benditas imperfectas, el espectáculo que montó para hablar de las mujeres

dicar a las mujeres. Ella quería llegar a la final con Furia pero perdió en el mano a mano con ella. Habían estado peleadas dentro de la casa. El abrazo de despedida, con entrega de botín de chocolate blanco mediante por parte de Virginia, demostró que eran dos candidatas al premio mayor.

### -¿Es cierto lo que dijiste en el debate, que querés que gane Furia?

-Sí, primero porque quería que ganara una mujer. Y segundo porque, sencillamente, es la mejor de todas las ediciones. Es única. Pero no estoy de acuerdo con muchas de sus formas. Ahora, si Gran Hermano se las toma como válidas, yo no soy quién para pedir que la saquen. Si lo que hace está permitido en el reglamento, entonces se merece ganar sin ninguna duda. Genera contenido como nadie.

### -¿Sos de las que, aún perdiendo, dicen "yo ya gané"?

 No siempre, por supuesto. Pero esta vez sí. Porque yo no me anoté por la guita, sino para hacerme conocida y poder seguir haciendo mis espectáculos de stand up. Yo quería visivilizarme y estoy notando que lo logré.

Madre de dos hijas-Mercedes y Delfina, que entró a jugar y se ganó una casa-, Virginia imagina su podio de finalistas: "Furia, El Chi**no y Bauti,** pero no sé el orden de ellos dos". Lleva unas horas en "el afuera" y está descubriendo de a poco cómo es la vida después de Gran Hermano. "Tenía un montón de prejuicios con mi cuerpo y ahí los liberé. No me bancaba mi panza, mi culo ni mi papada. Y ahí me tuviste, mostrándome casi en bolas ante todo el mundo. ¿Y sa-

CLARIN - MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 48 Spot

### Cultura

# Centro Ana Frank: 15 años, distinciones y reinauguración

El espacio de memoria premió a personalidades e instituciones. Y hoy reabre modernizado: cambió su fachada e incorporó tecnología y contenidos.

Hoy, el Centro Ana Frank de la Argentina para América Latina (CA-FA) reinaugura su museo con una estética renovada en su fachada y la incorporación de mayor tecnología, objetos, contenidos vinculados al Holocausto y a acontecimientos recientes, y una modernización museográfica. Esto es con motivo de los quince años de su inauguración y en coincidencia con el 95° aniversario del natalicio de Ana Frank (1929-1945).

Precisamente, en esta jornada también se celebra el "Día de los adolescentes y jóvenes por la inclusión social y la convivencia contra toda forma de violencia y discriminación" (Ley Nº 26.809).

Son días especiales para este espacio de memoria, ya que durante un acto en el Teatro San Martín entregó los Premios Ana Frank a personalidades e instituciones "que contribuyeron a la convivencia en la diversidad y la inclusión, la concientización de la violencia y discriminación y la defensa de los Derechos Humanos".

El titular del Centro, Héctor Shalom, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezaron el acto, donde también premiaron a jóvenes del grupo Eguía Egreso y las Brigadas Educativas San Juan.

Entre las personalidades premiadas estuvieron Mónica Dawidowicz (sobreviviente de la Shoá, "por su compromiso en la trasmisión de la memoria"), Estela de Carlotto (titular de Abuelas de Playa de Mayo) y Sergio Torres (presidente de la Corte Surema de Justicia bonaerense). También premiaron al legislador porteño Omar Abboud, los empresarios Marcelo Mindlin y Eduardo Eurnekian, al gran actor Ricardo Darín, la periodista Romina Manguel, el embajador de EE.UU., Marc Stanley (miembro del Museo del Holocausto en EE.UU.) y la diputada nacional María Luisa Storani, entre otros.

Y entre las instituciones figuraron el Club Atlético River Plate, el gobierno provincial de Santiago del Estero, la Embajada de los Países Bajos, Infobae y los actores y productores de la obra teatral "La ventaja del árbol".

Entre las principales novedades del Museo, en el barrio de Coghlan, también se encuentran la apertura de una tienda para la venta de libros con temáticas sobre Ana los otros", manifestó Sabine Gim- un alimento no perecedero.

Frank y Derechos Humanos, y un gigantesco mural de Ana sobre la fachada del museo.

También habrá nuevas actividades, como el primer Congreso Internacional de experiencia entre jóvenes vinculado a la demonización de adolescentes previsto para agosto, y una novedosa diplomatura sobre discursos del Odio con eje en el debilitamiento de las democracias y fracturas sociales y construcción de la violencia que se dictará de manera online para toda América Latina a partir de noviembre próximo.

"La historia de Ana Frank no cambia, tampoco la historia del Holocausto. Pero me parece que cambia la manera en que impacta sobre las personas. Esto significa que en estos 15 años se volvió imprescindible hacer cambios que generen mayor cercanía con los temas que hoy interpela la historia de Ana Frank y el Holocausto", explicó a Clarín Cultura Héctor Shalom.

"Por un lado, se trata de una modernización museográfica y, por otro, de nuevos ejes y nuevos acentos en el guion museográfico", expresó el director del Centro Ana Frank.

Tanto la renovación de contenido como la puesta en valor del museo contó con la colaboración de la Casa Ana Frank de Amsterdam y autoridades neerlandesas, quienes vinieron especialmente para la reinauguración del Centro Ana Frank en Buenos Aires.

"Para nosotros es muy importante estar en Buenos Aires: de alguna manera, también somos socios del Centro Ana Frank. También llevamos adelante la misión de Otto. de contar toda la historia de su hija Ana para aprender acerca de la historia, su vida y la de su familia", señaló Mireille Pondman, directora comercial de la Casa Ana Frank de Amsterdam.

"Tratamos de llegar a la gente no solo con esta dura historia, con todo el material que aportamos, sino también con el corazón desde un costado más humano frente a semejante horror", completó.

"Los discursos del odio y discriminación no son solamente un problema en la Argentina sino que ocurre hoy en día en todo el mundo. No es algo fácil, para eso, tenemos que estar unidos los unos con

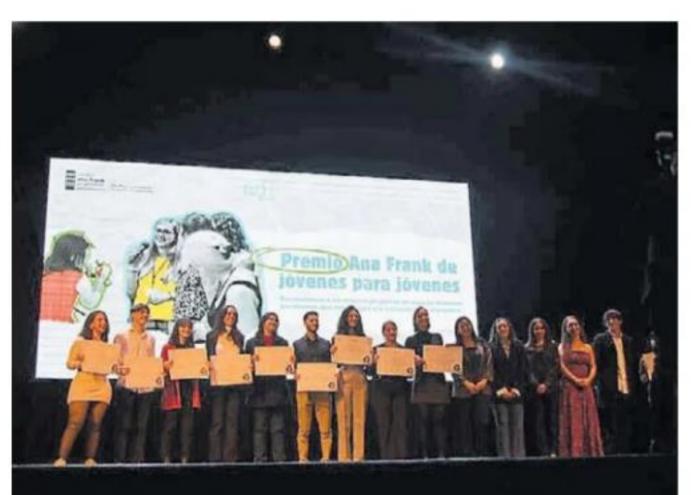

Jóvenes. Grupo Guía Egreso y Brigadas San Juan, por la memoria.



Embajador. Marc Stanley (EE.UU.), junto a Gabriel Hochbaum.

brére, directora internacional de la intendencia de Ámsterdam. Su labor fue premiada por cooperar en la difusión del legado de Ana Frank entre Argentina y Países Bajos.

Al llegar al inmueble de la calle Superí 2647 se puede advertir que la fachada ya no luce como antes: ahora, todo el frente es de color gris topo en lugar del amarillo que caracterizaba su exterior. También sobre el frente gris, y a un costado,

### COORDENADAS

El Centro Museo Ana Frank (Superí 2647) se podrá recorrer el sábado 29, de 14 a 19. Habrá charlas de sobrevivientes de la Shoá y de la de última dictadura. Entrada:

se destaca el título "Centro Ana Frank Argentina" (Museo/Teatro) con letras negras.

"Hicimos una estética que unifique el teatro y el museo, y que la renovación implique un cambio de colores y de estética. Después de 15 años, la renovación obliga a contenidos, estética, a cierto valor en determinados conceptos y también a una percepción a una estética museográfica que cambió", destacó Shalom.

Al ingresar al museo, reluce un gigantesco mural de Ana en la fachada, que domina el renovado espacio. Adentro está la tienda de libros con distintas publicaciones del Diario de Ana Frank especialmente traídas desde Países Bajos, y ejemplares que abordan temas sobre Holocausto y Derechos Humanos. Allí mismo convive la tien- su familia a ocultarse. ■

da de regalos, con recuerdos inspirados en la experiencia de realizar el recorrido y conocer la historia de Ana.

La niña-adolescente judía vivió dos años y medio a escondidas de los nazis junto a su familia y otras cuatro personas en su casa en Ámsterdam (Países Bajos). Fue descubierta y enviada al campo de concentración y exterminio en Auschwitz, y más tarde, al de Bergen-Belsen, donde murió de tifus.

Pero en su diario íntimo dejó constancia de los horrores cometidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), siendo el Diario de Ana Frank uno de los testimonios más crueles y verídicos perpetrados durante el Holocausto.

En 1947, dos años después del fin de la guerra, su padre Otto Frank, quien logró sobrevivir al horror de los nazis, publicó el diario de su hija bajo el nombre La casa de atrás (Het Achterhuis, en neerlandés). El diario de su hija se hizo mundialmente conocido: su historia atravesó distintas generaciones hasta el presente.

La renovación de objetos originales es otra de las grandes transformaciones que contará las nuevas salas del Museo, en la planta ba-

Allí se exhibirá una billetera con francos alemanes de distinta época y notas de bancos de diferentes denominaciones (1922 y 1923), cupones de racionamiento para alimentos utilizados en los Países Bajos (entre el 9 de julio y el 5 de agosto de 1944), un álbum privado de los Juegos Olímpicos de Berlín (1936), piezas que emulan a soldados nazis y de las juventudes hitlerianas y una radio, entre otros objetos. Además, el Museo del Holocausto en Buenos Aires y sobrevivientes de la Shoá aportaron objetos.

También se incorporan al diseño museográfico cuatro pantallas con pequeños relatos en video sobre cuatro ejes temáticos: la historia del antisemitismo, los discursos de odio de Adolf Hitler y Joseph Goebbels (ministro a cargo de la propaganda nazi), imágenes de lo ocurrido en los guetos y el grupo de tareas en los campos de concentración y exterminio.

Los sistemas de resistencias como el levantamiento del gueto de Varsovia y en otros guetos forman parte de los nuevos contenidos que tiene el museo. "Para nosotros, es importante saber qué pasó con los sobrevivientes. El mundo no abrió las puertas: los judíos llegaron a diversos países en forma clandestina. A la Argentina, llegaron alrededor de 5.000 sobrevivientes en forma ilegal, con nombres cambiados. Es importante explicar qué pasó con los sobrevivientes", dijo Shalom. El cuarto y último eje serán las voces de Otto Frank y Miep Gies, la mujer que ayudó a Otto Frank y a

### Cine

## La campaña de Will Smith funcionó: la gente lo perdonó

Tras sus pedidos de disculpas y una intensa promoción, "Bad Boys: Hasta la muerte" superó los US\$ 100 millones.



Contento. Will Smith el día del estreno de su nueva película, con la que volvió tras la cachetada a Chris Rock.

### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

No fue de un día para el otro que Will Smith logró que el público lo perdonara tras destrozar su imagen pública con la bofetada a Chris Rock, hace dos años, en la ceremonia del Oscar.

Para promocionar Bad Boys:

Hasta la muerte, que se estrenó el fin de semana y marcó su regreso a la pantalla grande, visitó ocho países en dos semanas para ganarse la atención del público. Si hasta participó en un programa de televisión español en el que le hicieron las preguntas más improbables, y las contestó una tras otra con esa sonrisa que es su característica.

Smith es productor de la película:

también se organizaron cameos de figuras importantes del deporte, como Lionel Messi, para apuntalar el estreno.

Y el estreno de Bad Boys: Hasta la muerte fue un éxito por partida doble. En una maltrecha taquilla previa al verano en el hemisferio norte, el filme con Will Smith recaudó en los Estados Unidos y Canadá 56 millones de dólares, y en todo el mundo contabilizó 104.6 millones de dólares.

Parte de ese éxito lo tuvo en la Argentina, donde la vieron 113.638 espectadores de jueves a domingo (una recaudación que al precio del dólar ilegal se arrima a los 400 mil dólares). Las dudas estaban abiertas sobre la popularidad que mantendría -o no- el actor que, la misma noche en que subió al escenario para darle una cachetada a Chris Rock, agradecería el Oscar al mejor actor por Rey Charles.

Y volviendo a la Argentina, las 245 pantallas que la proyectaron el jueves aumentaron a 311 el sábado, el día que más espectadores llevó: 40.432. Es probable que si la Selección no hubiera jugado el amistoso con Ecuador, las cifras del domingo (36.800) habrían escalado.

Y por otra parte, puso en carrera a Will Smith en el camino hacia el regreso dos años después de la infame bofetada de los Oscar.

Habían pasado varios meses de la entrega del Oscar cuando Smith colgó un reel de unos seis minutos en su canal de YouTube y en Instagram, a modo de disculpas.

En ese video declaró: "Pasé los tres últimos meses dando vueltas y tratando de entender los matices y las complejidades de lo que ocurrió en ese momento. Ninguna parte de mí piensa ahora que esa fuera la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que fuera la forma correcta de manejar un sentimiento de falta de respeto o insulto".

Y antes de estrenar Bad Boys: Hasta la muerte, Smith sorprendió a los asistentes del festival de Coachella, donde apareció en el escenario junto a J Balvin.

Ahora, The Hollywood Reporter

contó que los agentes de Smith empezaron a llamar a los ejecutivos de los estudios de Hollywood en las últimas semanas, y por primera vez desde la bofetada, para explorar posibles proyectos, con la esperanza de que la próxima película del actor pudiera anunciarse rápidamente después del estreno de Bad Boys: Hasta la muerte.

49

Hasta ahora no sucedió, pero parece que Netflix le levantará el pulgar al proyecto que dio de baja tras la cachetada: Fast and Loose.

En Norteamérica, donde analizan todo lo que se les ocurra, establecieron que Hasta la muerte, cuarta entrega de la franquicia que reúne a Smith con Martin Lawrence, el 44 por ciento del público que pagó su entrada tenía entre 18 y 34 años, lo que demuestra que el actor de Día de la Independencia y Hombres de negro tiene seguidores entre los consumidores más jóvenes (que son los que mueven la aguja). Un porcentaje similar lo constituyeron los espectadores afroamericanos: un 44 por ciento.

Si bien es el segundo estreno del año con mayor arranque, detrás de El planeta de los simios: Nuevo reino, que debutó con 58 millones de dólares en Norteamérica, la comedia de acción viene a salvar las papas de una taquilla que no tuvo los éxitos esperados con Furiosa, de la saga de Mad Max, ni con Amigos imaginarios, con Ryan Reynolds (que algo remontó), o Profesión peligro, con el otro Ryan, Gosling.

Este fin de semana llega Intensa mente 2 y el otro, Mi villano favorito 4, títulos que bien podrían emparejarse con Smith, que tuvo que calibrar mejor sus emociones como en la película de Pixar y de villano pasó a ser amigo. ■

## John Wayne, un héroe con una imagen que se fue destiñendo

Ver hoy cualquier película de John Wayne es comprender que trabajaba para una audiencia cretina y ordinaria. Contribuyó a un cine de cuando el mundo todavía parecía defender la esclavitud.

Con sus comanches, y antes de que apareciera McDonald's, Wayne era la cara misma de los Estados Unidos. Una mole de casi dos metros y cien kilos cuya imagen competía con la de la Estatua de la Libertad. Fue el cowboy del cine. Murió hace 45 años, un 11 de junio de 1979, producto de un cáncer de estómago. Tenía 72 años.

Desde entonces, su monumental figura fue declinando. Pasó de ser el macho testosterónico y rudo de Hollywood, a ser acusado de miserable y alcahuete. Un topo de la industria que denunciaba colegas.

En Trumbo, una biopic sobre Dalton Trumbo, un guionista estrella en tiempos de macarthismo, a Wayne se lo muestra reaccionario: si eras comunista, merecías no trabajar más en la industria.

De todo menos lindo. A Wayne se lo tachó también de "racista y homofóbico". El Partido Demócrata presentó un proyecto para retirar su nombre del paseo de las estrellas de Hollywood. En 1971, durante una entrevista con la revista Playboy, dijo: "Creo en la supremacía blanca hasta que los negros sean más educados y responsables. No considero que haya que darles cargos de autoridad o liderazgo a gente irresponsable".

consultado sobre los nativos norteamericanos, pensó en voz alta: "No creo que se haya hecho mal en sacarlos de este país. Había muchas personas que necesitaban tierras y los indios, egoístamente, querían conservarlas todas para ellos".

Definía su trabajo diciendo: "Yo no actúo, reacciono". Definía al varón de un modo bastante elemental: "El hombre debe ser duro, justo y valeroso, nunca buscando una pelea, pero tampoco dando la espalda a una". Otra de sus de sus máximas preferidas: "Nunca te disculpes. Es un signo de debilidad".

Cuentan que era preferible filmar con él de mañana porque después del almuerzo podía estar pasado de copas: "No confío en los

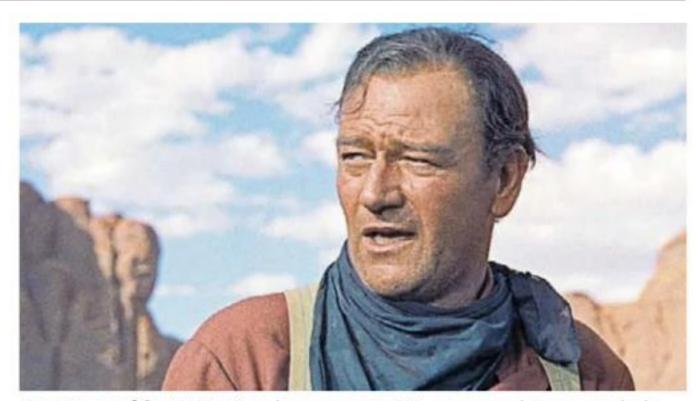

Controvertido. A 45 años de su muerte, Wayne no es bien recordado.

gustaba montar caballos y usar sombreros dentro y fuera del set. "¿Que cómo me gustaría que se me recordarse? Bueno, a mí me gusta una antigua frase que dicen los mexicanos: 'Feo, fuerte y formal".

Fue una garantía de taquilla. Trabajó en 153 películas y cuenta con el récord de ser el actor con mayor número de papeles protagónicos en la historia del cine: 142. Su carremás de cien años. Su éxito abarcó más de dos décadas largas, y arrancó en 1940. Apareció en más de 20 películas de John Ford, entre ellas La legión invencible (1949), El hombre quieto (1952), Más corazón que odio (1956) y Alas de águila (1957).

En 12 años hizo 69 películas: 44 fueron westerns. Pero solo ganó un Oscar por su papel en Temple de acero (1969). Dicen que fue en ho-Repartía para todos lados. Al ser hombres que no beben", decía. Le ra comenzó en el cine mudo hace menaje a sus 40 años de carrera. ■

Spot Spot

### Música

# Paul McCartney, un regreso esperado: cómo fueron sus recitales anteriores

Tocó por primera vez en el país en 1993 y dio nueve conciertos en cuatro visitas. Su vuelta, en octubre.

El pasado lunes, la noticia fue una bomba: Paul McCartney vendrá a la Argentina en octubre, para hacer un show en River (el sábado 5) y otro en el estadio Kempes en Córdoba (el miércoles 23).

Hoy a las 10 comenzará la preventa de entradas a través del sitio allaccess.com.ar para clientes Santander American Express y será por 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra antes. Luego se abrirá la venta general. Para el show de River, los precios parten de la ubicación General alta Sívori (\$90.000 más service charge) y Campo general (\$100.000 más service charge). En Córdoba, los valores arrancan en Pullman (\$85.000 más service charge).

Paul vino en cuatro oportunidades y en total dio nueve recitales. La primera visita: River, 1993. A más de 20 años de la separación de los Beatles, en 1993 ocurrió lo que parecía imposible: un Beatle llegó a la Argentina. Fue una conmoción y por supuesto que fans famosos como Juan Alberto Badía estuvieron presentes en la conferencia de prensa.

Los shows fueron tres, del 10 al 12 de diciembre. Paul aterrizó el día



Un ex Beatle en Buenos Aires. Aquí, retratado en 1993.

anterior al debut en un avión privado, proveniente de San Pablo, con su esposa Linda y sus hijos Stella, Mary y James. Llegó al país para presentar su flamante álbum *Off The Ground*, con una banda formada por Hamish Stuart en bajo y guitarra, Robbie McIntosh en guitarra, Wix Wickens en teclados, y Blair Cunningham en batería, además de Linda en teclados y voz.

Los conciertos fueron impecables y causó asombro el uso imaginativo de las pantallas gigantes, que realzaban con dibujos y tipografías la seguidilla de hits, desde el inicio con *Drive my car* hasta el final con *Hey Jude*. Hizo 32 temas y la mitad eran de los Beatles. En aquella ocasión, **fue declarado ciudadano ilustre** de Buenos Aires.

Segunda visita: River, 2010. Pasaron 17 años hasta el regreso de Paul McCartney, en 2010, con dos shows en River. En esa oportunidad, estaba en el medio de una gira que bautizó "Up and Coming Tour", ya sin la compañía de Linda, que había muerto en el '98.

Cada noche arrancó con un tema distinto, aunque las dos tandas de bises eran inamovibles, cerrando con el repaso de Sgt. Pepper y The End. Hizo un total de 37 canciones, de las cuales 22 eran de los Beatles, 11 de Wings, 2 de The Fireman (un proyecto de música electrónica) y 2 de su carrera como solista.

Volvió a estar con Wix Wickens y se sumaron Rusty Anderson en guitarra, Brian Ray en bajo y Abe Laboriel Jr. en batería. El grupo argentino elegido como telonero fue **Ciro** y **Los Persas**.

Tercera visita, estadio Unico, 2016. Esta vez la espera fue menor: seis años. McCartney regresó para dar dos conciertos en el estadio Unico de La Plata los días 16 y 17 de mayo, además de un debut en Córdoba el 15 de mayo en el estadio Kempes. La gira se llamó "One On One" y tenía un total de 39 canciones. Los shows comenzaron con A hard day's night de apertura y terminaron con The end. Como rarezas, hizo In spite of all the danger (de The Quarrymen, su banda pre-Beatles) y FourFiveSeconds(su hit grabado con Rihanna y Kanye West).

Cuarta visita: Campo de Polo, 2018. La hasta ahora última visita de Paul McCartney a la Argentina fue hace 5 años, con la gira "Freshen Up" que inició tras lanzar el disco Egypt Station. Fue el 23 de marzo de 2019, en el Campo Argentino de Polo, en Palermo.

Al igual que en 2016, el show cerró con el tramo final del medley de Abbey Road. Antes tocaron DJ Chris Holmes y la argentina Victoria Bernardi. ■

### Horóscopo

### ARIES

Inspiración en la experiencia, se adapta a los cambios y actúa. Busca buenos resultados, el trabajo genera nuevas expectativas.

### **TAURO**

Convicciones, se compromete con nuevos proyectos de trabajo. Un espacio diferente estimula la realización de sus propuestas.

### **GÉMINIS**

A la hora de las definiciones sabe cómo hacerlo y pone de manifiesto sus ideales. Escucha sugerencias para orientar la acción.

### **CÁNCER**

Utilice su experiencia y realice nuevas actividades profesionales. Buenos recursos con inversiones económicas orientadas.

### LEO

Cambia la percepción de la realidad, vaya despacio y alcanzará el objetivo. Los acontecimientos actuales toman otro camino.

### VIRGO

Se inspira en la experiencia para recuperar una posición de liderazgo. El compromiso con sus ideales le dará reconocimiento.

### LIBRA

Logra el equilibrio entre su posición y la de sus colegas. Aporta nuevas ideas al grupo de trabajo para encontrar soluciones.

### **ESCORPIO**

Resuelve contradicciones antes de tomar las iniciativas. Su optimismo es la mejor actitud frente a las propuestas que le hacen.

### **SAGITARIO**

Desafía algunos límites con inteligencia. Se afirma en las posiciones que ha tomado y crea una nueva estrategia para el trabajo.

### CAPRICORNIO

Transmite sus intereses con total sinceridad. Nuevas historias y proyectos se ponen en marcha, expresa las ideas libremente.

### ACUARIO

Los dilemas se disuelven con entendimiento. Llega a buenos acuerdos económicos y desarrolla sus planes con otras convicciones.

### PISCIS

Las propuestas a largo plazo merecen concentración. Necesita organizar todas sus actividades y comenzar nuevos proyectos.

## Telones y pantallas

## Daisy May Queen y un mal recuerdo de Vernaci

De visita en la Argentina, Daisy May Queen (59) fue entrevistada por Ángel de Brito y habló sobre el bullying del que fue víctima durante la época en la que era conductora de radio.

La locutora, que desde hace unos años cambió su vida y está instalada en la India, recordó su pasado y admitió que, mientras trabajaba en FM Hit, una de las radios más escuchadas en los años '90, tenía mucho ego y estaba "re loca".

Y dijo que había sufrido violencia verbal: "Tenía muchos kilos de más, pesaba como 98 y me decían 'mamut' al aire". Según Daisy, la mayor responsable de esas burlas era Elizabeth "La Negra" Vernaci, que trabajaba en la Rock & Pop.



Cambiada. Vive en la India.

Pero no era la única que la criticaba: "En ese momento, todos los que querían subir el rating me tiraban mierda... Los chicos de CQC también... No al nivel de Vernaci, pero me trataban de idiota". Y admitió: "Me hacía la fuerte, pero me recontra dolía".

## El nuevo show de Fátima Florez, en el Luna

El espectáculo que Fátima Florez estrenó en la temporada de verano 2023/24 en el Teatro Roxy de Mar del Plata, *Fátima 100%*, se presentará este sábado, desde las 21, en el Luna Park.

La artista fue varias veces noticia en los últimos meses por su romance con el presidente Javier Milei, relación que dieron por terminada en buenos términos a inicios de abril.

Ahora, será el regreso de la imitadora a Buenos Aires y en un escenario emblemático. El espectáculo estrenado en Mar del Plata presenta música en vivo, imitaciones, un gran cuerpo de baile y coreografías.

La acompaña en el elenco el pe- reconocidos. ■



Regreso. A Buenos Aires.

riodista Marcelo Polino, además de artistas invitados.

Será una ocasión, también, para ver si la talentosa imitadora hace referencia al vínculo que tuvo con el mandatario y para recorrer su galería de personajes siempre reconocidos.



BENEFICIO SVÁLIDOS PARA TODOS LOS SOCIOS 365 Y 365 PLUS. VÁLIDOS PARA "LEGALMENTE RUBIA" EN TEATRO LICEO, AV. RIVADAVIA 1495, BUENOS AIRES. BENEFICIO: 20% DE DESCUENTO EN ENTRADAS CON UBICACIÓN EN "PLATEA". BENEFICIO EXCLUSIVO PARA FUNCIONES DE DÍAS MIÉRCOLES 12 | 19 Y 26 DE JUNIO. PROMOCIÓN ON LINE. LA VIGENCIA Y USO DE LOS CUPONES PARA APLICAR EL DESCUENTO QUEDA SUJETA A LA PARTICIPACIÓN DE LA MARCA O AL BENEFICIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. FORMAS DE PAGO: LAS QUE ACEPTEN LOS COMERCIOS AL PUBLICO GENERAL. HABITUALMENTE, EL DESCUENTO QUEDA SUJETA A LA PARTICIPACIÓN. BENEFICIO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE STOCK Y/O A LA CAPACIDAD DEL LUGAR, O A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. LA VIGENCIA Y USO DE LOS CUPONES PARA APLICAR EL DESCUENTO QUEDA SUJETA A LA PARTICIPACIÓN DE LA MARCA O AL BENEFICIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETO A FUTURAS MODIFICACIONES. NO INCLUYE IMPUESTOS O RECARGOS ADICIONALES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.PARA CONOCER LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE CADA BENEFICIO EN PARTICULAR, PODRAS ACCEDER DESDE HTTPS://365.CLARIN.COM/

# Clasificados

# **Clarin**

## Inmuebles

clasificados.clarin.com

INDICE DE RUBROS

| EPTOS E   | 1 ALQ.0 |
|-----------|---------|
| ZONA      | ) E     |
| ABASTO    |         |
| ALMAGRO   |         |
| BALVANERA |         |
| BOEDO     |         |
| ONCE      |         |



ZE **ALQUILER** DEPARTAMENTOS

BOEDO 1amb muy ampl Categ bcn a Boedo excel edific 1141440600

ZONA CENTRO **CENTRO SUR** CONGRESO MICROCENTRO

TRIBUNALES



OFRECIDO ZF **ALQUILER** DEPARTAMENTO

CENTRO 3amb Dño 550M A/prf Lavalle 357 2ºB6 WS 1136820040

0 **SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

**OFRECIDO ALQUILER** CASAS

CONGRESO 2amb SEMIAMOBLADO categ cfte lum 380000 II6I27-558I

1 ALQ.OF **DEPTOS M ZONA SUR** ) M **AVELLANEDA** BANFIELD BERNAL **LOMAS DEZAMORA** LANÚS MONTE GRANDE QUILMES



**OFRECIDO ALQUILER** 

DEPARTAMENTOS

CRUCESITA 2amb \$ 230 WhatsApp 11-3625-4901 (Sin Garantia Prop)

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

PRÉSTAMOS, **R14 HIPOTECAS Y OTROS** 

HIPOTECAS TODAS 4515-0194



**AUTOMOTOR** 

AUTOMOVILES **R15** NACIONALES **EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

FIAT

FIAT Palio 99 1.3 base tit vtv al día alarma stereo pioneer 178Mil km \$2.400.000 CABA 11-3279-3778

HONDA

**AVISO LUPA** 

La tipografía tiene un cuerpo 50% más grande. Clasificados renueva sus diseños para que tus avisos se vean tan bien como este

15 VENTA 15 VENTA **AUTOMOTORES AUTOMOTORES** Servicio Técnico con turnos 9 11 26532903 (0230) 4668866 Concesionario Oficial www.hondapilar.com.ar

**Empleos** 

clasificados.clarin.com

24 PEDIDO **ADMINISTRACION** 

**EMPLEADOS** 

PEDIDO

CAJERO Resto-Confit Rivadavia6701

CAJEROS /AS empresa cobranzas de serviciós de 1ºmarca. Buscamos cubrir puestos en Zona Norte. Horario 9 a 18hs. Edad 20 a 35 Buena remuner + comision Buen trato a clientes y pares. Bue-na predisposicion. Interesados env CV: gestion.web.2024@gmail.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**R30** 

ELECTRÓNICOS, **MECÁNICOS Y OTROS** 

**PEDIDO** 

MECANICO AUTOS OFICIAL DE 1 CONOC. ELECTRONICA INYECCION REFERENCIAS COMPROBABLES. \$55.000X DIA CV 1144443117

TECNICO ELECTROMECÁNICO con registro, zona San Martín enviar CV bdmontajes@gmail.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

PERSONAL AUXILIAR **DE CASAS Y OTROS** 

PEDIDO

CHICA Par c/cam Wap 1566008192

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

CHOFERES, PERSONAL **R36** DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

**PEDIDO** 

CHOFER para EMBAJADA de COREA C/experiencia - Postulaciones hasta 13/6/2024 en nuestro sitio web: overseas.mofa.go.kr/ar-es/index.do

36 PEDIDO SERVICIOS

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Cobalt - Spin - Prisma II.64033783

CHOFER taxi \$35000 con jubila-cion y obra social 156213-5559

CHOFER Taxi a/cargo 1160999703 CHOFERES didi uber cabify por turnos o a cargo 1162205112

Subí tu curriculum a www.empleos.clarin.com

**R37 OFICIOSY OCUPACIONES VARIAS** 

PEDIDO

CAMARERAS z.floresta II67286432

CAMARERO /A BARISTA L/S C/EXP env CV: junin833caba@gmail.com

COSTURERA /O Recta Indus c/exp Textil y/o Calz z/Oest 1144342041

**ELECTRICISTAS** Técnico electromecánico / Oficial electromecánico. Whatsapp: 1131151986.

LAVAAUTOS \$11000. 1134384044

MASAJISTA Fem c/o s/exp buena pres edad 21-30an 11-4079-3237

OPERARIO Metalúrgico conoc corte y soldad Tig Argon c/refer comprob z/Oeste CV x watsap 11-62725796

PARRILLERO y peón gral, ambos ½ turno z/V URQUIZA 4546-3420

SERVICIOS

REPOSITOR c/exp 1130888888

SENORITA y Recepc 1171093366 SEÑORITA Msaj c,s exp II66009476

TAPICERO Ofic 11-26631778 Caba

37 PEDIDO SERVICIOS

VIGILADORES Masculinos, de 22 a 55 años, incorporación inmediata pago por banco. Zonas de trabajo: Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato, Pilar con o sin analítico. CABA con analítico excluyente. Presentarse de lunes a viernes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o Rep. de Israel 3748 Villa Lynch. WSP 11-3632-1320. Enviar CV

cvsvigilancia@gmail.com

Servicios

37 PEDIDO

clasificados.clarin.com

39 OFREC. MUDANZAS

YLOGISTICA

MUDANZAS, FLETES

LOGISTICA inc 710/Boxer/Sprinter F100 trab/fijo W-app 1136189110

CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

DECORACION

¡ENCONTRÁ **EL CRÉDITO** PRÉSTAMO, O HIPOTECA **QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 

**PROFESIONALES Y** R44 **EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO jubilacion 1550152499

47 OFREC.

SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

Countries & **Urbanizaciones** 

Clasificados

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA Ale Centro 11-6859-4818 SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

SEÑORA Masot 4718-0830 Olivos

SEÑORA Sofia 35añ 1161158466

SEÑORA solo domicilio II53866166

**R55** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE Union Parejas II68500190

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740

Tenga un Baño Seguro FACIL 2 AÑOS CAPANTIA CONTE DE BARENAS - 2 AÑOS GARANTIA Ø11-3476-2677 www.DuchaFacil.com.a

www.humedad-cimientos.com.ar Desde 1970 SÓLO en **Humedad de Cimientos GARANTIA 10 AÑOS** 6 AHORA 12



Cómo publicar en Clarín Clasificados

### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Medios de pago: Tarjeta de crédito o transferencia

0810.222.8476

### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

### **Fúnebres**

Sepelios y Participaciones

CARBONELL, Emilio q.e.p.d., falleció el 10-6-2024. - El Directorio, Organo de Fiscalización, Cuerpo de Delegados y personal de Sociedad Militar "Seguro de Vida" Institución Mutualista, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LOPEZ CANELLA, Juan Carlos RobertoCapitán de Ultramar (q.e.p.d.) falleció el 07 de junio de 2024. El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participa el fallecimiento de su digno asociado, acompaña a su familia en el dolor y ruega una oración en su



Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.







CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS AVISOS AL COMERCIO

### CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (F.E.T.E.) Se convoca a CONGRESO EN SESÍON ORDINARIA DE DELEGA-DOS, conforme lo disponen los arti-culos 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48 52, 53,54 y concordantes del Estatuto Social, a celebrarse el día miércoles 31 de julio de 2024, a partir de las 11.00 hs, en Otamendi 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Constitución del Congreso; 2)Designación de la Co-misión de Poderes e Informe de la misma; 3) Designación de las Autoridades del Congreso; 4)Designa-ción de 2 (dos) Congresales para firmar el Acta; 5) Tratamiento de la memoria, balance, cuenta de gastos y recursos del Ejercicio cerrado el 31/12/2023 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 6) Política gremial; 7) Cierre de las deliberaciones del Congreso. SERGIO I. ROMERO Secretario General Federación de Trabajadores de la Educa-

PARTIDO FEDERAL PROV BS AS ELECC INTERNA PARA 30/6/2024 EN M. BUFANO 7601 CIUDAD EVITA. REGL DISP EN SEC PART DE 11 A 17 HS

### AVISOS AL COMERCIO

"AC&A Sociedad Anónima con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede en la calle ReAVISOS AL COM.

memoria.

75 OFREC.

conquista 1088, piso 13, inscripta en el Registro Público de Comercio llevado por la Inspección General de Justicia el 27 de diciembre de 1999, bajo el número 19411 del Libro 9, Tomo de Sociedades por Acciones hace saber a sus acreedores que mediante asamblea general extraordinaria celebrada el 23 de mayo de 2024 resolvió el traslado del domicilio social de AC&A S.A. a Madrid, España, sin cesar en la realización habitual de operaciones en la República Argentina, dejando constituida a partir de la fecha efectiva de cancelación de la matricula como sociedad argentina y alta como sociedad española, una sucursal en los términos de LGS: 118, que tendrá su domicilio en la calle Reconquista 1088, piso 13°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que actuarán como representantes legales en forma individual e indistinta los señores RO-DANIEL AGOSTA BRUNO ROBERTO AGOSTA DNI 31.529.445, y MAXI-MILIANO DANIEL ROCA 31.519.532; y cita a los titulares de créditos contra la sociedad pa-gaderos en la República Argentina a fin que hagan valer sus derechos de oposición dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la última publicación de este aviso. A tales fines se informa que intervendrá la escribana María Cristina Pérez Soto, titular del Registro n. 1976 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, matrícula n. 4001, con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear n. 784, piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención: de 10:00 hs., a 16:00 hs., donde se solicita remitir las oposiciones de ley".

MARINDA S.A. 30-63510087-3. Ir CUIT Inscripta 4/10/1988, No. 6955, Libro 105, tomo A de S.A.; Sede: Maipú 509 AVISOS AL COM.

4º Piso, C.A.B.A.: Comunica por 3 días: Que la presente se realiza a los fines de otorgar el derecho de oposición a los acreedores sociales. Por asamblea unánime 29/09/23, Reduce capital en \$1.134.300. Balance reducción: 30/06/23, aproasamblea 29/09/23. Antes de la reducción: Activo \$20.982.116, Pasivo: \$0 y \$20.982.116. Patrimonio Neto: Después de la reducción: Activo \$20.982.116, Pasivo: \$17.000.000 y Patrimonio Neto: \$3.982.116. Tenencia accionaria del capital luego de la reducción: Alberto Roemmers: 252.415, Ale-Guillermo Roemmers: 13.285; acciones ordinarias, nominativas no endosables de VN \$1, con derecho a un voto por acción. Oposiciones en sede social.

75 OFREC.

**EDICTOS** JUDICIALES

ARTICULO 1º.- Impónese sanción de multa por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$ 1.500.000) a la razón social CEN-COSUD S.A., CUIT Nº 30-5903 6076-3, con domicilio constituido en la calle Paseo Colón № 746, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Ar-tículo 46 de la Ley Nº 24240 al no haber cumplido en tiempo oportuno el acuerdo arribado en autos, conforme a los considerandos de la presente disposición.

ARTÍCULO 1º. - Imponer multa de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 50.000) a la razón social TELECOM ARGENTINA S.A., con domicilio constituido en la Avenida Alicia Moreau de Justo 50, piso 7º, lado Sur, **EDICTOS** 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 4 de la Ley № 24.240 de Defensa del Consumidor, por no suministrar, en las publicidades radiales que realizó, información esencial en legal forma respecto del servicio de telefonía celular que presta. (En Causa: 22297/2009, TELECOM PERSONAL SA C/DNCI-DISP 350/09 (EXPTE S01:504408/2008) los señores jueces de la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Con-

76 OFREC.

**EDICTOS** 

tencioso Administrativo Federal, el Tribunal RESUELVE: confirmar parcialmente la disposición DNCI 350/09 en cuanto a la configuración de la infracción y responsabilidad de la infractora, y revocarla en cuanto al monto de la multa, la que queda establecida en la suma de DIEZ MIL PESOS (\$10.000)).

76 OFREC.

ARTÍCULO 1º.- Impónese sanción de multa de PESOS CIENTO CIN-

76 OFREC. **EDICTOS** 

CUENTA MIL (\$ 150.000) a la firma TELECOM ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-63945373-8, con constituido en la Avenida Alicia Moreau de Justo 50, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. por infracción al Artículo 19 de la Ley Nº 24.240, por incumplimiento en la entrega del módem para la utilización del servicio de Internet 10 MB contratado por el denunciante, y conforme a los considerandos de la presente disposición."

LICITACIONES



Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría









CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 00011280/2024, LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2024

HOSPITAL DEL BICENTENARIO ESTEBAN ECHEVERRÍA POR UN (1) DÍA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2024 "CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"

Fecha y hora de apertura: 25/06/24 a las 13:00hs

Valor de pliego: Pesos cero (\$0)

Retiro o Remisión de pliego: Se podrá solicitar al Departamento de Suministros, a través del correo electrónico: licitaciones@hbeecheverria.ar, informando razón social de la empresa, CUIT de la misma y datos del presente proceso. También podrá ser retirado en formato impreso, concurriendo personalmente ante el Departamento de Suministros del Hospital, de lunes a viernes en el horario comprendido de 9:00 a 16:00 horas. En ambos casos, hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas.

# clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU PRÓXIMO 0km



### **Clarín**grilla

Nº 20.132

En las columnas se leerá un pensamiento de Thomas Chandler Haliburton.

|    | <br> | <br> |  |  |
|----|------|------|--|--|
| 1  |      |      |  |  |
| 2  |      |      |  |  |
| 3  |      |      |  |  |
| 4  |      |      |  |  |
| 5  |      |      |  |  |
| 6  |      |      |  |  |
| 7  |      |      |  |  |
| 8  |      |      |  |  |
| 9  |      |      |  |  |
| 10 |      |      |  |  |
| 11 |      |      |  |  |
| 12 |      |      |  |  |
| 13 |      |      |  |  |
| 14 |      |      |  |  |
| 15 |      |      |  |  |
| 16 |      |      |  |  |
| 17 |      |      |  |  |
| 18 |      |      |  |  |
| 19 |      |      |  |  |

### **Definiciones**

1 ➤ Sumamente bueno, excelente, lo mejor; 2 ➤ Der. Remisión de las dos partes de un litigio a una tercera, cuya decisión se comprometen a aceptar; 3►Mar. Costado de la nave opuesto al barlovento; 4 ► Alud, masa de nieve que se derrumba de los montes con violencia; 5 ▶ Originarios de Helvecia, antiguo nombre de Suiza; 6 ▶ Fijado anticipadamente; 7 ▶ Persona que tiene por oficio hacer o vender abarcas; 8 > Sembrar o desparramar; 9 > Copia de un documento obtenida mediante un procedimiento fotoeléctrico; 10 ▶ Grabación del sonido por medio de dos canales; 11 ▶ Título de honor dado a los cardenales y a otras jerarquías eclesiásticas; 12 ► Mujer que dirige una congregación o comunidad; 13 ► Incitar, estimular; 14 ► Carne asada a la plancha o a la parrilla; 15 ▶ Barco pirata que navega a mucha velocidad impulsada por remos, originaria del sur del archipiélago filipino; 16 ► Objeto que por presión o percusión se fabrica con matriz o molde apropiado; 17 ► Arg., Bol. Árbol de gran altura y madera muy dura; 18 ▶ Ruido fuerte y seco como el producido por el disparo de un arma de fuego; 19 ► Natural de Otívar, municipio y villa de España, en la provincia de Granada.

### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - ar - ar - bar - bi - bra - ca - cha - cho - chu ci - cia - cios - co - co - di - do - do - do - e - es - es es - fi - fo - hel - ja - je - lan - li - mi - mi - mo - nar nen - ño - o - o - óp - pa - pan - pe - pi - pia - pre que - que - ra - re - rio - ro - rras - sa - se - si - so - su - ta - tam - tam - te - té - ti - ti - to - to - tra - va - ve ve - ven.

### Sudoku

Nº 6.825

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico | ) |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2     | 9 |   |   |   |   | 8 |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   | 7 |   |
| 4     |   |   | 7 |   |   |   | 5 | 8 |
|       |   | 5 | 1 |   |   | 4 |   |   |
| 9     |   |   |   |   | 4 | 7 | 2 |   |
|       |   |   | 8 |   |   |   |   | 1 |
| 6     |   |   |   |   | 8 |   |   |   |
|       |   |   | 3 |   |   |   | 1 | 4 |
|       | 3 |   |   | 1 |   |   | 9 |   |

| 4 | 6 |   |   |   | 1 |   | 5 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |
|   |   | 5 |   |   |   |   |   | 4 |
|   |   |   | 9 | 8 |   |   |   | 3 |
| 1 |   |   | 4 |   | 6 |   |   | 9 |
|   |   | 1 |   | 7 | 8 | 6 |   |   |
| 6 |   |   |   | 5 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   | 9 |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| PARTE DE<br>LA GORRA<br>CONTRO-<br>VERSIAS       | ₹                                          | ELIGEN,<br>ESCOGEN<br>APARTAR | ₹                                          | REGISTRA-<br>RÁN DESDE<br>UN LUGAR<br>ALTO | ₹                          | LIMPIEZA<br>FUNCIONAR<br>UN<br>ARTEFACTO | <b></b>                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| L <sub>&gt;</sub>                                |                                            | +                             |                                            |                                            |                            | ¥                                        |                        |
| PARTE DE<br>UN PARTIDO<br>DE TENIS<br>ARREGLADO  | <b>*</b>                                   |                               |                                            | CONSO-<br>NANTE<br>NACIDO EN<br>RUMANIA    | <b>→</b>                   |                                          |                        |
| 4                                                |                                            |                               |                                            | *                                          |                            |                                          |                        |
| HENDIDURA                                        | <b>&gt;</b>                                |                               |                                            |                                            |                            |                                          | GRAN EX-<br>TENSION DE |
| DIVISIBLE<br>POR DOS                             |                                            |                               |                                            |                                            |                            |                                          | TERRENO<br>ARENOSO     |
| 4                                                |                                            |                               | LIEBRE<br>PATAGÓNICA<br>CUCHILLO<br>GRANDE | <b>*</b>                                   |                            |                                          | *                      |
| LIBRO FUN-<br>DAMENTAL<br>DE LOS MU-<br>SULMANES | ANHELO VE-<br>HEMENTE<br>REY DE<br>NORUEGA | <b>*</b>                      | +                                          |                                            |                            | TENGA<br>OBLIGACIÓN<br>DE HACER<br>ALGO  |                        |
| <b>-</b>                                         | +                                          |                               |                                            |                                            | PREPOSI-<br>CIÓN<br>OCÉANO | <b>*</b> *                               |                        |
| DIOS<br>ROMANO<br>DEL VINO                       |                                            | INGIEREN<br>ALIMENTO<br>CERIO | *                                          |                                            | +                          |                                          |                        |
| L>                                               |                                            | +                             |                                            | MANTO<br>DE LOS<br>BEDUINOS                | <b>→</b>                   |                                          |                        |
| RELATIVO<br>AL VIENTRE                           | <b>→</b>                                   |                               |                                            |                                            |                            |                                          |                        |

### Soluciones

### Sudoku Nº 6.824

### Básico

| 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |
| 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 |
|   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |
| 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 |

| Av | anz | add | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 6  | 5   | 3   | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 4  | 9   | 8   | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 2  | 7   | 1   | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 |
| 5  | 6   | 4   | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 |
| 1  | 2   | 7   | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 8  | 3   | 9   | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 7  | 4   | 5   | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| 3  | 8   | 2   | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 |
| 9  | 1   | 6   | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 |

### Claringrilla Nº 20.131

A mucho se obliga el que a ser amigo de otro se obliga. Fray Antonio de Guevara

| SC | rito | rye | cle | siás | tico | esp | oañ | ol. |  |
|----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|--|
| 1  | A    | В   | Α   | Т    | E    |     |     |     |  |
| 2  | М    | A   | D   | Ε    | R    | A   |     |     |  |
| 3  | U    | В   | 1   | С    | Α    | D   | 0   |     |  |
| 4  | C    | Н   | 1   | S    | М    | 0   | S   | 0   |  |
| 5  | Н    | 0   | R   | R    | 1    | В   | L   | E   |  |
| 6  | 0    | T   | 0   | R    | G    | A   | D   | 0   |  |
| 7  | 5    | Α   | N   | C    | 0    | C   | Н   | 0   |  |
| 8  | E    | S   | C   | U    | D    | E   | R   | 0   |  |
| 9  | 0    | C   | Т   | Α    | E    | D   | R   | 0   |  |
| 10 | В    | A   | 1   | L    | 0    | N   | G   | 0   |  |
| 11 | L    | E   | G   | ĺ    | Т    | 1   | M   | 0   |  |
| 12 | 1    | N   | Т   | E    | R    | T   | N   | 0   |  |
| 13 | G    | 0   | R   | G    | 0    | Т   | Ε   | 0   |  |
| 14 | Α    | G   | R   | E    | S    | 1   | Ó   | N   |  |
| 15 | E    | X   | Α   | G    | E    | R   | Α   | R   |  |
| 16 | L    | A   | N   | G    | 0    | S   | Т   | Α   |  |
| 17 | Q    | U   | 1   | M    | В    | A   | Υ   | A   |  |
| 18 | U    | N   | G   | U    | L    | A   | D   | 0   |  |
| 19 | E    | М   | 1   | S    | 1    | Ó   | N   |     |  |
| 20 | Α    | R   | R   | U    | G    | Α   |     |     |  |
| 21 | S    | A   | E   | Т    | Α    |     |     |     |  |

### Solución Autodefinido

Horizontales. Horizontales. 1. Español. 7. Apuro. 8. Capa. 10. A.C. 11. Abarata. 13. Po. 14. Abel. 15. Anota. 17. Recodos. Verticales. 1. Escapar. 2. Papa. 3. Aparato. 4. Ñu. 5. Orate. 6. Locales. 9. Abone. 12. Abad. 16. Oc.



### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 -Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$ 2.000,00 - Arquitectura \$ 2.000,00 - ELLE \$ 4.000,00 - Preescolar Genios \$ 2.800,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$1.999,90 - ELLE Decoración \$3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$4.999,90 -- One Shot Dia del Padre \$9.999,90.-

### Edición del día

Edición de 64 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la pro-

piedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

### "No es un paro docente, es un piquete de Camioneros"

Ayer me presenté puntualmente a las 7 en una sede de la UBA para dar mi clase de los martes, cosa que lamentablemente no pude, porque el portón estaba cerrado. Un día antes había avisado a mis estudiantes que el paro de hoy y mañana era no era docente, que lo realizaban sindicatos alineados a la CGT. pero nosotros tendríamos clases porque alguien nos abriría la sede para garantizar nuestro derecho a trabajar, enseñar y aprender. No fue el caso.

Entonces, esto no es un paro, es un piquete. No es un paro, es un bloqueo al mejor estilo Ca-

mioneros. Y lo peor es que se endilgan el derecho a bloquearnos en el nombre de la universidad pública algunos individuos que jamás pisaron una universidad pública (como el señor Moyano) vulnerando nuestro derecho a trabajar y enseñar a quienes sí formamos parte de la universidad pública.

En mi caso, la UBA es mi alma mater: ingresé a la UBA a los 18 años (en esa época, en Marcelo T.), me gradué en Puan y luego hice dos posgrados, también en Puan. Soy una auténtica puaner. Actualmente me desempeño como profesora adjunta de Metodología en UBA - Económicas.

Paradójicamente, mis primeros años los cursé en tiempos de Alfonsín, quien sufrió un sinfín de paros docentes. Pero no recuerdo haber perdido una clase. Cuando había paros, los docentes nos invitaban a



tomar la clase en un bar cercano.

Recuerdo particularmente un paro un día que tenía clase de Francés. Estábamos todos amontonados en el hall de entrada. El profesor indignadísimo, decía que en 20 años como docente jamás le había pasado algo así. Y recuerdo esa vez porque los viejos ascensores estaban llenos de basura rara, como cajas vacías de caldos.

En la nueva Sede Estación Buenos Aires no hay bares en los alrededores, de manera que si no nos abren el portón, nos están prohibiendo tener clases.

Claudia Sanese / PROFESORA DE FILOSOFÍA, UBA, 1996 / MAGÍSTER EN ÉTICA APLICADA, UBA, 2007 / DOCTORA EN FILOSOFÍA, UBA, 2012 / claudiaese@gmail.com

### La Ley Bases, Aerolíneas Argentinas y los senadores

Al enterarme la posibilidad de que se excluya de la Ley Base la privatización de Aerolíneas Argentinas, sólo atiné a pensar en un nuevo triunfo de lo que el Presidente llama la casta.

Este falso patriotismo de una cantidad importante de senadores sólo muestra que no les importa la dramática situación económica del país, para seguir malgastando de 400 a 700 millones de dólares al año. La mayoría de los países de la región no tienen aerolíneas de bandera y no han perdido dignidad. La Unión Europea puso como condición para la existencia de las aerolíneas de bandera que no fueran subvencionadas. Es imposible que Aerolíneas Argentinas sea superavitaria en las actuales condiciones, es un coto de caza para ubicar políticos y amigos en una estructura sobredimensionada. Las condiciones laborales de los empleados son extremadamente beneficiosas, muy superiores al promedio de las aerolíneas regionales. El argumento de que cubre rutas no rentables que no les interesan a los privados, es una falacia, ya que, alcanzaría con subvencionar los asientos no vendidos en las rutas no rentables por un plazo de 5 años.

Frente a esta situación, no existen los senadores inocentes o ignorantes, son irresponsables e indignos del puesto que ocupan.

### Alfredo Tolchinsky

alfredo.tolchinsky@gmail.com

### La pregunta sobre la Justicia que todos nos hacemos

En todo este embrollo que es nuestro país hay una pregunta que todos nos hacemos, el porqué la Justicia tarda tanto en un fallo y cuando este se produce normalmente deja inconforme a la gran mayoría, inmediatamente surge el comentario el juez es un corrupto.

Ahora bien, acá habría que aplicar el remanido dicho popular, "la culpa no la tiene el chancho sino quien le da de comer".

Si bien es cierto que hay casos que los magistrados "cajonean", la causa, ello sucede porque la mayoría de las normas, debemos razonar quiénes son los que las "elaboran". Mientras la Nación siga regida por un sistema que propicia que cada norma se debata y tenga una serie resquicios para que beneficie al infractor, que cuando cada uno de nosotros nos enteramos que la pena es demasiado benigna para un ilícito aberrante, que observado por la lupa del sentido común, justifica el bajo porcentaje de credibilidad y aceptación de la sociedad, porque en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta el daño psíquico de las víctimas aunque en el hecho hubieran menores que vieron la violencia implícita perdurará por largos años o de por vida, si los legisladores fueran tan veloces para redactar una ley justa como cuando se aumentan sus dietas viviríamos más seguros.

Al menos podrían consultar a cualquier niño si saben cuándo su mascota cuándo creen que es adulto, todos sabemos que cuando pueden tener cría, pues para los "privilegiados", no saben cuándo un humano puede concebir (adulto).

Julio Francisco Cóseres

eljinetenegro@outlook.com

### Sigue la polémica por el aumento de las prepagas

En el tema de las prepagas, el gobierno obliga regresar los aumentos y bla bla bla. Mi prepaga me dijo que en julio viene otro aumento, pero no lo voy a sentir tanto porque en 12 cuotas me van a ir reconociendo lo que pague ostentosamente.

Jubilaciones: incomoda al PRO y reaviva sus discusiones internas ¿y los Jubilados que? Recuperación económica, "el Gobierno salió a mostrar datos"; actividad inmobiliaria, industria, comercio exterior y la plata en el bolsillo para quiénes. Insaurralde y Espinoza, "bien gracias". El reparto de alimentos, "bien gracias". Argentinos, son pocos; Belliboni, Lázaro Báez, los hermanos De la Torre, Alberto Fernández, todo el Congreso, menos nosotros los aportantes.

Argentina, no va a pasar por el purgatorio, va directo al infierno.

### Horacio A. Gabrielli

gabriellihoracioa@gmail.com

### Las amenazas de Putin y sus errores de cálculos

Putin amenaza con un potencial nuclear tres veces superior al de Nagasaki e Hiroshima.

Lo que no tiene en cuenta en sus amenazas es que a la fecha hay que multiplicar por miles la cantidad. De emplear sólo una bomba todo sucedería en cuestión de segundos que no va a contar ni para pensar antes de entrar en el infierno.

Todas las simulaciones posibles siguen dando como resultado que todos pierden, no hay ganador.

### Juan Arturo Murrie

agrimmurrie@gmail.com

### Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











6° 22'



21° 25



14° 2

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41





### **ACTUALIZADAS Por Maitena**

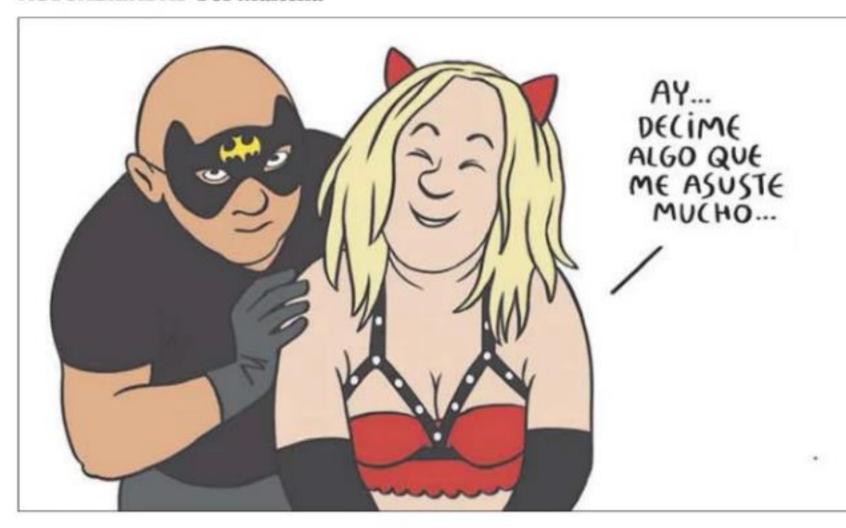

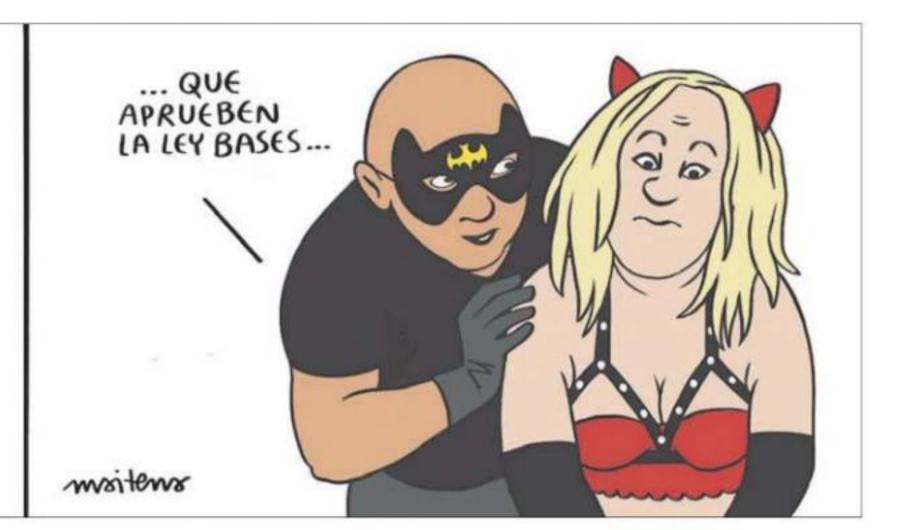

### **Pasiones Argentinas**

# Los pensamientos del cuerpo

Natalia Zito Escritora

una vez que lo tengo, respiro. Es algo que en general encuentro por fuera de la escritura, haciendo cualquier otra cosa, pero hurgando en mi cabeza. Esta mañana llegué al consultorio de mi odontólogo con un texto en mente, pero sin el comienzo y, para paliar el tedio de que todo me quita tiempo para escribir, especulé: solo debo abrir la boca, mientras tanto puedo seguir pensando.

Wim Wenders, el director de la reciente y

comienzo de un texto es todo,

Wim Wenders, el director de la reciente y genial "Días perfectos" cuenta en "Los píxels de Cézanne", un libro anterior a esa película, sobre sus procesos creativos y sobre artistas que admira, que puede pensar solo escribiendo. Es decir, que para pensar él necesita escribir, que sus ideas van cobrando realidad con las palabras escritas, pero que no ocurre si escribe a mano porque tiene la sensación (que comparto), de que lo que escribe de puño y letra sigue formando parte de su pensamiento. Le gusta escribir en trenes, aviones, autobuses, recorridos. Es decir, se

pone a escribir para pensar o para averiguar qué piensa.

Un rato después, ya con las manos del odontólogo dentro de mi boca, yo insistía en encontrar el comienzo y, por más que no sentía dolor ni miedo, y que me concentré en la música con los ojos cerrados, solo conseguí una frase: mientras mantengo la boca abierta, intento pensar. Voy a comenzar así, me dije, porque más allá de la literalidad, reconocí que, de no haber estado en esta situación, ja-

más habría pensado esa frase, lo que me permitió considerarla una ganancia. Pero cuando quise seguir pensando, me encontré una y otra vez con la misma frase.

Wim Wenders hizo que me preguntara por qué es tan infrecuente que la gente conozca y haga valer, en su trabajo, por ejemplo, sus propias condiciones de pensamiento, que podrían equipararse a la necesidad de penumbra para dormir; silencio para estudiar; un calzado apropiado para caminar. Es decir, las condiciones necesarias para hacer algo. En mi caso, puedo dormir con luz o estudiar con ruido, pero las ideas se me ponen en pausa si estoy cocinando o entre mis hijos, sometida al "ma" cada cinco segundos. No sé cómo hacía Clarice Lispector para escribir con la máquina en la falda, mientras los hijos le revoloteaban alrededor. Las frases fluyen, en cambio, mientras me doy una ducha o todavía más cuando manejo. Las grandes decisiones de mi vida las he tomado manejando. El movimiento, por lo visto, es determinante y, sin embargo, lo mental suele ser considerado al margen de los estímulos concretos. A veces, cuando algo en el texto se detiene, salgo a caminar, voy en busca de las palabras. Nunca me alejo mucho porque una vez aparecidas, el mismo movimiento del cuerpo que las hizo brotar, las amenaza con el olvido. Ahora, ya lejos del odontólogo, escribo estas líneas con la boca todavía torcida por la anestesia, y quizá por eso recuerdo que Jean Luc Nancy explicó que "el cuerpo es donde se pierde pie".

CRIST

Sube, sube

YO, MATÍAS Por Sendra

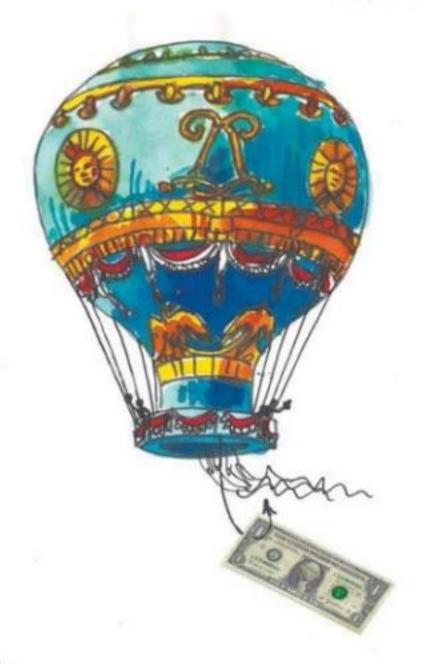







TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

